Borensztein HUMOR POLÍTICO Exclusivo: Alberto no se hace, es. P.2



Kirschbaum

DEL EDITOR

La tensión entre

Milei y Villarruel. P.3



Fioriti
LA INTIMIDAD DEL PODER
La vida clandestina
de Alberto. P.14



Van der Kooy TRAMA POLÍTICA Nadie explica a Milei como Alberto y Cristina. P.34

> Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Domingo 18 de agosto de 2024



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII № 28.276, PRECIO: \$ 3.600,00 - EN C.A.B.A. Y GBA-RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58.

# Fabiola tendría pruebas que complican a una ex ministra de Género

Aportará chats con Ayelén Mazzina, que dijo que no sabía de los golpes.

La defensa de la ex primera dama le enviará a la Justicia más indicios de la violencia física y psicológica que habría sufrido Fabiola Yañez de parte de su ex pareja, Alberto Fernández. También aportará diálogos entre Yañez y la ex ministra de Género del gobierno anterior, de los que surgiría la informa-

ción que indica que Ayelén Mazzina, la ex funcionaria, conocía por boca de Yañez lo que pasaba en la Quinta de Olivos. Su abogada propondrá además nuevos testigos que pueden dar cuenta de que Yañez fue golpeada y hostigada en varias ocasiones por el ex presidente Alberto Fernández. P.8

#### DIÁLOGOS CON FAMILIARES Y AMIGOS

Fabiola en Madrid: un círculo muy cerrado y una vida casi sin salidas de su departamento



## Grandes marchas de la oposición venezolana en Caracas y en el mundo

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, encabezó una enorme movilización en Caracas y advirtió: "No vamos a dejar la calle". Esa marcha fue acompañada con decenas de actos similares en Europa, Asia y América latina en las que se denunció el fraude del régimen de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales. P.24



Buenos Aires. La marcha contra Maduro.

## Desregularán la venta de arte y advierten sobre posibles pérdidas patrimoniales

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara una norma que elimina las restricciones para la venta de obras de arte y su eventual envío al exterior. Los expertos consideran que eso podría generar la salida de Argentina de obras de gran valor patrimonial e histórico. P. 38

## Sacaron a dos mil manteros del Parque Centenario

Desde la madrugada de ayer, 100 policías e inspectores del Gobierno porteño desalojaron los puestos ilegales que ocupaban el tradicional paseo del centro geográfico de la Ciudad. P.37 Sumario CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

## Exclusivo: nuevas pruebas confirmarían que Alberto no se hace, es





## Alejandro Borensztein



ntes que nada, destaquemos la parte positiva del momento Netflix por el que está atravesando la política nacional. Mientras pululan por los medios los ex compañeros, ex favorecedores y ex amigos que ahora le dan vuelta la cara a quien fuera uno de los principales dirigentes peronistas, hay que destacar el gesto de Axel Kicillof.

Más allá de las gravísimas acusaciones que pesan sobre él y de la evidente culpabilidad que se desprendería de las pruebas que han salido a la luz, tanto Kicillof como Mayra Mendoza, Magario y otros siguen bancando a este gran dirigente y uno de los mejores abusadores sexuales de La Matanza: Fernando Espinoza. Bien ahí Axel y su gente demostrando que a un compañero no se lo abandona.

Más o menos lo mismo que durante tantos años hicieron Cristina y su bloque de senadores con otro recordado pito flojo: José Alperovich.

Ambos ejemplos deberían ser imitados por todo ese kirchnerismo que hoy reniega de su "ex presidente" Alberto.

Para todos los que no saben de que disfrazarse por lo que hizo el "expresidente", vaya un consuelo: al menos Alberto no está en la foto de los libertarios que fueron a la cárcel a tomar la leche con Astiz y sus amigos.

En realidad, Alberto no estuvo en esa comitiva de demócratas por un simple problema de calendario. La visita a los genocidas fue en julio de 2024. De haberse programado para diciembre de 2000, seguramente Alberto hubiera estado allí junto a quien era entonces su compañera de lista: Elena Cruz, gran comediante y recordada negacionista que se paseaba por la tele diciendo que Videla y Massera fueron dos patriotas.

Se verifica así el famoso dicho: la traición y el panquequismo en el peronismo es solo una cuestión de fechas.

Yendo al punto que hoy entretiene a todos los argentinos, el affaire Alberto se sintetiza en una idea revelada por primera vez en esta página en la nota "Alberto, soldado heroico" del 25 de abril de 2021: Alberto fue un Topo infiltrado para destruir al kirchnerismo y salvar a la República.

Para lograr su objetivo, este verdadero adalid de la libertad construyó un personaje combinando tres facetas dominantes de su personalidad. Como los grandes actores, Alberto buceó en su yo interior, y sacó a la superficie a ese chanta, a ese boludo y a ese violento que muchos llevan adentro. Tal vez su chanta, su boludo y su violento sean un poquito más grandes que lo aconsejable, de ahí el éxito de su performance.

Obviamente, con el diario del lunes es

fácil detectar a ese chanta que la jugaba de langa, a ese boludo capaz de grabarse a sí mismo con su propio celular en plena acción y a ese violento que llegaba a su casa y le pegaba a su mujer.

Sin embargo, durante años el tipo fue tratado por militantes, intelectuales, empresarios, sindicalistas, periodistas, pensadores, etc. como un prestigioso profesor de Derecho, moderado y democrático. Ni De Niro lo hubiese hecho mejor.

Lo más curioso del asunto es que se aviven recién ahora. Sorprende que sorprenda, llama la atención que llame la atención, desconcierta que desconcierte, cuesta comprender que tanta gente no haya visto lo que siempre estuvo a la vista. Sobre todo porque el Topo fue dejando pistas. Solo era cuestión de mirarlo bien.

Arranquemos con la parte chanta. ¿Qué pistas dio Alberto? Recordemos algunas;

"No tengo ganas de que haya un títere en la Rosada y que el poder esté en Juncal y Uruguay" (11/5/2019 declaraciones radiales, seis días antes de ser designado títere por Cristina).

"No dudé, le contesté en el acto que estaba dispuesto a aceptar". (19/5/2019 reportaje en P12 al día siguiente de ser designado candidato).

"Cristina es cínicamente delirante" (TN, 19/2/2015).

"Cristina y yo somos lo mismo" (18/10/2019, declaraciones radiales)

"Yo le digo siempre a los argentinos que no sé si voy a poder hacer un mundo distinto, ni siquiera sé si lo podré hacer en America Latina. No te quiero mentir querido Lula, yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo a Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no la tengo a Michelle, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. A duras penas somos dos los que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama López Obrador y el otro soy yo". (27/6/2020, videoconferencia con Lula en una de sus chantadas más memorables).

"Como profesor de Derecho les digo que no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila" (23/2/2021 México, conferencia prensa textual)

"Cuando llegamos con Néstor..." (muletilla diaria)

Segundo. ¿Qué pistas dio Alberto de que era un boludo y nadie se avivó? Veamos:

"Que Cristina esté conmigo es maravilloso, es como tenerlo a Messi: yo soy el nueve que hace los goles" (19/5/2019 re-

Se lo consideraba un profesor de Derecho moderado y democrático. portaje en P12)

"Vilma Ibarra me hizo una carta astral y me dijo que estoy predestinado a construir sobre las cenizas" (30/8/2020 nota en C5N).

"Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el gallo Claudio, todos ellos son una disputa entre un tonto y un vivo, donde siempre gana el vivo. ¿Han visto un estafador más grande que Bugs Bunny?"(1/11/2019 transcripción textual de charla en la UNTREF).

"Los brasileños salieron de la selva..." (inolvidable)

"Evo Morales es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos" (14/11/2019)

"Los amigos se conocen en los momentos difíciles" (a Putin por Zoom el 4/6/2021)

"Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta en la puerta de entrada de Rusia en America Latina" (3/2/22 Alberto a Putin dos minutos antes de que Rusia invada Ucrania)

"Estoy más gordo y estoy más ojeroso... la angustia la canalizo comiendo dulces... ¿Saben por qué tengo estas ojeras? ¡¡¡Porque me levanto a las 7 de la mañana y me duermo a las 12 o a la 1 de la mañana!!! (acá aplauden todas las focas) y lo hago feliz!!! Estoy orgulloso de mis ojeras...(levanta la voz y las focas aplauden más) las ojeras me las causó cuidar a mi pueblo... que mayor orgullo puedo tener!!!(overwhelming ovación de todas las focas que el 8 de septiembre de 2021 estaban en el acto de Mar del Plata, acompañado por Tolosa Pazy Kicillof)

#### Tercero. ¿Qué pistas dio Alberto de que era un violento? Alguna joyitas:

"El gobierno volvió a manos de los argentinos" (27/10/2019, discurso en la noche del triunfo de 2019 cuando derrotó al presidente Macri que había sacado el 41% de los votos y que en 2015 había llegado al gobierno votado por el 51% de los argentinos. Esta frase sintetiza como pocas la violencia de Alberto y del pensamiento kirchnerista).

"No voy a permitir que hagan lo que quieran, si lo entienden por las buenas me encanta, si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas" (reportaje en Telefé, 25/3/2020).

"La Argentina de los vivos se terminó" (misma nota)

A todo esto hay que sumarle el video del golpe al tipo que lo habría insultado en el bar, las agresiones a periodistas como Diego Leuco, Jony Viale, Mercedes Ninci o Mario Pereyra y por supuesto el inolvidable dedito en alto que usó para hablarle a los argentinos desde el primer día hasta el último. Si por televisión era esto, cómo no imaginar lo que era cuando llegaba a su casa.

El Topo Alberto, quien quiera oir que oiga.

SEMÁFORO SEMANAL

## Diana Baccaro

dbaccaro@clarin.com

### Alberto Fernández

Ex presidente de la Nación.





#### Escándalo en continuado

El avance de la causa judicial por el maltrato y la violencia física sobre su ex pareja, la revelación del rol del ex presidente en la causa de las aseguradoras y la difusión del descontrol en su vida privada -que le había reprochado la propia Cristina Kirchner-siguen profundizando el ocaso de Alberto F.

#### Javier Olivera Ravasi

Sacerdote.



## Relación complicada

Gestionó la polémica visita de seis diputados libertarios a Ezeiza, donde cumplen prisión genocidas de la dictadura como Astiz. La Conferencia Episcopal se despegó del sacerdote -hijo de un militar también condenado por delitos de lesa humanidad-y la diócesis de Zárate-Campana lo expulsó.

## Charly García

Idolo de la música argentina.

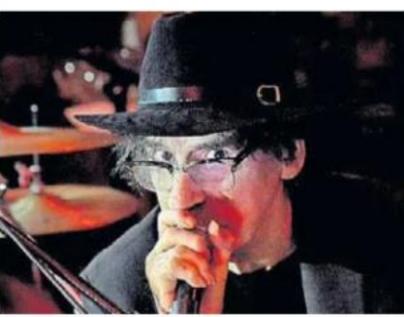

## Un lanzamiento esperado

Después de una larga espera, finalmente se confirmó que el 11 de septiembre estará en las plataformas digitales y en vinilo la nueva producción de Charly: "La lógica del escorpión". Incluye trece canciones inéditas y colaboraciones con nombres como David Lebon y Pedro Aznar. Y tendrá el arte de Renata Schussheim, protagonista de otros importantes momentos de Charly.

Sumario Sumario

# La tensión entre Milei y Villarruel, con el escándalo de Fernández como telón de fondo

DEL EDITOR

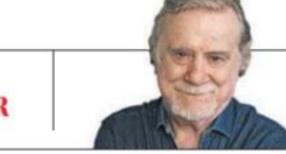

ntre el escándalo que tiene con el agua al cuello a Alberto Fernández y, por extensión, al peronismo, y los supuestos "brotes verdes" que el gobierno de Milei cree ver en el castigado paisaje económico argentino, la opción es simple. El oficialismo se decidió por aprovechar la incesante autofagia peronista antes que salir a pavonearse con índices provisorios y de poca credibilidad para la gente común. Una cosa es concreta, actual y visible; la otra es promesa temblorosa de futuro.

El culebrón de Fabiola y Alberto es uno de esos casos excepcionales que permean en toda la sociedad hasta con cierta y a veces bastante distancia con la política. Tiene todos los condimentos: poder, infidelidad, violencia, abusos, sexo explícito aquí y allá, y con esta y aquella, comportamientos institucionales inexcusables y en sedes oficiales, de esas que antes se tenía casi por sagradas. Tiene el efecto deletéreo, que se suma y amplifica, de aquella foto de la fiesta de Olivos, en plena pandemia, que fue un gancho a la mandíbula del gobierno de Alberto. Desde entonces, Alberto el ex presidente comenzó a deambular, para convertirse en poco menos que un cadáver político.

El escándalo actual, del que todavía no se conoce gran parte de la película, le otorga al ex presidente una condición maldita para un académico, como él se presentaba, y para un operador político avezado como alguna vez lo describió el propio Milei con entusiasmada admiración. Se ha transformado en una "mancha venenosa" al que muy pocos quieren acercarse. Y ya muchos, cada vez más, le huyen sin disimulo. La pregunta que hay que hacerse, y que se formula el Gobierno, es en qué medida este bochorno afecta a todo el peronismo y sus posibilidades electorales futuras. Otra vez, detrás de estos actos de decadencia y degradación, está la causa madre de donde derivó todo: la corrupción, en esta oportunidad con los brokers de seguros.

La primera decisión de Cristina es tratar de construir un cordón sanitario para quedar, si no a salvo, lo menos salpicada posible por su decisión haber elegido a Fernández para la candidatura presidencial. Su palpable intención es que el ex presidente sea el chivo expiatorio, como lo fue Amado Boudou, un pararrayos de toda la corrupción kirchnerista, que evidentemente lo excedía. O María Julia Alsogaray, para el menemismo. Una observación: ninguno de estos chivos expiatorios fueron peronistas, sino que se convirtieron en el poder. Este cálculo apunta a que el caso sature a la opinión pública, se enfoque en los protagonistas y afecte menos al colectivo político que Cristina representa, aunque con alcance cada vez más acotados.

La expectativa es que será la sensación térmica de la economía personal la que decidirá la suerte política en el futuro, aun-



que la foto de hoy muestre al peronismo hundido en el peor barro de la política.

La caída de la inflación –el índice de julio la ratificó– es el dato más concreto que el Gobierno puede comunicar como un éxito del feroz ajuste. Hay otros, por supuesto, pero todavía no se sabe si se mantendrán o forman parte de un espejismo sobre el que el Gobierno mantiene todavía abierto el crédito de la sociedad. Milei ha reiterado que una devaluación defraudaría una vez más a la sociedad y muestra como muestra de acierto que el achicamiento de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo (o los paralelos) acerca poco a poco la salida del cepo.

Un reciente informe económico recuerda el costo de la intervención en los mercados de los últimos tres gobiernos: Mauricio Macri gastó en un año 20 mil millones de dólares para controlar al dólar; Fernández, US\$ 11.500 millones; y Milei, ya lleva US\$ 12.000 millones con el mismo afán, es decir superior a lo que invirtieron Guzmán y Sergio Massa en toda su gestión. Y otro consultor se anima a calcular en 10.000 millones negativos el saldo de las reservas en diciembre, salvo que reciban un préstamo privado o contra el oro. Pero Milei mantiene aún el activo de qué pasaría hoy con la economía de no estar él al timón.

Ya se sabe lo que piensa el Presidente de estos economistas, en este caso Dal Poggetto y de Sigaut-Rapetti, pero lo cierto es que la relación entre el atraso del dólar y el índice de inflación es clave, aun con la fuerte caída de la emisión y la aguda reducción del gasto público.

Pero lo que sigue bajo fuego creciente y ma-

nifiesto es la mala relación entre Milei y su vicepresidenta. La ausencia de Victoria Villarruel en la ceremonia de los ascensos militares que presidió Milei es uno de los ejemplos más claros de la tensión. A la vicepresidenta le achacan, entre otras cosas, que ha cajoneado pliegos de ascensos propuestos por Milei -se habla del contralmirante Juan Carlos Core y del general de brigada Jorge Barredo, entre otros- y de sus actitudes de diferenciarse del liderazgo del libertario y, peor aún, de disputárselo. Como otro de los botones de muestra, exhiben el reciente tuit de Villarruel de mostrarse como una "orgullosa egresada de la universidad pública", justo cuando llega al Senado la oportunidad de convertir en ley el financiamiento de las universidades nacionales, que tuvo el auspicio radical y el apoyo de todo el peronismo. Y la oposición del oficialismo y el PRO.

Las intenciones de Villarruel de fortalecer su corriente interna-con algunos afluentes todavía menores del peronismo-chocan con los planes de Karina Milei y de Santiago Caputo. La crisis con la hermana del Presidente viene desde siempre. El entorno de Karina la atribuye a una suerte de extorsión política de Villarruel cuando, en plena campaña, amenazó con bajarse si no obtenía ciertos lugares en las listas. Pero hay más. Sobre todo, dicen los exégetas mileístas, la decisión de la vice de tener en el tope de su agenda el proyecto de convertirse en una alternativa. Por eso y para eso, su intensa red de contactos, que incluyen al embajador norteamericano, Marc Stanley, a Mauricio Macri, Diego Guelar, y muchos otros, sobre todo militares. Su posición crítica sobre la denuncia de Fabiola Yañez sigue esa misma lógica.

Sin embargo, hay una percepción generalizada de que la locomotora de este tren libertario es Milei, y que la presunta alternativa dependería del fracaso del actual gobierno, en cuyo caso también saldría afectada la hoy vicepresidenta.

A la ausencia ayer de Villarruel en Mendoza –adujo una hipotensión en el preembarque– algunos la atribuyen a un planteo de Alfredo Cornejo, gobernador radical de Mendoza, que intentó no ser el "jamoncito" del sándwich en este entuerto en la cúspide del poder.

Quien quiere evitar las intermediaciones con Milei es Macri (habida cuenta de expuestas ya muy claramente sus públicas diferencias con Santiago Caputo) aun cuando pese a que ese acercamiento personal y directo pueda desdibujar o desdibuje el perfil del PRO como partido. Si hay fusión, quiere ser él quien la opere y no darle a Patricia Bullrich ese poder. Pero para eso debe mutar en sus posiciones anteriores, radicalizarse más, dejar de ser un exponente de la "centro-derecha liberal" y acercarse a la radicalización mileista. En síntesis, para ponerlo en frecuencia española, correrse del Partido Popular al ultrismo de Vox, sin ruborizarse demasiado.

## Cara a cara



ALAN ENDLER

## **Axel Wahnish**

Rabino, embajador argentino en Israel.

# "El Presidente está haciendo un camino de crecimiento personal y desarrollo espiritual"



## Sergio Rubin

srubin@clarin.com

## -¿Cómo conoció a Javier Milei?

-Fue hace tres años, en julio de 2021, antes de que fuese diputado. Alguien lo había acusado falsamente de antisemita. No sabemos por qué. Él entonces manifestó su deseo de dar una charla-debate sobre antisemitismo delante de jóvenes en una comunidad judía. Se lo dijo a un amigo y ese amigo a otro que propuso que viniera a nuestra comunidad, que es muy abierta y cuenta con muchos jóvenes que desarrollan una actividad cultural y deportiva. Tenía interés en conocerlo porque no sabía nada acerca de él. Los 15 minutos que preveíamos para el saludo y un breve intercambio se convirtieron en dos horas de charla. Experimentamos una conexión muy profunda. Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Había coincidencias a nivel espiritual, moral, cultural. Coincidencias en ciertos puntos que no pueden ser casualidad. Algo de otra dimensión. Así se generó una relación genuina, un vínculo muy fuerte.

-¿Milei le expresó su deseo de estudiar la espiritualidad judía o fue algo que se fue

## dando naturalmente? ¿Se va a terminar convirtiendo?

-Fue surgiendo como ocurre con la amistad. Nadie le dice a alguien cuando lo conoce que quiere ser su amigo, sino que la amistad es un vínculo que se va construyendo. En aquella primera charla, a los cinco minutos empezamos a hablar de espiritualidad, de revolución moral, de la misión que uno tiene en el mundo, de cada ser humano con sus capacidades únicas y de cómo potenciar el bien en el ámbito que a uno le toca. La conversión es algo muy personal e íntimo. Soy un fiel defensor de la autonomía y el libre albedrío de cada uno. Toda decisión que se toma condicionada o influenciada no es sana. Tarde o temprano termina mal. Las decisiones y procesos tienen que ser internos y naturales. Considero que él está haciendo un camino de auto crecimiento y desarrollo espiritual. No estoy pensando en su conversión. Eso para mí es irrelevante. Sí, que una persona pueda crecer interiormente y hacer el bien a la sociedad.

## -¿Hay algún impedimento religioso en caso de que Milei decida convertirse? Por lo pronto, él mismo dijo que no podría dejar de trabajar todo un día para observar el sabath.

-Efectivamente, en principio no sería fácil compatibilizar la práctica religiosa con el ejercicio de la presidencia. De todas maneras, no hay una línea que marque un punto de partida y uno de llegada. Lo principal, como dije, es estar en el camino de auto crecimiento y desarrollo espiritual y querer ayudar a la sociedad. Con eso basta. En nuestro caso, teníamos charlas por WhatsApp que llegaban a durar dos horas. Eran de ida y vuelta con preguntas que abrían temas. O venía a nuestra sede. Fueron dos años de intercambios. Descubrí que es una persona muy inteligente y veloz, con una intuición y captación sorprendentes. Yo disfruto mucho y también crezco. El enriquecimiento es mutuo. Ahora bien, tenemos una tendencia muy humana a escaparnos del presente. Pero hoy la misión de Javier Milei es ser presidente de la nación y ayudar al pueblo argentino. Si se va a convertir o no, no es una cuestión actual.

## -Milei se muestra como el presidente más religioso desde la vuelta a la democracia. ¿Qué les dice a quienes temen que sus concepciones religiosas avancen sobre un país laico?

-Ante todo hay que preguntarse cómo definimos la religiosidad. Si uno la define como la conexión con el mundo espiritual y con Dios que trasciende la dimensión material que percibimos con los cinco sentido, parecería que efectivamente es el más religioso. Eso lo que genera es mucha responsabilidad y compromiso. ¿Eso implica que en este caso se está mezclando la religión con la política? Uno puede vivir la fe como una forma de sacarse los problemas de encima o como una espera para una salvación mágica. O sea, abrazando la espiritualidad como víctima. Pero hay otra manera de vivirla que es asumiendo una responsabilidad y un compromiso que va más allá de los gustos y obligaciones personales. El estar para servir siendo la espiritualidad una energía que da más fuerza. Después cómo eso se concreta en la política, la economía, que son herramientas para materializar valores, es otra cosa.

#### -Pero Milei va más allá y cita frecuentemente un versículo del libro de Macabeos que dice que "una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo"...

-Los presidentes de los Estados Unidos terminan sus discursos invocando a Dios. Pero habría que ver si la apelación a Dios entra necesariamente en lo religioso porque hablar de religión implica referirnos a conceptos muy profundos. La conciencia del ser humano de que tiene un alma y una responsabilidad, una misión de ser mejor persona y hacer el bien, y la conexión que a partir de allí establecemos con Dios, va más allá de lo que solemos enmarcar en lo religioso. Esa conciencia y conexión nos potencia en lo que hagamos como políticos, como médicos, como lo que seamos. Lo que está detrás para creyentes y ateos son valores y dilemas morales. Y ciertos valores morales tienen que ver con la espiritualidad. A mucha gente le produce alergia que se mezcle religión y política. Yo creo

Sigue en página 6









# W Nueva Amarok

Fuerza que nació para el campo



## Cara a cara

#### Viene de la página 4

que no hay que mezclar religión y política. Pero las decisiones de gobierno, como todas, conllevan cuestiones morales.

#### -Hay quienes dentro de la colectividad temen que si a Milei le va mal eso podría repercutir negativamente en la consideración de sus miembros. ¿Qué piensa?

-Por lo pronto hay que decir que la comunidad judía es tan amplia que siempre habrá opiniones diversas. Que un sector pensara así y otro de manera contraria no me sorprendería: sería natural. No me detendría en eso. Si la llegada de una persona que estudia la espiritualidad judía a la presidencia me lleva a decir que eso no fue producto de un lobby. Nadie lo estuvo maquinando desde otro país. No se trató de algo artificial. Por otra parte, el mundo se esta polarizando mucho. Y hay momentos en que uno no puede abstenerse, como por ejemplo frente al atentado a las Torres Gemelas o ante los dos que sufrimos en la Argentina o el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre. Entiendo que el Presidente está tomando una decisión de estar de un lado y que con ello expone más al judaísmo. Si, es un riesgo. ¿Pero qué es preferible? ¿Esto? ¿O un régimen aliado con países terroristas?

#### -Usted debe tener una posición muy definida ante la controversia que suscita la ofensiva de las fuerzas israelíes en Gaza por la afectación a la población civil...

-El Presidente tiene una política exterior clara. Normalmente, un embajador sigue la posición del gobierno. En mi caso, voy a ser fiel a lo que el Presidente considere. Por otra parte, en la sociedad israelí hay discusiones, divisiones sobre el conflicto. Hay muchos que dicen que hay que buscar la paz con la fórmula de los dos Estados como meta y hay muchos también que dicen que la única forma de lograr la paz es luchando contra el terror. Hay muchas posiciones. ¿En relación a qué posición podrían acusarme de ser parcial? Mi misión es representar y beneficiar a la Argentina y seguir las indicaciones del Presidente. Si el Presidente fuese otro y tuviera una diferencia moral, no aceptaría el cargo como embajador en Israel o en cualquier otro país. Diría más: el hecho de que conozca la cultura, el idioma y la idiosincracia de Israel creo que es un beneficio para la relación bilateral.

#### -¿Pero usted qué opina? ¿Hubo una reacción desproporcionada?

-Partamos de la base que estamos ante un tema muy complejo y difícil. ¿Gran Bretaña fue desproporcionada con Alemania en la Segunda Guerra Mundial? ¿Murieron más civiles alemanes o ingleses? Ciertamente, alemanes. ¿Alguien dice que fue una respuesta desproporcionada? Nadie. ¿Cuál es el criterio de la desproporción? Si alguien nos viene a matar, ¿cómo establecemos cuál es una respuesta proporcionada? Es muy difícil. No estoy diciendo que sí, ni que no. Lo que creo en primer lugar es que ningún civil, ni palestino, ni israelí, debería estar privado de sus necesidades básicas, no debería sufrir, ni mucho menos morir. En segundo lugar, quiero que haya paz, si es posible ya mismo. Por supuesto, que los terroristas devuelvan a los secuestrados. Creo que todos queremos lo mismo. ¿Cuál es la manera? No lo sé y creo que nadie lo sabe.

## -¿No lo es la fórmula de los dos Estados?

-No lo sé. Puede que sí, puede que no. Cuando digo que no lo sé no lo haga desde la ignorancia, sino de haber estudiado tanto el tema que me llevó a concluir que es algo muy complejo. Desde la Argentina lo vemos con nuestra idiosincracia y nuestros valores y no entendemos en toda su dimensión el fanatismo, el extremismo de personas que matan, que se inmolan para convertirse en héroes, en mártires. No podemos creerlo. Eso sí, considero que mientras haya organizaciones terroristas es inviable la fórmula de dos Estados, tres Estados o quinientos Estados. Porque su único objetivo es violar, asesinar, descuartizar. Por eso me parece que a veces la apelación a la fórmula de los dos Estados es muy simplista.

## -¿Será trasladada la sede de la Embajada argentina a Jerusalén?

-En primer lugar es importante aclarar y destacar que siempre se habló de Jerusalén Occidental. En segundo lugar, me parece importante remontarnos al origen de esta idea. No fue solo una declaración presidencial, sino que fue parte de las promesas de campaña como parte de una estrategia mayor de política exterior en la que se pone el foco en la alianza con la única democracia libre en Medio Oriente, demostrando el compromiso con los valores de la libertad y la democracia del presidente. De todas maneras, es de público conocimiento la situación compleja y difícil por la que está atravesando la región, con lo cual la concreción de esta propuesta se evaluará en su debido momento cuando estén dadas las condiciones.



## Entiendo que el Presidente está tomando una decisión de estar de un lado. Es un riesgo, pero frente al terrorismo uno no puede abstenerse"

#### -La DAIA dice que las expresiones antisemitas a través de Internet en el país crecieron un 300% desde el 7 de octubre...

-El 7 de octubre fue un ataque terrorista que apuntaba a violar, a degollar civiles. ¿Fue una guerra? No, fue un ataque terrorista. ¿Por qué decimos que un Estado no es terrorista? Un argumento muy bueno, básico diría, es porque su objetivo no es dañar civiles. Lo contrario o convierte en un Estado terrorista. En la Segunda Guerra Mundial murieron civiles, pero como efecto secundario. Por eso, es importante decir que Hamas es una organización terrorista que cometió un acto terrorista. Porque me parece que hay una estrategia de propaganda de las organizaciones terroristas que quieren mostrar que el terrorista en víctima y que la víctima se convierte en terrorista. Lo cual promueve un sentimiento antisemita en diferentes partes del mundo. Más allá de expresiones puntuales repudiables, en la Argentina estamos en una especie de oasis de paz y de entendimiento interreligioso e intercultural que me enorgullece.

#### -Siguen, sin embargo, impunes los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA...

-En esos atentados hubo un factor externo. Pero siempre tengamos en cuenta que no fue un atentado a la comunidad judía, sino a todos los argentinos. Y a toda la humanidad porque cuando las organizaciones terroristas matan vidas matan también valores. Además, debemos tener en cuenta que la falta de Justicia es parte del terror. ¿Por qué apenas dos años después del atentado a la embajada se produjo el siguiente a la AMIA? Considero entonces que cuando no se hace justicia se incentiva pasivamente el terrorismo.

## El guía de Milei y embajador argentino en Israel

e pido a Dios que le conceda lo que usted le viene pidiendo desde hace tiempo y que es lo mismo que también le pidió el rey Salomón: sabiduría, templanza y coraje, y lo bendiga a usted y a todo el pueblo argentino". Con estas palabras dirigidas a Javier Milei Axel Wahnish protagonizó un hecho sin precedentes en el país, al convertirse el 10 de diciembre del año pasado en el primer rabino en formular una invocación religiosa durante una ceremonia en la catedral metropolitana con motivo de la asunción de un presidente de la Nación.

Definido por Javier Milei como su "guía espiritual" porque lo inició en el estudio de La Mishné Torá (la Biblia hebrea), Wahnish fue especialmente invitado por el presidente para ser parte de la ceremonia interreligiosa. "Para mí fue un gran honor que el presidente que haya invitado a un momento tan trascendental de la historia argentina y la verdad es que me emocioné mucho", dice el rabino que, a su vez, logró emocionar a Milei con su prédica y cautivó a los asistentes y a quienes seguían el oficio por televisión.

Nacido en Buenos Aires en 1981, Wahnish integra una comunidad judeomarroquí cuyos bisabuelos llegaron a la Argentina 1921, pero su familia no era religiosa, aunque sí algo tradicionalista. Sin embargo, no tardó en descubrir su vocación religiosa y mientras cursaba Psicología Educacional junto con quien sería su esposa, comenzó a capacitarse para ser rabino alternando con estudios a distancia y períodos presenciales en Israel, primero un año y medio y luego cuatro veces tres meses.

Está enrolado en una línea observante que sigue los lineamiento del Shulján Aruj, una codificación de la ley judía que siglos después de su primera publicación -ocurrida en 1565 en Venecia- sigue siendo una referencia ineludible para buena parte de los judios practicantes. Y también del Mishné, otro código compilado por Maimónides entre los años 1170 y 1180.

Casados y con seis hijos, Wahnish es desde hace doce años rabino de la comunidad marroquí en la Argentina, con sede en el barrio porteño de Palermo con una intensa vida cultural y una nutrida presencia de jóvenes. "Esta tarea es un gran desafío", afirma. Un desafío que complementa con su gran pasión por la música. "Me encanta; soy bajista y percusionista", dice y cuenta con orgullo que integró la murga de su colegio secundario, el Carlos Pellegrini.

Recuerda perfectamente el día que lo conoció a Milei, en julio de 2021. Wahnish enfatiza que lo conoció cuando Milei ni siquiera era diputado como una forma de aclarar que no había de su parte ningún interés político en la incipiente relación. Pero Milei, al llegar a la presidencia, no sólo lo convocó para la invocación en día de su asunción, sino que también le ofreció ser embajador en Israel.

### ITINERARIO



Axel Wahnish nació en Buenos Aires. Hijo de una familia descendiente de judíos marroquíes, cursó sus estudios primarios en la escuela Genaro Beron de Astrada del barrio de Palermo y los secundarios en el Colegio Carlos Pellegrini. Se licenció en Psicología educacional en la Universidad CAECE. Estudió para rabino en academias de Israel, donde vivió en diversos períodos. Fue director de diversas academias de estudio de historia y filosofía judía, estudia y enseña kabalah, Rabino de la comunidad judeo-marroquí de la Argentina en la comunidad ACILBA de Buenos Aires. Casado con seis hijos, es actualmente embajador en Israel.

## AL TOQUE

Un proyecto: Ser mejor ser humano para poder ayudar a quienes me rodean.

Un sueño: Cumplir mi proyecto.
Un líder político: Winston Churchill.
Un recuerdo de la infancia: Mi abuelo enseñándome a escribir a máquina.
Un libro: "El hombre en busca de destino", de Viktor Frankl.

Un líder religioso: El rabino y filósofo cabalista Shapira.

Una comida: Asado de tira, aunque hace dos años soy vegano.
Un placer: Además de estar con mi

familia, la música y el estudio.

Una película: "Volver al futuro".

Una miniserie: "Los Simuladores".

Un equipo de fútbol: River.



Moldes 820, Colegiales

# ÚLTIMOS MONOAMBIENTES



AMENITIES: Sum, pileta, solarium, Rooftops, seguridad 24hs

UNIDADES 1 AMBIENTE DESDE

USD 100.000\*

ENTORNO VERDE



ANTICIPO 50% + Posesión 50%

Ajustado por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. TEA. 0% - CFT.0%.

**COORDINA TU VISITA** 

CON CITA PREVIA AL 11 3129-6427

CONTACTANOS

G&D DEVELOPERS

4777.5003

11.3129.6427

ventas@gddevelopers.com CUCICBA Mat. N° 4932 Intelligent

11.4408.2969

11.3286.6554

info@intelligent.com CUCICBA Mat. Nº 1204



0800.555.2278 11.6989.0863

> dc@castex.com.ar CUCICBA Mat. Nº 303

## Las denuncias de violencia de género contra Alberto Fernández



Viaje a Brasil. La ex ministra de Género, Ayelén Mazzina, y la ex primera dama, Fabiola Yañez, durante un encuentro que compartieron en Foz do Iguazú, Brasil.

# Fabiola dice que aportará pruebas que complicarían más a Fernández y a su ex ministra de Género

El juez podrá incorporar al expediente diálogos con la ex funcionaria Ayelén Mazzina, quien aseguró que nunca le había hablado de los hechos de violencia en la Quinta de Olivos.

### Nicolás Wiñazki

nwinazki@clarin.com

Hay más. Fabiola Yañez presentará mañana un escrito ante la Justicia y adjuntará nuevas pruebas documentales de la supuesta violencia física y psicológica que ejerció sobre la ex primera dama el ex presidente Alberto Fernández. Se trata de al menos un intercambio de chats en el que ella le reprocha a él sobre otro episodio violento: Yañez se queja porque afirma que le pegó con un teléfono celular en su rostro. El ex Jefe de Estado no negaría el hecho.

Además, Yañez también aportaría todos los registros de llamadas y mensajes que recibió de parte de Fernández en los últimos días en los que él podía comunicarse con ella, es decir, hasta que el juez Julián Ercolini le impuso restricciones para evitar el posible hostigamiento de su ex pareja que Yañez denunció ante el magistrado como parte de lo que describió como "terrorismo psicológico".

Eso incluiría chats en los que él la amenaza con "dejarte sola con nuestro hijo", dándole a entender, quizás de modo directo, que si llega a denunciarlo por violencia de género **él se quitaría la vida**. Es lo que Yañez ya denunció que ocurrió ante la Justicia, algo que además relató en una entrevista con Infobae. Tiene las pruebas, le adelantó al fiscal del caso, Ramiro González, y prometió que las incorporaría al expediente, en un trámite en la que la asesora su abogada, la doctora Mariana Gallego. Lo hará.

cia y mensajes que ella entendió como amenazantes y temerarios, también sumaría otro intercambio de chats que mantuvo con quien fue la última ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno K, Ayelén Mazzina.

## Yañez sostiene que le mostró pruebas de los golpes en un viaje a Brasil.

Yañez, en su declaración oral ante el fiscal González, había dicho que fue esa ex funcionaria supo, en ejercicio de su cargo, que Fernández la golpeaba. "Le mostré las fotos", dijo Yañez en su declaración. Fue por eso que el fiscal decidió

vestigar posibles delitos, como el de incumplimiento en los deberes de funcionario público. Además de los chats antes mencionadas, en el nuevo escrito de Yañez propondrá la citación de nuevos testigos que avalarían sus denuncias en contra del ex Jefe de Estado.

Las pruebas que aportaría contra la ex ministra Mazzina son relevantes porque, además de sostener la acusación de Yañez contra Fernández, podrían complicar la situación judicial, y sobre todo, política, de Mazzina.

Ella podría ser la primera ex funcionaria imputada en una causa paralela al "caso Fabiola", que investigaría si evitó adrede involucrarse en esta trama de violencia de género. Habría evidencia de que eso ocurrió. La Justicia determinará si A este nuevo episodio de violen- abrir un expediente aparte para in- es del todo concluyente. El golpe nistra, fechados después de que su

contra Mazzina tendrá impacto político por el cargo que ocupaba cuando Yañez asegura que le mostró evidencia fotográfica de la consecuencia de los golpes de Fernández: era la máxima responsable del organismo estatal que debía prevenir la violencia de género.

Mazzina negó en un escrito ante la Justicia haber sabido de antemano que Yañez era víctima de violencia física.

Admitió en ese texto que había viajado junto a la ex primera dama a Brasil, y que ella en encuentro fuera de agenda, intentó hablarle de algo, pero de golpe no lo hizo. Mazzina afirmó que nunca pensó que podía tratarse de lo que ahora sabe que de lo que se trataba.

Sin embargo, Yañez aportará chats que intercambió con la ex mi-

El País CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

denuncia contra Fernández fuera pública, en los que le vuelve a repetir que ella siempre supo lo que pasaba, pero que no hizo nada. "Me invitaste a ir tu oficina del Ministerio... Era imposible que vaya a denunciar algo al Ministerio", le habría escrito Yañez a Mazzina, que le contesta que ella nunca le había hablado de la violencia que después denunció. "Yo te mostré lo que él me había hecho", habría insistido la ex primera dama. Mazzina niega que eso haya pasado, como ya se dijo.

Pero Yañez está dispuesta a volver a declarar para dar detalles de esta otra trama que también la afectó. En su defensa por escrito, Mazzina se adelantó a posibles problemas judiciales y redactó que "en una conversación casual en el bar (en Brasil) que incluyó intimidades de terceros, ella mencionó que tenía algo que contarme, pero nunca lo hizo", y agregó que era "fundamental" entender el "contexto", totalmente "informal" y que "no reflejaba urgencia o la gravedad de una situación violenta".

Mazzina también le dijo a las autoridades de la causa que había invitado a su despacho del Ministerio de Género a Yañez, pero antes de que se vieran en Brasil y tuvieran esa charla que nunca tuvieron.

En la documentación que aportaría Yañez esa afirmación entraría en una contradicción: en el diálogo que ambas sostuvieron ya conocida la denuncia contra Fernández, Mazzina no negaría que tras la charla en la que no charló con Yañez derivó en una convocatoria a su oficina de funcionaria.

Antes de que Yañez contara que Mazzina no la ayudó siendo la funcionaria de Género del Gobierno porque ella le relató lo que pasaba con Fernández, la ex ministra dio una entrevista a "Radio con Vos" en la que intentó sacar rédito político de sus contactos con Yañez. En ese reportaje del 7 de agosto, en el que

creyó que no debía defenderse de ninguna acusación, Mazzina relata cómo le enviaba chats a Fabiola para preguntarle, palabras más, o menos: "¿Cómo estás? ¿Te sentís mejor?"; mientras que también contó que se había comunicado con ella ya formalizada su denuncia contra Fernández, pero omitiendo develar que la ex primera dama le recriminó no haberla ayudado antes.

"Son mensajes del ámbito privado, no los voy a contar", dijo la ex funcionaria, siempre en tono de complicidad y cariño con Yañez. Había pasado lo contrario.

Al aire en "Radio con Vos", Mazzina también admitió que "invité a Fabiola a mi despacho del Ministerio para que se sume a un ámbito en el que podía aportar, ella generó empatía conmigo". Otra vez: no creyó necesario aclarar que esa invitación, siempre según su versión, fue anterior a una charla que ella jura que no existió en la que Yañez le mostró las fotos.

La Justicia dilucidará si la ex funcionaria cometió algún delito.

## La ex primera dama daría indicios de un aborto de 2016 y dirá que fue obligada

Yañez aportará el material probatorio al respecto.

El nuevo escrito de la doctora Gallego, sumando más chats y agregando nuevas revelaciones de supuesta violencia y amenazas de Fernández a Yañez, se dará antes de que empiecen a declarar los testigos citados por el fiscal Ramírez.

La ex primera dama también podría dar indicios que probarían que se realizó un aborto en el 2016.

Si estuvo embarazada, más allá del final de ese embarazo, en alguna institución médica puede haber quedado registro de esa gestación que no pudo ser.

## Un nuevo video: Tamara Pettinato, sentada en el sillón presidencial

"Ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar", bromea la mediática. El ex presidente la filma.

Luego de reaparecer en televisión y en radio para hablar del escándalo de Alberto Fernández, Tamara Pettinato apareció en un nuevo video que se difundió ayer. Ahora, la panelista aparece sentada en el sillón presidencial y le vuelve a decir "te amo" al ex presidente.

En la grabación, difundida por Infobae y que tiene una duración de 20 segundos, a la hija de Roberto Pettinato se la escucha bromear: "Ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar".

En las imágenes, le responde con un doble "te amo" mientras Alberto Fernández la filma y le insiste: "Ahora tenés que decírmelo... No te escucho".

"¿Estás segura?", se lo escucha al ex mandatario que la graba de frente, mientras ella sigue sentada en el sillón de Rivadavia y mira a cámara. "Más o menos, no tanto, pero ahora que soy Presidenta, te voy a mandar a matar", bromea Pettinato.

Enceguecido, Alberto Fernández le repite: "Pero, ¿me amás o no me amás?". "Te amo. Y por eso te voy a matar", le devuelve la panelista.

Es el tercer video que se filtra de la intimidad de un almuerzo compartido, todos ellos grabados por Fernández. En el primero se veía a



Casa Rosada. "Te amo", le dice a Fernández desde el sillón presidencial.

Pettinato tomando una cerveza en el despacho presidencial.

Allí se los ve a ambos intercambiándose halagos y jugueteando con el vínculo que tenían. "Estamos cortando nuestra relación". le dice Pettinato. "Decime algo lindo", le pide Fernández. Y suma: "Dejá de tomar cerveza porque te van a decir borracha". La conductora desliza que ese trago tenía "cosas adentro". Ambos se in-

### tercambian un "te amo".

"Fue una semana terrible. No es que me escondí, hay un golpe que te pega. No conocía el video y de repente verte en todos lados, recibir mensajes de todo tipo... es un golpe. Lo único que me salió fue quedarme encerrada y tirada en la cama", contó Tamara Pettinato sobre su primera reacción al salir a la luz la grabación del video que se hizo viral.■



## **CPI Mat.1263** HERNÁN **IRADI PROPIEDADES SRL**

Av. Córdoba 1698, CABA / www.augepropiedades.com.ar

Tasamos tu propiedad 🔘 1154529789

## Abasto

2 amb. Torre todo a nuevo. 14 años. 2 baños, balcón tza. pileta, sum, segurid. espac/guarda coche. Oportunidad! AV. CORRIENTES 3300

U\$S 145.000

## **Barrio Norte**

Monoambiente con Kitchenette y baño. Interno. 20 m<sup>2</sup>. cercanía subte D. ¡Oportunidad!. PARAGUAY 1900

U\$S 43.000

## **Barrio Norte**

ALQUILER de Petit Hotel, 434 m<sup>2</sup> totales. ldeal embajada, clínica o Instituto de capacitación.

**RODRIGUEZ PENA 600** 

U\$S 3.500 mensual

## Villa Luro

PH 4 amb. Al frente 125 m<sup>2</sup>. Cocina living comedor, 2 baños y patio con parilla. Posible cochera cubierta. Oportunidad IRIGOYEN 600

U\$S 168,000

## **Barrio Norte**

Excelente oficina. Piso al frente. 52 m<sup>2</sup>. Kitchenette y baño. Muy luminosa. Oportunidad! **RODRIGUEZ PENA 600** 

U\$S 45.000

## Belgrano R.

4amb. PB al frente con patio. 116 m<sup>2</sup>. Apto profesional. Cochera, pileta, sum y parrilla. BLANCO

**ENCALADA 1500** U\$S 320,000

## Congreso

Excelente local. Planta baja más sótano. Con 2 baños. 115 m<sup>2</sup> totales ¡Oportunidad! MORENO Y **AV. ENTRE RIOS** U\$S 68.000

## Centro

2 ambientes Con balcón francés. Muy luminoso. 45 m<sup>2</sup>. cocina/baño completo. ¡Oportunidad! **B.MITRE 1100** 

U\$S 60.000

El País CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

Violencia de género y sospechas de corrupción

# Fernández nombró a una joven secretaria para que lo asista

Ana Clara Hernández era su "secretaria Asistente". Sin experiencia, entraba a su despacho sin pedir permiso y le apodaba "gordo". Diferencias con Cantero.



Compañía. Anita junto al Presidente con quien almorzaba a diario.



Flores. La joven baja desde el primer piso de Casa Rosada con un ramo.

#### Ignacio Ortelli iortelliclarin.com

"Me dijo 'si tenés tiempo, quedate y almorzamos', porque él (Alberto Fernández) siempre almorzaba con alguien; no es que fue conmigo solamente". Al intentar naturalizar la extensa visita que en enero de 2022 hizo a la Casa Rosada y cuyas imágenes volvieron a sacudir el escenario político, la actriz y periodista Tamara Pettinato reveló la costumbre que tenía el ex Presidente de comer acompañado. Tanto que cuando no tenía visitas so-

lía invitar al personal más cercano. Una de ellas era Ana Clara Hernández, conocida como "Anita" en Balcarce 50, la más joven de sus secretarias privadas y resistida por María Cantero, la histórica colaboradora de Fernández involucrada en la causa de los seguros y a quien Fabiola Yañez le advirtió que era víctima de violencia de género.

Cantero nunca asimiló que Fernández incorporara a "Anita" al asumir en diciembre 2019. No la conocía y tampoco, a sus por entonces 32 años, tenía vasta experiencia en la función como para requerir sus servicios.

Mucho menos para que, en uno de sus primeras decisiones, Alberto Fernández dispusiera un puesto a su medida: en el decreto 208/2020, el ex Presidente creó el "cargo extraescalafonario de secretaria Asistente", con "dependencia directa de la Presidencia" y tres funciones concretas: "asistir en la gestión administrativa de la Secretaría Privada del señor Presidente de la Nación, analizar los asuntos que le sean expresamente encomendados, y elaborar informes y recomendaciones sobre los asuntos que analice, para su posterior elevación y consideración del señor Presidente". En ese mismo decreto fue designada Hernández.

"María la detestaba pero no pudo sacarla nunca porque Anita había construido una relación especial con Alberto", apunta una fuente inobjetable a Clarín.

Un caso similar, como reveló Clarín esta semana, fue la contratación en 2021 de la azafata privada Grisel Tamborro. Los colaboradores del Presidente le recomendaban no avanzar en su designación. No tuvieron éxito.

Ubicada en la antesala al despacho presidencial, Hernández tenía con el Presidente un vínculo sin protocolos: quienes frecuentaban el despacho recuerdan que el trato entre ellos era por demás amigable y sin jerarquías. Al punto que, agregan, ella aludía a Fernández como "El Gordo", por supuesto con cariño.

Militante kirchnerista desde 2011, el ex Presidente la conoció en 2018, mucho antes de ser designado candidato por Cristina Kirchner, durante una de las primeras charlas en las que empezó a trabajar en la reunificación del PJ y el kirchnerismo, tras el fracaso en las Legislativas del año anterior.

Con su desembarco como Presidente, Fernández no dudó en convocarla para que trabaje muy cerca suyo. "Era de su absoluta confianza, entraba sin restricciones al despacho, eso llamaba mucho la atención", agrega otra voz indubitable. "Cuando no tenía reuniones ni lo pasaba a ver nadie, Alberto almorzaba con ella", agrega ante este diario. En sus redes sociales, hay imágenes que muestran mucha cercanía con el mandatario: arriba del helicóptero, en su escritorio y con Fernández trabajando en el despacho.

"Fueron cinco años acompañando al Presidente de la Nación, Casa Rosada se convirtió en una extensión de nuestra casa, en jornadas sin fin", escribió en 2023 la propia "Anita" en su Instagram al dejar la gestión. Clarín intentó contactar a Hernández pero la ex funcionaria no contestó los mensajes.

A pesar de la cercanía con el Presidente, la joven Anita no tiene demasiados ingresos en la Quinta de Olivos: el 21 de septiembre de 2020 y el 4 de enero de 2023. Al menos eso muestran los registros oficiales, que podrían haber sido adulterados, tal como se desprende del caso del broker Héctor Martínez Sosa que según fotos recuperadas de su teléfono visitó la residencia en más ocasiones de las que figuran en el listado de la guardia.

## TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR 7 8 6







## MAQUINAR

## CONSTRUIMOS BUENOS NEGOCIOS

El marketplace para comprar y vender maquinaria usada.





## **VEHÍCULOS EN PARTE DE PAGO**

Aceptamos tu vehículo como parte de pago, facilitando así la compra de la maquinaria que necesitás para impulsar tu negocio.



## **VARIEDAD DE EQUIPOS**

Con más de 3500 equipos disponibles en más de 35 categorías, encontrarás la máquina perfecta para tu proyecto.



El País CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

## Violencia de género y sospechas de corrupción



Complicado. Las conversaciones entre Fabiola Yañez y María Cantero son pruebas de la violencia contra la ex primera dama.

Surgen de los diálogos de la ex primera dama con Cantero, la secretaria del ex presidente. Revelan golpes, moretones, patadas y amenazas.

## Los chats que revelan la violencia de Fernández contra Yañez

#### El diálogo donde Yañez cuenta las golpizas

El diálogo es entre Fabiola Yañez y María Cantero, secretaria de Alberto Fernández. Los chats los encontró la Justicia, como reveló Clarín hace dos semanas, en el teléfono de Cantero en el marco de la investigación por el caso de los seguros. La comunicación arranca el 12 de agosto de 2021 a las 18:47, luego de que se conociera la imagen de la fiesta en Olivos. La transcripción de los mensajes es como figura en le causa e incluye faltas de ortografía y errores de sintaxis.

María Cantero: "Hola Faby. Quiero que sepas que contas conmigo para lo que necesites. Hablar, gritar, putear o cagarnos de risa. Lo que quieras. No permitas que ningun hdp te baje el ánimo o te entristezca".

Fabiola Yañez: "Solo quiero un poco de alegría María!!! Te quiero. Y gracias siempre".

MC: "Sabes que contas conmigo (emoji corazón)".

FY: Gracias María !!! NO sabes lo que necesito esto en este momento. Te digo gracias llorando.

No aguanto más esto.

MC: Faby ninguno de todos estos personajes vale una lágrima tuya. Mensaje borrado. Sos fuerte inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre más importante. Siempre van a buscar con q joder. Tenes un lugar muy im donde podes hacer muchas cosas buenas y más no te lo pueden sacar. FY: Y si ese hombre te golpea. Con muy llanto te digo esto. El sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeo.

### La secuencia de los ataques

Después de estos primeros diálogos, Yañez empezó a relatar diferentes ataques del ex presidente contra ella.

FY: No se que mas decir ni de quien aferrarme.

FY: Hoy me agarro del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada me pego una patada en la panza

MC: Cuando quieras voy a verte y hablamos yo he muchas cosas Faby

Estas embarazada? FY: Creo que sí

MC: Es una bendición Fabiola. El sabe?

FY: Porque lo hicimos todo a conciencia y por in vitro. El lo sabe MC: Entonces? El siempre quiso FY: NO puedo creer como se comporta. En dos días me pegó tres veces

MC: Hoy lo vi mal

FY: Porque tiene que llegar y lastimarne y gopearme

MC: No puedo creer lo que me decis. Nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos. Te digo de verdad. Con el cariño que habla de vos. FY: Pero en la práctica no es igual FY: Me agarro del cuello

MC:xq?

FY: Me sacudió los brazos y tengo moretones. Me pego un dia en la cara y tengo moretones MC: no es una

FY: son muchas

MC: cuando esta así preservate. No esta bien

#### El intento de seducción a Sofía Pacchi

Las dos mujeres siguen hablando y en la conversación aparece mencionada Sofía Pacchi que hasta ese momento era amiga de Fabiola y

había sido una de las protagonistas de la fiesta de Olivos en plena cuarentena. Yañes le informa a Cantero que el ex presidente quería tener relaciones con Pacchi y la presionaba. Y que además cuando Yañez se entera, él la golpea.

FY: Pero te digo que anoche me quizo ahorcar solo porque le dije una verdad que estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él (se refiere a Pacchi según declaró luego en la Justicia).

MC: Pero podemos decir que yo q no aparezco nunca en ningún lado puedo ir a tomar café con vos y charlar

FY: Y ella me mostró los mensajes

MC: NO entiendo.

FY: Y cuando se lo dije que quizo ahorcar!!! Tamos todos locos.

#### El momento que le dice que quiere irse de Olivos

Tras ese diálogo, ese mismo día vuelven a hablar y Yañez le cuenta que quiere irse de Olivos.

MC: A mi nadie me tiene en

cuenta xq soy secretaria pero me respetan. Xq sino me voy FY: Yo también quiero irme MC: Mañana se vs

FY: Pero solo lo perjudicaría MC: Preguntale si puedo ir a verte. Voy a buscar la tabla. Cualquier cosa

FY: Pero si vos sos libre. A mí viene a verme todo el mundo. No le tengo que preguntar a él. Por Dios MC: No solo lo perjudicar si no quería un desastre. Entonces le preg yo. Queres? Y me mostrás tu vestidor

MC: Es que está mal. No lo defiendo pero no es así, está muy mal él. Algo está pasando Faby. FY: Genial pero ni vos ni nadie se saca porque si y te pega cuatro veces en dos días.

MC: No Faby genial nada, nadie te tiene que levantar la mano. Cuando te vea te voy a contar mi experiencia con un animal por el cual me vine a vivir a BsAs. Tenía 14 años yo. Hasta los 18 vivi un infierno

#### La complicidad entre Cantero y Yañez en el diálogo

En uno de los chats que intercambian ambas mujeres, Yañez se queja ante Cantero de los castigos de Fernández y le reafirma que a pesar de los tormentos ella sigue siendo leal.

La secretaria de Alberto Fernández lo acompaña desde hace décadas. Primero trabajó en su estudio jurídico de la avenida Callao y luego lo siguió cuando Fernández se convirtió en legislador porteño en la lista que encabezó Domingo Cavallo.

Cuando Fernández comenzó a trabajar con Néstor y Cristina Kirchner, a principios de este siglo, Cantero seguía con su jefe, y se convirtió en su mano derecha en el paso de Fernández por la Jefatura de Gabinete. Ya en ese momento, Cantero era la principal vía de acceso a Fernández.

FY: A vos te parece que yo siendo leal y jugándomela toda me merezca esto

MC: No

FY: No María, no hablé con nadie MC: Tiene una forma de ser tan difícil

FY: Por cuidar la situación

MC: Pero a mi me ayudo y me encantaría contarte todo. No digas que hablaste conmigo

MC: Pero podemos decir q yo q no aparezco nunca en ningún lado puedo ir a tomar café con vos y charlar

MC: Fabiola sabes la cantidad de cosas q hablan al pedo? Tengo 31 años trabajando con el y no soy una estúpida ni una mujer que necesito trabajar, solo lo hago para acompañarlo. Por eso te dije que puedo ayudarte

FY: Yo tedigo que todo esto te lo puedo mostrar.



# Tomamos tus dólares y al mejor precio

En todas nuestras sucursales mayoristas podés pagar tus compras con dólares cara chica, cara grande, arrugados, viejos, manchados o dibujados.



Valorizamos tu dinero.

Exclusivo para compras efectuadas en Salón de Ventas. No incluye ventas por Reparto ni Oficina de Ventas. Para compras iguales o superiores al total del monto en dólares que el cliente desee comprar. Si la compra supera el monto en pesos resultante de la conversión el cliente debe abonar el saldo en pesos. La empresa se reserva el derecho de limitar el monto de compra en cualquier momento y/o de rechazar billetes mutilados o en mal estado a su exclusivo arbitrio. La cotización será la publicada diariamente por la empresa. Cotización válida sólo para el día indicado precedentemente. No incluye Diarco Barrio. Más información en diarco.com.ar/dolardiarco

14 El País

## La vida clandestina de Alberto, y el favor a Milei

## LA INTIMIDAD DEL PODER



Santiago Fioriti sfioriti@clarin.com



l primer síntoma que experimenta un político cuando pierde el poder es que su teléfono empieza a sonar cada vez menos. Alberto Fernández es un caso extraño. Dejaron de llamarlo cuando todavía ejercía la presidencia. La acumulación de frustraciones, las derrotas electorales y la destrucción de la alianza gobernante con Cristina Kirchner lo fueron marginando antes de tiempo hacia la soledad política, aunque no tanto en otros ámbitos, según se desprende de las investigaciones judiciales que revelan una agitada vida clandestina.

El golpe definitivo pareció caer sobre él, en más de un sentido, cuando abandonó la Residencia de Olivos, pero se agravó por completo el domingo 4 de agosto luego de que Clarín publicó que habría ejercido violencia física y psicológica contra su pareja, Fabiola Yañez, en muchas ocasiones. Ahora no solo su teléfono no suena: es él el que llama. Se queja de lo que se dice, de que nadie lo defiende y hasta se anima a hablar de traición. ¿Cómo le podés creer a Clarín?, pregunta. Un recurso gastado, de otra época, en el que ni Cristina cree. A esa pregunta, en los últimos días Alberto sumó otra: ¿Leyeron a Verbitsky el domingo?

La lista de amigos que lo visitaron después de la denuncia -primero mediática y luego judicial-, que ya era chica, se redujo a menos de la mitad en los últimos días. cuando salieron las fotos y los videos de sus coqueteos sexuales en el mismísimo sillón de Rivadavia. El círculo se redujo al máximo cuando la Justicia allanó su casa y secuestró su celular. Fernández entregó el Iphone con la clave para que se pueda leer sin perder tiempo. Destrabar un Iphone es siempre una pesadilla. Esta vez no hará falta, se abre solito. ¿Habrá borrado los mensajes más comprometedores? Sus ex funcionarios temen que no. No solo ellos: también periodistas, jueces, empresarios y famosos-y famosas-del mundo del espectáculo con los que se escribía y concretaba encuentros por WhatsApp.

Con muchos de ellos, Fernández mantenía largas charlas, a veces a deshoras. "¿Estás?", sorprendía de madrugada. Así lo describen ante este diario media docena de fuentes. Cuando se consulta a quienes fueron sus interlocutores entre 2019 y 2023 se empieza a desnudar lo que hasta su salida del poder tan solo eran conjeturas: que chateaba por Twitter con personalidades conocidas, y también con anónimos, que usaba su Instagram como un adolescente y que muchas tardes dejaba la Casa Rosada para tener aventuras en Puerto Madero.

Cuenta uno de esos protagonistas que una vez estaba en Olivos a la 1 de la mañana y que le avisaron que Litto Nebbia había concurrido a Nordelta, contratado por un empresario para una celebración privada. Fernández fue en su auto y regresó cerca de las seis. Esto, como se ve, recién empieza. Hay muchos videos, si es que no fueron borrados, que acreditan este tipo de esce-



Después de votar. Alberto F., al salir del lugar donde sufragó, en Puerto Madero.

nas. Y algunas peores. A Fernández le gustaba mostrar lo que grababa con su teléfono a sus amigos. De nuevo: en su círculo saben demasiadas cosas. Hay unas diez personas que están aterrorizadas. Las más comprometidas, quizá: su secretaria, María Cantero; el intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez; y el jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra. Este último le habría dado globulitos de árnica después de una golpiza del primer mandatario.

—Pero...; hijos de puta! ¿Cómo puede ser que me condenen antes de escucharme? — le recriminó a uno de sus laderos al enterarse de que era uno de los que empujaba los desagravios públicos y su renuncia al PJ.

Fernández también se enojó cuando se enteró de que los diputados de Unión por la Patria estaban por sacar un comunicado de repudio hacia él y se contactó con varios de ellos. Aunque lo asocia a una movida del cristinismo, de quien -lógicamente- no espera más que crueldad. Por su cabeza a veces asoma un sentimiento de venganza, propio de quien ya no tiene mucho para perder: ¿Se atreverá a contar su traumática relación con Cristina?

—Es que Alberto... ya es muy difícil creerte. Nos mentiste tantas veces —oyó el ex presidente en una de las conversaciones.

Fernández niega todo. "Fabiola se está vengando, solo quería plata. Hasta me critican por Calabaza y yo puedo explicarles", dijo días atrás sobre el perro de Yañez. La ex primera dama habría dicho que su mascota, de raza pomerania, tuvo que ser cedida al cuidado de una amiga porque Fernández le decía que era "un perro de puta". El profesor de Derecho llamó a varios amigos para contarles su verdad sobre este tema, que le inquietaba particularmente.

"Me llamó y se puso a hablar de Calabaza, ¿qué querés que te diga?", se sinceró un ex funcionario. ¿Qué dijo Alberto? "Dylan se lo quería comer a Calabaza, le ladraba y Calabaza le tenía miedo. El perrito se nos escondía debajo de la cama. Entonces un día le dije a Fabiola: 'este perro es un quilombo, ¿por qué no te lo llevás?".

Los ex ministros lo escuchan y casi no le responden. "Siempre tuvo una personalidad negadora, pero nunca supimos que tanto", dice uno de ellos. Son pocos los que ensayan alguna defensa. Una es Victoria Tolosa Paz, que en charlas informales en Diputados llegó a decir que ella presenció malas contestaciones por parte de Fabiola. Otro es Enrique "Pepe" Albistur que aconseja hoy mismo a Fernández en materia de comunicación. Albistur tiene a su nombre el departamento en el que Alberto vive hace muchos años.

## Los ex funcionarios de Alberto ya sienten hostilidad por la causa de los seguros.

Los funcionarios de la era albertista la están pasando mal con sus propios vínculos.

Más de uno recibe preguntas incómodas.
¿No sabías? ¿Nunca viste nada? Lo mismo
sucede con el escándalo de los seguros, una
serie de contrataciones millonarias dirigidas desde el Estado para favorecer al broker
Héctor Martínez Sosa, el esposo de Cantero,
íntimo de Fernández. Los cuestionamientos comienzan a ser recurrentes. Un ex ministro pasó un momento muy difícil la semana pasada en el club GEBA, antes de un
partido de fútbol y delante de todos sus compañeros. "¿Venís a jugar con la nuestra?", le
preguntaron. El clima social está espeso.

Javier Milei usa la red X, su arma preferida de comunicación, para alimentar ese descontento con la política tradicional. Castiga a Fernández, al kirchnerismo, a la izquierda, al feminismo, al progresismo no K y al "centrismo bien pensante", según dice. Como si todo fuera lo mismo. Él se para, solito, del otro lado. Es parte de la estrategia oficial. Puertas para adentro de la Casa Rosada se acordó que nadie podría salir a hacer declaraciones sobre el tema, salvo el jefe de Estado. En los últimos días se jactó del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En el Gobierno ganaron aire con el escándalo. Lo necesitan. En eso consistió buena parte de la estrategia durante 2024: en ganar tiempo hasta que el feroz ajuste de la economía permita un respiro. El favor del albertismo es gigante.

Hay indicadores de la economía que avanzan, como pronosticaba el oficialismo, y otros que sufren retrocesos. Milei y su equipo se anclan en los números inflacionarios para decir que la cosa va bien. La suba de precios marcó 4% en julio, la más baja desde enero de 2022, y el índice anual estaría en torno al 120 y 130 por ciento. Es una cifra mucho más baja que la que anunciaban los economistas independientes, que llegaron a proyectar, cuando asumió la nueva administración, que los precios subirían 100 por ciento en los primeros tres meses de este año.

Sin embargo, los mercados siguen intranquilos. Las reservas cayeron 1.500 millones de dólares en abril y de aquí a enero habrá vencimientos de deuda por cerca de 6 mil millones de dólares. El riesgo país está apenas por debajo de los 1.500 puntos. Y la actividad sigue frenada. El consumo se derrumbó en julio: las ventas en los supermercados y comercios de cercanía registraron la peor caída no solo de este año, sino de los últimos tres, con una variación negativa del 16,1% respecto del mismo mes de 2023. Milei insiste en que la recuperación económica es una cuestión de tiempo. "Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos", dijo durante su presentación en el Council of the Americas.

La mirada puesta en la economía y el escándalo que hunde la popularidad a Alberto Fernández y de buena parte del peronismo maquillan también las desavenencias en el seno del poder. Esta semana se produjo una nueva renuncia, la del secretario de Culto, Francisco Sánchez. Son casi cincuenta funcionarios importantes los que dejaron el Gobierno en ocho meses de gestión. La cifra constituye un récord.

Milei volvió a tensar la cuerda con Victoria Villarruel. La vicepresidenta fue marginada de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, donde habló el Presidente. Villarruel esperó la invitación hasta último momento. En el acto ascendieron a militares que fueron amigos de su padre. La vice tenía preparado un fotógrafo y un chofer para salir apenas le dijeran. A las 17.15 del viernes, cansada de esperar, le dijo a su equipo: "Ya está, suspendamos". No estaba, como es fácil imaginarse, con el mejor humor. ■



de Lunes a Domingo ———

PERFUMERIA, PAÑALES 
Y PROT FEMENINA

BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL



ACEITE, POLENTA Y ARROZ

QUESOS, LECHE, TE Y MATE COCIDO



LIMPIEZA

CONSERVAS DE FRUTAS Y PESCADO



EN: FIDEOS MAROLIO x 500 grs - PURE MAROLIO x 520 gr - TOMATE MOLTO ENTERO x 400 gr - VINAGRE MOLTO - ACEITE OLIVA Y ACETO MOLTO - LOMO ATUN MOLTO - MAYONESA MOLTO - ARROZ MOLTO - DURAZNO Y COCTEL MOLTO x 820 gr - AMARGOS MAROLIO - JABON EN PAN ESENCIAL







ARVEJAS MAROLIO x 340 gr. Pole x kg/t: 1323,24

Polo.x kg/l: 1299,80



DURAZNOS- PERAS MAROLIO X 820 Grs Polox kg/t; 2719,20



PURE SANTA ISABEL x 520 gr. Pcio.x kg/t: 1057,50



Pole x kpt: 529,90



ACEITE MAROLIO/COCINERO MEZCLA x 900 cc. Poix x light 1222,11



GALLET MEDIA TARDE SAND-WICH x 321 gr. Pole x kg/t 2709.97





YERBA AMANDA x 500 gr. Polo.x kg/t: 2609.80

Cod: 20771



TE LA VIRGINIA x 25 sag Pois.x kg/t: 20796.00





POLENTA PRESTOPRONTA x 490 gr. Pclo.x kg/t; 1632,45



LECHE VERONICA L/VIDA x 1 It. Pcio.x kg/t: 1389;90 Cod: 34600-34601



QUESO CREMOSO MAROLIO x kg Poin.x kg/1:5790.90 Cod: 5890



GATORADE x 1,250 cc.(Solo Cap.y Gba.) Polox kg/t: 1839,92 Cod: 23024-23536-24432



AGUA BIDON 1ra MARCA x 6 lt. Poto x kg/t 333,32

Cod: 431



Polo.x April 5599,87 Cod: 16539



VINO TERMIDOR TTO. T/B x 1lt. Pois.x kg/t: 1359,90

Cod: 26519



VINO TORO TTO. / BCO. x 750cc Poin.x 8g/1.1733,20



VINO S.A.M. TOR. / V. DE ALVEAR TTO./BCO. x 1,125It Poloux kg/1; 1686,00 Cod: 21652-13322-13319



JABON POLVO GRANBY x 400 gr. Poio.x kg/t: 1124,75 God: 20382-24131



JABON LIQ.ZORRO D-PACK x 3 It. Polox Rpf: 1299,97 Ove. 22580-22501-25589-27807



Pcio.x kg/t; 2999,87 Cod: 577-598



Polo.x kg/t: 999,89 Cud. 6750-6714-6715-6717-6719-7076-



Polo x kg/E 4473,42 Cod: 1107-11603-26806-17429-21647-



INSECT.SELTON MMM x 360 cc. Poinx kg/t 5805,28



SHAMP.Y ACOND. SEDAL x 300 ml. Polick kg/1: 4000,67 Cod: 4764-4754-4758-25716-4740-



DESOD.AXE x 150 ml. Polo.x kg/1: 9932,67 Cod 20729-21833-25713-16392-20727-

0



Polo,x kg/t 10990,89 Cod: 1291-26351-1294-23401



CREMA COLGATE x 90 gr. Poin.x kg/E 17776.67 Cod: 4073



PANAL BABYSEC ULTRA HIPER Pcts.x kg/t; 6599000,00 Cod: 16194-16205-16205-16267



Polo x kg/t Cod: 20958

### MIÉRCOLES



descuento \$ 10.000 por semana

pagando con QR

### JUEVES





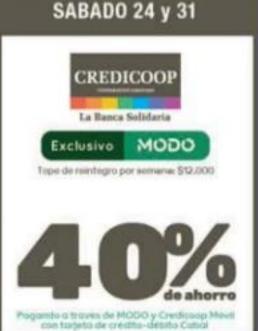





El País CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

## Violencia de género y sospechas de corrupción



Madrid. Fabiola Yañez esta semana cuando salió de declarar del Consulado argentino en España.

# Peritan las fotos de los golpes a Fabiola para sostener la acusación

La Justicia busca determinar cuándo y cómo se tomaron las imágenes de la ex primera dama con moretones.

## Lucía Salinas

lsalinasclarin.com

Las fotos de los golpes de Alberto Fernández a Fabiola Yañez se convirtieron en una prueba central de la acusación contra el ex presidente por violencia de género. Ahora, con ese material que fue adjuntado al expediente principal, la Justicia planea una serie de peritajes para determinar cuando fueron tomadas y la veracidad de las mismas. Aunque los investigadores no tienen dudas, ese peritaje es importante para robustecer las pruebas contra el ex presidente.

Fabiola Yañez amplió su denuncia ante la justicia federal desde Madrid la semana pasada. En un escrito de veinte carillas, y luego en una declaración por Zoom desde el Consulado argentino en España, sostuvo haber sido víctima de "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad". Tras esa declaración el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por lesiones graves, que tiene una pena máxima de prisión efectiva.

El fiscal se se basó en el escrito y las declaraciones de Yáñez en las que explicó que las lesiones sufridas habrían dejado secuelas de daron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días. Esa temporalidad es lo que distingue un delito del otro. Cuando el daño es menor en el cuerpo o en la salud, el Código Penal establece que deben entenderse como leves.

Sobre ese mismo punto realizó una extensa enumeración de los hechos sufridos. Habló de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones y golpes, que "resultaban ser una constante". A continuación dijo que todas esas conductas por parte de Fernández, eran una "habitualidad".

Para la denunciante, la situación tiene como agravante que ese cuadro de acciones se sumaba a las lesiones que podrían entenderse como leves: golpes temporales que se observaron en las fotografías que tomaron estado público y otras que adjuntó con la denuncia Yañez.

En el extenso escrito, Yáñez dijo más. Señaló que el expresidente de la Nación a diario le pegaba cachetazos en el marco de discusiones a las que calificó como "violencia verbal", y que en la mayoría de los casos, esa situación terminaba de la misma manera: con una bofetada incluso frente a su hijo de dos años o cuando era aún más pequeño, en habitaciones contiguas.

Frente a las imágenes que adjuntó a la denuncia, además de las que ya se encontraban dentro del expediennos psicológicos, que le impidie- te, la justicia no descarta pedir una ricia técnica. ■

pericia sobre las fotografías que tomaron estado público, para "determinar la veracidad y eventualmente la congruencia o correspondencia con otros elementos de prueba", explicaron fuentes del caso a Clarín.

Cuando el juez federal Julián Ercolini le informó a la ex primera dama que contaba con pruebas obtenidas del celular de María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, que la colocan como víctima de presuntos hechos de violencia. En esa ocasión, no quiso ver las imágenes ni tampoco quiso iniciar la acción.

El escenario cambió, sustancialmente, para Fernández cuando la Yañez resolvió el martes pasado, radicar la denuncia penal por lesiones leves en reiteradas ocasiones. En el Código Penal no existe la figura de violencia de género.

Con la manifiesta voluntad de Yañez de que se abra una causa penal, el legajo reservado se desarchivó y las imágenes que ella le envió a María Cantero que son capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo con el ex presidente, se transformaron en las primeras pruebas. Después de que la abogada Mariana Gallego asumió la defensa, se presentó el escrito con la ampliación de la denuncia y se adjuntaron imágenes también.

Todo podrá ser objeto de una pe-

La ex primera dama pasa sus días recluida con su hijo Francisco.

## Su vida en Madrid: un círculo íntimo y casi sin salir a la calle

MADRID, CORRESPONSAL

Marina Artusa martusa@clarin.com

Durante las 24 horas posteriores a su primera declaración testimonial contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia física y psicológica, Fabiola Yañez no salió del departamento que alquila en el centro de Madrid.

La ex primera dama, que se mudó a la capital española en diciembre del año pasado -una semana antes de que Fernández finalizara su mandato, el 10 de diciembre-, prestó declaración el martes ante el fiscal federal Ramiro González, vía zoom y desde la sede del consulado argentino en Madrid, sobre la calle Fernando El Santo, en el barrio de Almagro.

Durante cuatro horas y en una ciudad vacía, como queda Madrid en estos días de verano, Yañez dio detalles de las golpizas, el menosprecio, las amenazas y los hostigamientos que dijo haber padecido durante los últimos siete años de relación con el ex presidente.

Después de escuchar su testimonio, el fiscal González decidió imputar a Alberto Fernández. La imputación, sin embargo, no alteró la rutina madrileña y de bajísimo perfil de la ex primera dama.

Definitivamente separada del ex presidente, Fabiola Yañez se instaló en una de zonas más bulliciosas de la capital y más transitada por los turistas que visitan Madrid. Sin embargo, casi no sale.

Ninguno de sus movimientos es espontáneo. Cada salida, minuciosamente planeada, está precedida por una ingeniería silenciosa que monta su custodia.

Porque Fabiola no toma taxis ni camina por la calle. Viaja en un auto alquilado por suscripción, que cuesta unos 600 euros mensuales, donde ella ocupa siempre el asiento trasero.

El martes, luego de prestar declaración por videollamada, la ex primera dama abandonó el consulado argentino en una maniobra distractiva organizada por su abogada: fingió una improvisada rueda de prensa a un costado del consulado para que el Lexus UX en el que la ex primera dama se mueve por la ciudad esquivara los flashes y acelerara la salida del estacionamiento del consulado.

Sentada en el asiento de atrás y con gafas oscuras, Yañez lucía desencajada. No quiere volver a la Argentina Vive en un total hermetismo al que sólo tienen acceso su mamá, Miriam Yañez, y Francisco, su hijito de dos años -con quienes comparte el departamento madrileño-, además de una amiga de confianza y su abogada, Mariana Gallego, que viajó a España el fin de semana pasado.

Gallego estuvo a su lado el lunes y el martes, cuando la ex primera dama asistió al consulado a certificar su firma y a tramitar un poder para su abogada. Presentó, además, un escrito de 20 páginas en el que declaró haber sido presionada por Alberto Fernández para someterse a un aborto.

Según ella misma contó, en la única entrevista que concedió hasta ahora, en Madrid no tiene empleada ni niñera. Por zoom le hizo saber al fiscal González que no puede trabajar en España y que no quiere volver a la Argentina.



**Abogada.** Mariana Gallego viajó a Madrid a asistir a Fabiola Yañez.

## Tras el nuevo desplante de Milei, Villarruel no viajó a Mendoza

La vice tenía previsto participar ayer de un acto por el aniversario de la muerte de San Martín, pero suspendió su participación a último momento.

La vicepresidenta Victoria Villarruel canceló a última hora su visita a Mendoza, donde iba a asistir
este sábado a un homenaje por el
aniversario de la José de San Martín en Las Heras. Fue tras el desplante de la Presidencia en la cena
de camaradería de las Fuerzas Armadas, que encabezó Javier Milei y
donde la vice no fue invitada.

Este sábado fuentes de la provincia cuyana señalaron que la vicepresidenta se descompuso en el aeropuerto, cuando estaba por abordar el avión para ir a Mendoza. "Estaba con presión baja", aclararon desde su entorno a Clarín. Pasadas las 15, la vice confirmó que se des-

## compensó.

La titular del Senado debía aterrizar en el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza cerca de las 10 de la mañana, donde iba a ser recibida por el gobernador radical Alfredo Cornejo y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El acto oficial arrancaba a las 10.30 en "Campo Histórico" El Plumerillo, donde las autoridades mendocinas tenían preparado para Villarruel un recorrido guiado por el lugar donde San Martín adiestró a su Ejército.

En la agenda también visitaría la casa de la ciudad de Mendoza de San Martín, donde nació y vivió



Vicepresidenta. Villarruel

Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada "Merceditas", hija del libertador, y hasta un viaje a la alta montaña a donde está el Grupo de Artillería de Montaña 8 «Coronel Pedro Regalado de la Plaza» (GAM 8), en Uspallata.

"Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón", confirmó Villarruel a las 15.01.

"Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre", añadió.

De cercanía con el sector castrense, la ausencia Villarruel hizo ruido en la noche del viernes en la cena de camaradería y profundiza las versiones de distancia entre Javier Milei y su vice. La titular del Senado sugirió a través de su entorno que no fue invitada y desde el Ministerio de Defensa que conduce el radical mendozino Luis Petri, aseguraron que se bajó 15 minutos antes. "Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", señalaron el viernes a Clarín. Y desde el equipo de Petri, contestaron: "Ella tenia su lugar y no sabemos qué pasó. Avisó 15 minutos antes que no venía". Más allá de la cena de camaradería. este sábado Villarruel volvió a exponer el argumento de su salud.

















El País 18 CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

El juez presentó un descargo para responder más de 400 señalamientos llegados al Congreso para la audiencia pública del miércoles, que será dura.

## Lijo buscó defenderse de los cientos de cuestionamientos en el Senado



Para evitar que la audiencia pública de este miércoles sobre la candidatura a la Corte del juez federal Ariel Lijo se convierta en un circo de gritos y falta de decoro, las autoridades del Senado estaban discutiendo si limitan la cantidad de personas que puedan ingresar al salón Azul de la Cámara alta.

Mientras. Lijo presentó un extenso documento con el que intenta contestar las más de 400 preguntas que ciudadanos enviaron al Senado y rechazar las impugnaciones en contra de su candidatura a la Corte. Se trata de la primera defensa que el magistrado hace de su actuación.

Sucede que de la audiencia pueden participar, además de los 17 senadores de la estratégica comisión de Acuerdos del Senado, el resto de los 55 senadores y los 257 diputados y preocupa que no quepan en ese salón, aunque la audiencia será transmitida por TV. Nunca antes una candidatura a juez había levantado tanto interés público.

La senadora del PRO y presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri, propuso que cada legislador ingrese con un asesor y que cada institución ciudadana tenga un representante en la audiencia pública que comenzará el miércoles a la 10, sin límite de tiempo.

Clarín accedió a la nota completa en que se defiende de críticas por su **retraso** en definir la causa por la polémica reestatización de YPF de 2012, el envío a Formosa de una causa contra el gobernador K de esa provincia, Gildo Insfrán, el caso del Correo de los Macri, el asesinato de Rucci, la causa Siemens donde no procesó al ex ministro del Interior Carlos Corach ni ningún otro funcionario del gobierno de Carlos Menem, entre otras.

En cuanto a las impugnaciones de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y otras sobre su supuesta falta de ética, Lijo rechazó "de manera categórica la falsa impugnación sobre mi supuesta falta de aptitud moral". Sostuvo ese rechazo en que "fui sometido a exhaustivas investigaciones por parte de diversos or-



Descargo. El juez Ariel Lijo se prepara para afrontar, este miércoles, una agitada audiencia de su pliego.

### **CRECE LA POLÉMICA**

## La Cámara de Diputados de Santa Fe, preocupada por el pliego del juez

La Cámara de Diputados de Santa Fe manifestó su preocupación por la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En una declaración afirmón que el magistrado carece de "idoneidad técnica y jurídica" para el cargo y está sospechado de haber manejado causas "en forma irregular". Es una declaración impulsada por la diputada

Lionela Cattalini acompañado por diputados de distintos bloques que se aprobó en la sesión del jueves pasado. Es la misma diputada provincial denunció en sede penal al juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.

Por otra parte, el senador de la Libertad Avanza Francisco Paoltroni convocó para mañana a un seminario para analizar los plie-

gos de Lijo y de Manuel García-Mansilla. Participarán Maria Eugenia Talerico, miembro Fundadora de la ONG Será Justicia, Edgardo Buscaglia, la ex Presidente de Transparencia Internacional, Delia Ferreria Rubio, el Presidente de FORES, Alfredo Vitolo y la Magistrada Teresa Day, Miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

cial de la Nación, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la Magistratura de la Nación, AFIP y UIF las cuales resultaron concluyentes respecto de la ausencia de elementos e indicios que las sustenten".

La siguiente es una síntesis de las respuestas de Lijo.

 Desvío de US\$ 2 millones del Fondo Fiduciario Provincial (FON-FIPRO) a la empresa Old Fund vinculada al ex vicepresidente Amado Boudou: "Si bien se citó a prestar declaración indagatoria de ciertos funcionarios durante el año 2017, incluido el gobernador de la provincia de Formosa, fue a partir de un planteo de la defensa que se resolvió declarar la incompetencia territorial en favor de Formosa. Es-

de la Cámara Federal de Apelaciones que por otra parte afirmó la indudable incompetencia territorial de esta sede de la ciudad de Buenos Aires y declinó la competencia a la Justicia federal de la provincia". La justicia de Formosa sobreseyó a Insfrán. Para ese entonces, Boudou en el caso ya había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión.

- El pago de coimas por U\$S 100 millones por el contrato de impresión de DNI e informatización de fronteras a Siemens: "Como prueba un supuesto vínculo personal con un posible imputado presentan una fotografía grupal en la que se me puede ver con uno de los hijos del ex ministro del Interior, Carlos Corach. Esa imagen data de épocas

juez federal, del año 2003... No se ha logrado determinar responsabilidad penal del Sr. Carlos Corach ni de otro funcionario público en concreto. Esta afirmación de todos modos debe ser considerada como provisoria, dado que a través de la Cancillería Argentina existen exhortos internacionales pendientes de respuesta que podrían alterarla. En este caso se detectaron sobornos de carácter trasnacional en los que se determinó la participación de 17 empresarios vinculados al grupo Siemens AG y sus filiales, como así también la de aquellos que resultaron ser intermediarios en las operaciones... De la actividad probatoria producida, no fue posible obtener la identidad de ninganismos del Estado, Poder Judi- ta decisión fue tomada con control anteriores a mi designación como gún funcionario público que haya exhortos enviados a España. ■

conformado esas sociedades o bien, que resultara beneficiario de las cuentas a las cuales se dirigió el dinero de los sobornos".

- Gestiones de funcionarios a favor de Correo Argentino de los Macri: "se trata de un expediente en trámite que me inhibe de brindar opiniones y consideraciones que puedan implicar prejuzgamiento. Pero lo que es más importante, se trata de un expediente judicial en el que existen personas imputadas y que han sido indagadas con lo que expedirme en un ámbito como este sobre su situación, podría afectar su intimidad y su honor".

- Aportes Droguería Urbana, proveedora de Camioneros, a la campaña de Cristina Kirchner: "El temperamento adoptado fue apelado por la querella ejercida por la Unidad de Información Financiera el día el 23 de junio de 2020 y luego desistido el 26 de junio de ese mismo año. El 15 de julio de 2020 se hizo efectiva la remisión del expediente a la justicia electoral".

- El asesinato del titular de la CGT Ignacio Rucci en 1973: "Existe un alto grado de probabilidad de que, en la planificación, la decisión y la ejecución del hecho hayan participado miembros de la agrupación "Montoneros". La ausencia de participación de miembros de la Triple Ay los hallazgos realizados en el caso acerca de la probable participación de civiles en el asunto, descartaron la posibilidad de aplicar normas de imprescriptibilidad largamente avaladas por la Corte Suprema, tribunales internacionales de derechos humanos y, más recientemente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El archivo del caso estuvo entonces ligado a la imposibilidad de proceder con la acción penal por el paso del tiempo".

- El blanqueo de capitales de Macri e la inclusión de parientes: "Los hechos investigados consisten en el dictado del decreto 1206/16 que dispuso la inclusión en la reglamentación la autorización a ingresar al "blanqueo de capitales" a familiares de funcionarios públicos; lo cual resultaría violatorio del artículo 83 de la ley 27.260 que reglamenta el citado decreto que expresamente lo excluía. Por ello, los denunciantes, sostienen que resulta un privilegio ilegítimo otorgado a aquellos, en pos de salvaguardar intereses personales". Está en proceso.

 Polémica reestatización de YPF de Cristina por una denuncia de Carrió en 2007: "... La finalidad del trámite está vinculada a reunir evidencia que permita determinar si algunas de las personas identificadas en el caso ha llevado adelante una conducta pasible de ser encuadrada en un delito del código penal. Tanto es así, que las distintas hipótesis que forman parte del objeto procesal de la causa tienen múltiples diligencias, especialmente en el exterior, con las implicancias específicas que ello conlleva" como

## El dilema de la sastrería que viste a los presidentes

**EL COLOR DEL DINERO** 



Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com



ué tienen en común Javier Milei, Mauricio Macri y Néstor Kirchner? Fueron vestidos en su asunción presidencial por la misma sastrería. Se trata de la tradicional González, rejuvenecida como GNZ. Y en una época en que el uso del traje no crece entre los mayores y menos aún entre los jóvenes, decidió barajar y dar de nuevo. También confeccionó para Alfonsín, Menem, De la Rúa y Alberto Fernández. Esos trajes y camisas pueden aparecer con otras marcas, como Rocha, pero llevan el sello de sus sastres. A Mauricio Macri le hicieron el frac que utilizó en la comida con el Rey Felipe en su primera visita oficial como presidente a España en 2017.

En la sastrería fabrican para El Burgués, Etiqueta Negra y El Cardón, por citar algunas casas, a la que destinan el 30% de una producción de 3.000 prendas mensuales.

El ADN del negocio se apoya en un oficio artesanal y milenario como el de los sastres pero evoluciona con una dinámica distinta y veloz que apuesta a los jóvenes pensando que mañana llegarán a elegir sus

confecciones. Así, decidieron ampliar la oferta hacia las **mujeres y otros productos** que van desde la marroquinería que incluye zapatos a los accesorios, de gemelos a bufandas. Cuentan que el grueso de sus ventas se explica por los eventos en 9 de cada diez casos. Pero desde que llegó Javier Milei en este crítico 2024, los despachos se derrumbaron 20% como el resto de la industria textil.

Cuando se les pregunta por una salida exportadora señalan: "La sastrería depende de una mano de obra muy especializada, es un oficio y en un escenario con un tipo de cambio que consideramos atrasado más el costo laboral y el de las telas que al ser importadas valen por el impuesto país y otras cargas hasta 35% más que en otros lugares, estamos fuera de competencia".

En GNZ trabajan el tope de gama con telas como la Loro piana, Tombolini o las que utiliza Zegna que traen desde Italia. Los trajes, muchos a medida, van desde los \$600.000 a los \$2.5 millones.

La sastrería González arrancó en el localfábrica insignia que aún poseen en la avenida Asamblea en el porteño barrio de Parque Chacabuco. Allí trabajan 200 sastres.

Todo fue gracias a dos referentes entre los sastres, Coco y Nito González, que impusieron moda y cuyos diseños generaron competencia en salones clásicos de los años 50 como el Petit Café sobre avenida Santa Fe y sus habitués, los petiteros.

Los años 90 los hirieron al desdeñar la confección local por la importada y llegaron casi sin aliento a 1999 cuando la compraron los Pernas, sus actuales propietarios.

Antonio Pernas, que llegó a la Argentina como polizonte en un barco desde la espa-

## Confeccionaron de Alfonsín a Milei. Sin salida exportadora, la apuesta es diversificar.

ñola Lugo, había arrancado vendiendo trajes en la ya hoy desaparecida Modart, competencia de los González. Un día decidió trabajar para si mismo y tomó contacto con la sastrería González y acordaron la venta. Su hijo Alejandro, por entonces estudiante de ingeniería mecánica, soltó aquella vocación para ayudar a un padre desbordado por vol- da recuperación económica. ■

ver a poner la empresa de pie.

Sumaron a la tercera generación comandada por Nicolás Pernas de 27 años, licenciado en administración de Empresas.

"El legado de la marca es que se vistan personas de todas las edades. Queremos ser disruptivos: ofrecer experiencias. El secreto es la calidad de la materia prima, el diseño (utilizamos colores más jugados además de los clásicos), la investigación, la impronta propia y la inspiración, claro", explica Alejandro Pernas, el director de la empresa junto a Nicolás.

En 2018 le cambiaron el nombre por GNZ, llegaron a casi todos shoppings y ampliaron la oferta con la división para mujeres y la ropa sport, u camino que recorrieron otros líderes del rubro como los Giesso, con quienes comparten ser empresas familiares. Luego vino la expansión al interior, en Rosario y Santiago del Estero.

Las telas se siguen importando y son made in Argentina los botones y los hilos. ¿Cuál es la apuesta para este verano?

-Los ambos de lino y los blazers, sueltan esperanzados en que al fin llegue la ansia-

# cúspide

En el mes de la Niñez, invitalos a descubrir la mejor aventura a través de un libro

Ingresá a Cuspide.com y conocé todo lo que tenemos para los más chicos





El País 20 CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

## La salida del cepo: en el mercado 'la ven', pero para fines de 2025

El Gobierno ratifica que no hay apuro en flexibilizar el mercado de cambios y los analistas revisan sus números.

## Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

A contramano del discurso que venía sosteniendo en los últimos años. el presidente Javier Milei sentenció la semana pasa que "es falso que no se pueda crecer con cepo".

"La salida del cepo ya llegará, no hay que preocuparse si se sale un mes antes o un mes después", dijo el viernes el ministro Luis Caputo ante un auditorio de 300 empresarios en Córdoba.

Para los empresarios y analistas las dos frases tienen un sentido unívoco: hay cepo para rato. De hecho, empieza a consolidarse la idea de que el cepo perdurará hasta finales del año próximo.

"El Gobierno está sincerando que no va a sacar el cepo hasta después de las elecciones del año que viene. Para sacar el cepo tienen que tener dólares y las reservas no vienen creciendo", señala Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo.

Esta afirmación no implica que el cepo seguirá tal cuál está hoy. "Probablemente haya un nuevo acuerdo con el Fondo que pueda permitir un mejor contexto con más financiamiento de ir levantando algunas cosas del cepo", sostuvo.

"Una rápida mirada a los futuros de dólar nos dice que el mercado no espera grandes grandes alteraciones dentro de los próximos 12 meses. Así, ya pricea que no habría un salto de magnitud en el dólar oficial en el corto plazo, una lectura que le daría fuerza a la hipótesis de levantamiento del cepo después de las elecciones de 2025", señalan desde GMA Capital.

Para Nicolás Gadano, economista Jefe de Empiria, "el cepo es una anormalidad brutal, una restricción muy singular en el mundo. Para cualquier compañía que opera más allá del mercado argentino es una condición muy excepcional que distorsiona por completo las operaciones y hace muy difícil prever un flujo de negocios vinculado a estos pagos".

¿Se puede crecer con cepo? Los analistas consultados por Clarín apuntan que la actividad puede rebotar, pero no se logrará un crecimiento genuino.

"Se puede crecer con cepo, pero

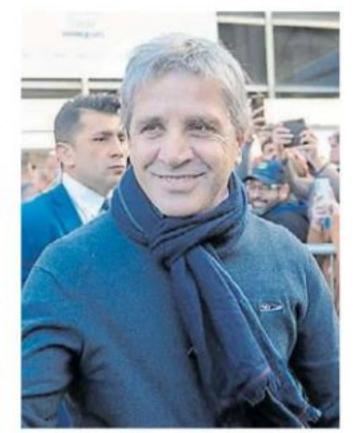

Paciencia. Caputo: "ya llegará"

libra y marcan que el año terminará con reservas netas negativas del Banco Central en torno a los US\$ 10.000 millones, un nivel similar al del año pasado.

"Se confunde recuperación con crecimiento. Recuperación es dejar de caer y empezar a recuperar niveles de actividad previos. Crecimiento es superar el último máximo de actividad. En este sentido crecer sería superar el nivel de PBI del último trimestre de 2017. De hecho, siendo más estricto habría que considerar crecimiento al momento en que se supere el último pico de PBI per cápita. Para eso habría que superar el nivel de fines de 2011", señala Matías Surt, economista jefe de Invecq.

## ¿Se puede crecer con cepo? Los analistas dicen que sí, pero no sin dólares

"Para crecer la economía argentina necesita que los drivers de la demanda que se activen sean las exportaciones y la inversión. Consumo privado y gasto público están agotados. El cepo es anti exportador yanti inversión (por la distorsión de precios relativos que genera). Por ende no creo que sea posible tener un crecimiento sostenido de exportaciones e inversión", refuerza Surt.

"Para crecer necesita dólares, y hoy el gobierno no los tiene. Algo de eso va a aparecer a partir del 2026", indica Menescaldi.

Para este año EcoGo espera una

nejamos dos escenarios para el año que viene. En los dos el cepo se levanta a finales del 2025". En el escenario 1, la economía sigue adelante sin demasiados cambios, se consiguen casi US\$ 20.000 millones y el crecimiento es del 5%. "Una parte de esos dólares van a venir del FMI, no va a ser plata nueva, si no que te puedan dar activos de manera adelantada".

En el escenario 2 se produce alguna corrección de tipo de cambio y el crecimiento es de entre 2,5 y 3%, con un mejor posicionamiento para el 2026.

Guido Zack, director de Economía de Fundar, es más contundente: "la economía no va a volver crecer con cepo, para volver a crecer es necesario previamente salir del cepo".

"Argentina alcanzó su máximo de producción por habitante en 2011, y no es casualidad que en 2011 se puso el cepo, no es el único motivo del estancamiento argentino, pero no hay ninguna duda de que tuvo mucho que ver", señala Zack. Y agrega que "mientras haya cepo la inflación no va bajar a los niveles compatibles con el crecimiento. Al salir del cepo no queda otra que aumentar el tipo de cambio oficial y eso tiene efecto sobre los precios y la inflación".

Gadano asegura que "sin inversión no vamos a crecer mucho, podemos rebotar que es lo que va a pasar ahora. Pero para empezar a crecer realmente en sectores que tienen muchísimo potencial hace falta inversión. El cepo te condena a que si las condiciones son más o menos buenas, si la economía deja de caer, los que están dentro del cepo y ganan plata reinviertan en Argentina. Pero es muy difícil que otros fondos ingresen para financiar el crecimiento".

Fundar junto a Suramericana Visión, el think tank que lidera el ex ministro Martín Guzmán, realizó un trabajo en el que establecen postulados para salir del cepo. "Es necesario converger hacia un esquema sin cepos cambiarios ni liberalización irrestricta. Debe fomentar el ingreso de capitales para inversiones de mediano y largo plazo y desalentar los flujos especulativos de corto plazo. En este sentido, las regulaciones de carácter prudencial, con un esquema no de transición sino permanente, contribuirían a la



Negociación dura. Javier Milei y Gita Gopinath.

El organismo busca evitar otro traspié y Milei necesita dólares.

## El FMI dice que "esta vez es diferente" con Argentina: no le presta si antes no devalúa

## **Ezequiel Burgo**

eburgo@clarin.com

"¿Ve usted todas estas personas en los cuadros? Muchos tuvieron que dejar mi cargo por la Argentina", explicó Rodrigo Valdés a su interlocutor en la puerta de la oficina en su despacho en el Fondo Monetario. En la antesala están los retratos de sus antecesores. "No pienso hacer lo mismo y prestar dinero como ellos".

El diálogo entre el director del Departamento de Hemisferio Occidental y un ejecutivo de las finanzas globales se reprodujo en esos términos. Dos fuentes al tanto de las negociaciones ratificaron a Clarín la postura actual del organismo: el FMI no desembolsa fondos frescos libres de condicionamientos.

Valdés piensa que la suerte de Claudio Loser, Anoop Singh y Alejandro Werner -algunos de los retratados en los cuadros-, de algún modo se relacionó a cierta 'flexibilidad' con las autoridades argentinas. Afinidades. Todo en lo que Valdés ahora se jura no caer. Werner, de hecho, reemplazó a un conciudadano de Valdés, Nicolás Eyzaguirre, que había negociado con Amado Boudou acciones prioritarias para recibir plata y como finalmente Argentina no avanzó en ninguna (regularizar el Indec, el pago de la deuda y hacer un artículo IV), Eyzaguirre no terminó en la mira.

¿Pero el FMI podrá sostener esta dureza con Argentina?

vez es distinto". Pero por las buenas razones. A diferencia de los programas anteriores, ahora se alcanzó el superávit fiscal y el compromiso es del presidente, Javier Milei.

Por todo esto no comparten la actitud del FMI ni del mercado, que no compra más bonos y el riesgo país no vuelve al mínimo de abril de 1.148 puntos básicos (quedó en la zona de 1.500). Algo de esto señaló en una reunión en la semana el número dos del Banco Central, Vladimir Werning, con operadores. "Saldremos del cepo con o sin el FMI", contó uno de los presentes según supo Clarín. Werning no respondió a la consulta de este diario. "Buscan dar señales de guidance al mercado y de normalidad", dijo otra fuente al tanto del encuentro.

Milei manifestó públicamente su enojo con Valdés. Uno de los motivos de su descontento es que el chileno comenta la posición argentina a personas del mercado.

Hace semanas pasaron por Buenos Aires solo dos miembros del staff del FMI, Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja. "No hubo buenas sensaciones", dicen en el mercado. Los casos recientes de Egipto y Etiopía con el FMI (devaluaron y unificaron el mercado de cambio para recibir plata) muestran que el FMI sigue patrones. Esas prácticas no se cumplieron con Argentina y Valdés busca evitarlas de nuevo. ¿Será esta vez diferente? Valdés dice que sí, que no se mueve de su postura. Y Caputo también, no resigna el ajuste. no sin dólares", apuntan desde Equi- caída de la actividad del 3,3%. "Ma- estabilidad económica". ■ En el Gobierno dicen que "esta ¿Cuál de los dos se impondrá? ■

# CINEMARK Hoyts.

# DISFRUTÁ TUS **ESTRENOS FAVORITOS** EN LAS MEJORES SALAS







CON DISFRUTÁ UN EN ENTRADAS TODOS LOS DÍAS



COMPRÁ TUS ENTRADAS EN CINEMARKHOYTS.COM.AR

El País CLARIN – DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

## Precios, salarios y desempleo hablan por sí solos

EN **FOCO** 



Alcadio Oña aona@clarin.com



stá claro o debiera estar claro que un 4% mensual es una inflación demasiado alta en cualquier estándar, y más cuando se monta sobre precios que hace rato juegan con las nubes. Luego, nuestro 4% de julio no da para cantar victoria ni para que se pretenda sacar de allí algún rédito político u otros de la especie que sean.

Sin ir muy lejos, aquí cerca y en el mismo julio tenemos una muestra de por donde anda la Argentina en ese escenario.

El índice de precios de Brasil marcó un 0,3%; el de Chile, 0,7%; un 0,5% dio el de Bolivia y 0,1% en Paraguay. Todos en la zona del 0%, el número al que Javier Milei apunta e imagina para la Argentina de fines de 2024. Y si hablamos de un 4% entre los vecinos, no estaremos hablando de un 4% mensual sino del 4% anual de ellos.

"La inflación general, además de ser la menor del año fue la más baja desde enero de 2022", o sea, de los últimos 34 meses, destacaron en plan triunfal -defensivo, en realidad- desde el Ministerio de Economía. Eso informan las estadísticas del INDEC, esto es, las mismas que desde enero de 2017, cuando arranca la serie, anotan 51 meses con registros inferiores al 4% de julio pasado.

Más sobre el 4%, toca decir ahora que duplica el mini ajuste cambiario del 2% mensual que Milei y el ministro Luis Caputo se empeñan en mantener contra vientos y mareas. Y a la vez descontando, con fundamentos harto probados, que un ajuste mayor terminará sacudiendo a los precios y al gran objetivo presidencial.

Así, la suba que el indicador acumula desde fines de noviembre de 2023 ya se ha comido completa la fuerte devaluación con la que empezó, en diciembre, la gestión del gobierno libertario: 135% contra 122% da esta cuenta.

Siempre números o, si se prefiere, datos que hablan es lo que viene. Esta vez, a propósito de la normalmente desigual puja entre precios y salarios.

Según un comunicado de Economía, "el proceso de desinflación generado por el ordenamiento macroeconómico contribuyó en junio a una suba en el salario real por tercer mes consecutivo". No es exactamente lo que dice un informe de la consultora ACM, que toma una serie más larga y por lo tanto asimilable a una película.

Para los salarios privados registrados, en blanco y los más elevados de la estructura de ingresos, ACM revela una baja del 8,11% real entre junio 23 y junio 24. Para el caso, más que una baja una pendiente que ya suma once meses consecutivos y alcanza al 31% de los trabajadores ocupados.

El mismo cruce dice caída del 22,9% real para los empleados públicos y ocho





Ajuste. El dato de 4% de inflación de julio fue festejado por el Gobierno, pero todavía no es sinónimo de festejo ni de cantar victoria.

meses seguidos sin levantar cabeza. Representan el 17% de la fuerza laboral.

Finalmente, los asalariados informales y los cuentapropistas, unos 9 millones o el 52%, mal pagos y todo el tiempo al borde de la desocupación. Aquí los datos de ACM cantan desplome para sus ingresos del 30,3%.

Nada que se desconozca, queda a la vista nuevamente quienes salen derrotados en la puja por los ingresos. Y más claro si se

## La inflación acumulada desde noviembre ya erosionó la ventaja de la devaluación.

incorporan las jubilaciones, víctimas eternas en estas batallas desiguales.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los haberes promedio sufrieron una pérdida en el poder de compra del 29,2%, casi la tercera parte, durante los primeros siete meses de 2024 respecto del mismo período de 2024. Para los mínimos con bonos incorporados, aparece el 18,5% también marcha atrás.

Ha dicho Guillermo Oliveto, un especialista en el análisis de las conductas de los consumidores y los mercados: "Hay una recesión confirmada en el primer semestre de magnitud 2002, con compañías a las que

ya no les cierran los números y desocupación subiendo. Podés tener gente que gana más porque le gana a la inflación. Y también gente que no gana porque perdió el trabajo".

De cosas como estas hablan justamente datos de fuentes oficiales, si se quiere en el orden que las pone Oliveto que es el orden en el cual van.

Para empezar, el largo declive de la actividad industrial. La última lista disponible del INDEC marca en rojo y en rojo subido a los trece meses que van de junio 23 a junio 24, cuando los contrasta con los de 2023. Y una, que toma cada mes con el previo, solo registra uno en positivo sobre catorce.

Otra prueba de la magnitud del derrape: el 45,5% o casi la mitad de la capacidad de producción de la industria está ociosa, esto es, casi 30 puntos porcentuales más que el 31,4% de un año atrás. Y una que es pariente directa dice 61% sin usar, en el caso de la producción automotriz.

De nuevo 2024 contra 2023, la estadística de la construcción anota sólo dos meses positivos sobre 18. Y planta negativo tras negativo o muy negativo a partir de enero, como el 42,2% de marzo y el 35,2% de junio claramente pintados de rojo por el parate de las obras públicas.

Por donde se mire, recesión y recesión

a fondo en la industria y la construcción, sin ningún indicio serio de rebote ni en una ni en la otra.

La que sigue es información de la Secretaría de Trabajo asociada directamente a la que viene del INDEC. Para empezar, cuenta que entre septiembre de 2023 y el último abril, 144.000 asalariados registrados perdieron sus puestos de trabajo, casi todos de la industria y la construcción y de tres provincias

## Entre las provincias más afectadas por la caída del empleo está Buenos Aires.

básicamente: Buenos Aires, Santa Cruz y Santa Fe.

Última noticia para este boletín de novedades previsiblemente densas dado el panorama que tocan: el consumo masivo se desplomó 16% en julio y no hay señales de reactivación a corto plazo. Son datos de la consultora especializada Scentia tomados en supermercados y autoservicios y reflejan el bajón más fuerte del año.

Dos anticipos probables a propósito del próximo informe: el 29 de julio las ventas habían caído 18% y el 4 de agosto, 20%. ■

## Por un error en una ley, el que se jubila en septiembre tendrá más aumento

El haber inicial para que el que se jubile el mes que viene subirá 32,2% y el que ya lo hizo tendrá una suba de 4%.

#### Ismael Bermudez

ibermudez@clarin.com

Quien ya se jubiló o se jubila en agosto, va a tener en septiembre un aumento del 4% (inflación de julio que se conoció esta semana con el dato del Indec, sin el bono) sobre lo que estaba cobrando o sobre su haber inicial. En cambio, el haber inicial de quien se jubile después del 1° de septiembre va a aumentar un 32,2% por la actualización de las remuneraciones que se toman co-

mo referencia para determinar la iubilación.

Estas **notables diferencias** se desprenden de la Disposición 19/2024 del Ministerio de Capital Humano, que se publicó el viernes en el Boletín Oficial, donde se fijan los **coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales** percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen el 31 de agosto de 2024 o soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre de 2024.

El coeficiente de actualización

de las remuneraciones sube de 87.081,536 en el trimestre junio, julio, agosto a 115.130,326 para septiembre, octubre, noviembre.

"Con las normas vigentes, cada tres meses se tienen que publicar los coeficientes que se usan para actualizar las remuneraciones históricas para determinar el haber inicial, como una forma de eliminar el efecto nocivo de la inflación. Esta actualización se hace según la evolución del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables)", le dijo a Clarín el abogado

especialista en Seguridad Social, Guillermo Jáuregui.

El RIPTE aumentó en abril 16,1%, en mayo 7,3% y 6,1% en junio; acumulado da un 32,2%

"Hasta la sanción de la ley 27.426 (fines de 2017) esta serie de coeficientes se actualizaban con el incremento del porcentaje de aumento simultáneo de jubilaciones y remuneraciones. Así era lo mismo pedir el beneficio en el mesanterior a la concesión del aumento o en el mismo mes", explicó Jáuregui.

Pero la ley 27.426 estableció por un lado, la fórmula del aumento para las jubilaciones y, por el otro la actualización de las remuneraciones por el RIPTE, y desapareció la "indiferencia en el cese o en la solicitud de jubilación". Con lo cual personas que tienen exactamente las mismas remuneraciones pueden percibir distintos haberes por el solo hecho de cesar o solicitar el beneficio en días diferentes".

"La indiferencia del cese" es un principio fundamental de la Seguridad Social. Significa que si dos personas tienen una historia previsional idéntica e iguales las últimas 120 remuneraciones y cesan en fechas distintas, los haberes de ambas luego de que se produzca el cese de la última persona **deben coincidir**", señaló Jáuregui.

"Este desfasaje es un **error técni- co** que introdujo la ley 27.426, que este gobierno no alteró, si bien sustituyó la fórmula del aumento por el índice de precios al consumidor, agregó el especialista.

"Esta cuestión **debería ser solucionada**, para que no existan diferencias entre ceses o solicitudes que difieren por tan solo en un día o un mes", sostuvo Jauregui.

El ajuste trimestral de las remuneraciones determina que pueda ser más conveniente jubilarse en marzo, junio, septiembre o diciembre que es cuando entra a regir el ajuste trimestral que en las semanas o meses previos.

Es que en esos casos los ya jubilados recibirán en cualquiera de esos 4 meses el aumento de la inflación de un solo mes. Y eso lleva a que, a igual salario promedio de los últimos 10 años y años de aportes, el haber inicial pueda ser diferente según el mes en que la persona se jubila.

## BALDOSAS 1ª y 2ª CALIDAD

1ª y 2ª CALIDAD PARA VEREDAS © 11 6998 3580

ALQUILO - VENDO o ASOCIO

IMPRENTA en Pompeya

CON MÁQUINAS AUTOMATICAS 15-6989-0376

HUMEDAD
CIMENTOS SA
ahora © (11) 2245-4000
12 4653-7275



# COMPRAMOS CHATARRA Y METALES DE TODO TIPO

- CHATARRA Y SOBRANTES DE OBRAS - MAQUINARIAS VIEJAS EN DESUSO - CABLES SOBRANTES

• EQUIP DE REFRIGERACION CENTRALES Y AIRES ACOND EN DESUSO • DESMONTE ESTRUCT METAL Y CALDERAS • CHATARRA ELECTRONICA

TAMBIEN COMPRAMOS CHATARRAS INDUSTRIALES, ETC.

RESOLVEMOS EN EL ACTO Sel 11-6268-2826 Sr David

# MILRUEDAS BOEDO 1708 PRANTONIES CHANGO FERIA COMPACTA REFORZADA R

## **ALQUILO - VENDO**

IMPORTANTE EDIFICIO PROPIO 800mts
ALTA EXPOSICION PÚBLICA

LOCAL - OFICINAS - PLANTA LIBRE - DEPÓSITOS

AV CORDOBA y BULNES

**9**11 3487 6960

etreum.ay@vera.com.uy



VENDO
EMPAQUETADORA
FLOWPACK
AUTOMATICA
AÑO 2023
90 paquetes/min
© 11-5374-6954



☑contacto@pickear.com | www.pickear.com | ⓒ +54 9 11 3184 1389

Oferta válida en la república Argentina del 18/8 al 25/8 2024 o hasta agotar stock de 100u. Origen China. Rem Trade srl cuit 3069771 6331 Av. Congreso 2157 (1428) caba

## Venezuela



Intensidad. La líder opositora, María Corina Machado, habla a la multitud desde el camión que luego le robaría la Policía del régimen. Reclamó por la victoria de Edmundo González. EFE

# La oposición volvió a desafiar al régimen chavista con grandes marchas en todo el país y alrededor del mundo

María Corina Machado encabezó la movilización en Caracas y advirtió que "no vamos a dejar la calle". Hubo protestas en Europa, Asia y en las capitales de la región, también en Buenos Aires.

CARACAS. ESPECIAL PARA CLARÍN Omar Lugo

Al grito de "no tenemos miedo", una multitud desafío este sábado en su cara al régimen chavista con marchas en Caracas y en el resto de las ciudades de Venezuela y alrededor del mundo. María Corina Machado, la líder de la alianza opositora, encabezó el acto en la capital asegurando que "no vamos a dejar la calle, es nuestro derecho".

"Este es el momento de cobrar... significa que cada voto se respete. No hay nada que esté por encima d el la voz del soberano y el soberano habló el 28 de julio", advirtió.

Machado - en la clandestinidad por amenaza de cárcel-, apareció en un camión en la avenida Miranda cerca de Petare, la barriada más grande de Venezuela. Después la policía del régimen insólitamente en manos del Tribunal Supremo los resultados", dijo.

robó ese vehículo especialmente preparado para utilizarlo en la campaña.

La oposición difundió miles de actas de las elecciones, consideradas fiables por las potencias europeas, entre otros países, que certifican una amplia victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Machado dijo que esas actas las consiguieron con la ayuda de los militares que custodiaban e acto y de otros fiscales del oficialismo, un dato del apoyo general que obtuvo la disidencia.

Hasta hoy el Consejo Nacional Electoral que controla el régimen, no exhibe actas ni cifras desagregadas de los votos que le atribuye al autócrata Nicolás Maduro.

También ayer el chavismo reunión una columna de motociclistas para exhibir apoyo. El caso está

de Justicia, cuyos magistrados han militado en el partido del régimen. En Venezuela no hay división de poderes y en realidad todos los funcionarios responden a Maduro y a su entorno íntimo, denuncian juristas.

El TSJ hace un "peritaje técnico" de las actas para emitir un fallo que se da por descontado: ya felicitó Maduro como presidente electo.

"¡Échenle bolas!" (a ver si te atreves) gritó Corina Machado, mientras la multitud coreaba la frase "Que impriman actas falsas, porque nos darán las pruebas del fraude. Nosotros tenemos las pruebas de la victoria", avanzó. "Tiene que haber una verificación independiente internacional porque nadie cree en esa farsa que están haciendo. Esa maniobra es una confesión de su derrota para no tener que dar

Pidió poner en contexto lo que han logrado los opositores desde el 28 de julio. "Hoy hemos hecho historia", proclamó sobre la protesta que se extendió a 373 ciudades del mundo y en Venezuela. "Estamos sintiendo la fuerza del bravo pueblo unido en la calle".

Las movilizaciones fueron muy amplias en Buenos Aires, Bogotá y Perú, estos dos últimos países con la mayor parte de los 8 millones de venezolanos que huyeron del régimen. También fueron importantes las protestas en todas las ciudades de Europa y hasta en Asia.

"Hoy los venezolanos hemos agarrado en una mano la bandera y en la otra las actas", dijo Machado al calificar su movimiento como "la gesta cívica más grande de la historia de Venezuela".

"Estamos más fuertes que nun-

nunca", remarcó. "Lo que pasó sorprendió a un régimen que está totalmente desconectado de la realidad", dijo al afirmar que "en su fatal arrogancia el tirano nunca imaginó" que estos millones de venezolanos iban a salir a votar y "70% por ciento votó por Edmundo".

"Se equivocaron, pensaron que íbamos a tener miedo o dudas. Creyeron que a punta de persecución contra nuestros testigos no íbamos a conseguir nuestras actas. Y en 24 horas lo hicimos. Nunca antes una sociedad se había revelado de esta manera y había desnudado al tirano hasta dejarlo sin legitimidad alguna", afirmó.

Fue una importante manifestación en medio de la persecución de opositores por la campaña de terror del régimen. Hay unos 2.000 prisioneros, la mayoría son activisca y el régimen está más débil que tas, y personas comunes que salie-



Réplica. El acto frente a la presidencia que organizó el chavismo. REUTER

ron a protestar pacíficamente. Todos son procesados bajo cargos de "terrorismo", "fascismo" y "traición a la patria".

"Estamos cagados (asustados) pero aquí vamos" decía una mujer que caminaba rumbo a la manifestación antes de que llegara Machado. "La gente está cagada, este loco mandó a echarle plomo a todo el mundo", coincidía un hombre en la zona baja de Petare (una comarca como La Matanza en Buenos Aires), donde la vida comercial continuaba este sábado.

Más temprano, tanquetas y cordones de militares habían cercado salidas de esa barriada, una maraña de villas miseria donde viven unas 500.000 personas.

"Este es el momento de cobrar", insistía María Corina en su discurso con un micrófono no muy efectivo. "No la escuchamos bien, pero no importa, porque ahora la buscamos en las redes sociales", comentaban unos jóvenes que regresaban a casa.

El clima entre los manifestantes

mostraba un prudente entusiasmo. Sentían su presencia ahí como un atrevimiento, se armaban grupos de familias y amigos, se saludaban, tomaban fotos. Muchos activistas mostraban listas de los presos políticos, otros reclamaban mejores salarios; unos exhibían copias de actas de votación del 28 de julio.

Alrededor y dentro de la multitud, vendedores ambulantes ofrecían cervezas bien frías, helados, banderines, gorras, pitos y vuvuzelas. El ambiente recordaba el de las manifestaciones masivas de 2017, cuando durante 5 meses los opositores pusieron en jaque a Maduro, que terminaría respondiendo con más radicalismo. Hubo miles de detenidos y unos 150 asesinados.

Machado denunció que "un grupo del alto mando militar" ha desatado la peor represión que se recuerde en Venezuela, se han llevado testigos de mesas arrastrados desde sus casas y han castigado a militares que se han negado a reprimir, para transmitir terror y hacer que la gente no salga. ■

## Afirman que Lula está "extraordinariamente mal asesorado" sobre Venezuela

Los señala la prestigiosa fundación Getulio Vargas que remarca ambigüedades en el discurso del mandatario.

RIO DE JANEIRO, EFE Y CLARÍN

Los giros de la posición política brasileña por parte del presidente Luiz Inacio Lula da Silva respecto a la crisis venezolana, primero condescendiente y luego crítico con el régimen autoritario venezolano "no tienen ningun sentido", afirma Sérgio Praça, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la prestigiosa a influyente Fundación Getulio Vargas.

De calificar como "normal" el proceso electoral, el mandatario brasileño ahora dice que Nicolás Maduro "sabe que le está debiendo una explicación a todo el mundo" por no haber publicado las actas electorales. "Esa ambigüedad, esa confusión (en el discurso) es la que no tiene ningún sentido", sostiene.

Para el experto, Lula está siendo "extraordinariamente mal asesorado" en una situación "muy difícil" que pude ocasionar una crisis diplomática con Venezuela o consecuencias políticas para el mandatario brasileño.

El doctor en Ciencias Políticas anota que los errores no han sido solo en el discurso sino también en las propuestas que el mandatario brasileño ha hecho esta semana a través de entrevistas para apaciguar la crisis poselectoral en Venezuela. Lula sugirió la celebración de nuevas elecciones -algo que fue rechazado por Maduro y por la oposición- o la formación de un gobierno de coalición que integre miembros de ambos sectores. "Eso es aún peor, porque es una dictadura y ¿cuándo una dictadura comparte el poder?", señaló el analista.

El cambio de postura de Lula evidencia un distanciamiento de Maduro, al que llegó a recibir con



España. Una nutrida marcha en Madrid en apoyo de la oposición. RTR

honores en el Palacio presidencial de Planalto el año pasado, cuando lo defendió públicamente como presidente venezolano. El propio Lula admitió este jueves que la relación entre ambos se ha "deteriorado" como fruto del "deterioro de la situación política de Venezuela" y reveló que no hablaba con Maduro desde antes de los comicios. Un día después, Lula dio un paso más en sus declaraciones y calificó a la autocracia chavista como "un régimen muy desagradable, con una tendencia autoritaria".

Desde las elecciones del 28 de julio, Lula ha intentado llevar adelante una suerte de mediación junto con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Manuel Andrés López Obrador, pero este último se ha distanciado de ese proceso en los últimos días. "Nadie consigue resolver ese problema con diplomacia", comentó Praça.

"Si él, digamos, no aceptara la supuesta victoria de Maduro y aceptara la de la oposición -que es la que realmente ganó- esto crearía una crisis diplomática con Venezuela y una crisis interna en su partido", enfatizó.

Un día después de las elecciones, el Partido de los Trabajadores, la mayor formación de centroizquierda de Latinoamérica y liderada por el presidente brasileño, calificó los comicios como "democráticos y soberanos" y a Maduro como presidente "reelegido".

Aunque Lula aseguró este viernes en una entrevista radial "no estar de acuerdo" con lo que dijo entonces la dirección del PT, la decisión que tome puede dejarle "pésimas" consecuencias políticas y diplomáticas, según Praça.

El experto insistió en el mal asesoramiento del mandatario brasileño, en particular por parte del ex canciller Celso Amorim, un diplomático de vieja data y amigo cercano de Lula que goza de buena estima por parte de los líderes que se autoperciben de izquierda en América Latina.



## Venezuela

# Arrestan a otro líder político y escala la ofensiva de terror

Es un ex diputado y alto dirigente del partido socialdemócrata AD. Lo detuvo la Policía política. Crecen las denuncias de secuestros y desapariciones.

CARACAS, EFE Y CLARÍN

Un grupo de tareas de la policía política del régimen arrestó en la noche del viernes al sábado al ex diputado Piero Maroun secretario de la organización del partido socialdemócrata Acción Democrática. Fue apresado mientras cenaba con su esposa.

Se convirtió en el tercer ex parlamentario en las cárceles chavistas de esta etapa, junto a Williams Davila, también de la AD, internado de urgencia en un hospital tras seis días de prisión, y Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular el partido de Leopoldo López) sometido a torturas en los calabozos del Helicoide, una prisión que funciona con semejanzas a la Esma de Argentina en la dictadura militar.



**Multitud.** El multitudinario acto en Buenos Aires de acompañamiento con la movlización convocada por el liderazgo opositor en Venezuela en demanda del reconocimiento de la victoria de Edmundo González.

Sobre Superlano, quien logró una importante victoria en el estado natal de Hugo Chávez, en una elección luego anulada por la justicia, hay insistentes versiones de que habría sido asesinado. Su familia denuncia que no recibe información y no se permite visitarlo.

La presión de las bandas parapoliciales del régimen, la policía política y las fuerzas regulares, busca generar un ambiente de temor para congelar las protestas, afirman fuentes de la oposición.

Oscar Murillo, director de Provea, la organización de DD.HH. más respetada del país, existe "un aumento de los mecanismos de terror del Estado, además de una ampliación de las formas de castigar a los ciudadanos y convertir en sospechosa a toda la sociedad. Pasamos de un proceso autoritario a uno totalitario".

El modelo de terrorismo de Estado llega a extremos de arresto de
adolescentes, en muchos casos no
vinculados con las protestas. Trascendió el caso de una chica de 16
años, Victoria, estudiante de música. Fue apresada cuando caminaba junto a una prima el día después
de la cuestionada elección. Una de
las 509 personas detenidas ese día.
Desde entonces la familia de la muchacha no tiene información sobre su paradero.



## Más bombardeos y muertes en Gaza: para Hamas es una "ilusión" hablar de tregua

Pese al optimismo de EE.UU. por las negociaciones, Israel y los extremistas palestinos mantienen sus posturas.

GAZA, AFP

Ataques atribuidos a Israel mataron ayer a unas 25 personas en la Franja de Gaza y en Líbano, cuando Estados Unidos, decidido a evitar una escalada, prosigue sus esfuerzos para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas, que negó que un acuerdo esté "cerca".

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó a Israel ayer para intentar "concluir un acuerdo" sobre la base de una nueva propuesta de alto el fuego, según el Departamento de Estado, presentada en recientes negociaciones en Qatar.

Sin embargo, horas antes de su llegada, un alto cargo de Hamas que no participó en las conversa-



Ataque. Los bombardeos y combates siguen en la Franja de Gaza.

ciones en Doha-tildó de "ilusión" la afirmación del presidente Joe Biden según la cual el acuerdo está "cerca".

En el terreno, el ejército israelí continuaba su ofensiva en la Franja de Gaza, desencadenada tras el salvaje ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre.

La Defensa Civil del territorio palestino, asediado y devastado por más de diez meses de guerra, anunció que 15 miembros de una misma familia, entre ellos nueve menores y tres mujeres, murieron en un bombardeo israelí durante la madrugada en Al Zawaida, en el centro de la Franja. Los menores fallecidos tenían entre dos y 17 años, según el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Bassal.

"Hacia la una de la mañana, tres misiles alcanzaron directamente la casa", contó a AFP Ahmed Abu Al Ghoul, un testigo, mientras los rescatistas sacaban cuerpos de entre los escombros de la vivienda. "Había principalmente niños y mujeres en el interior", agregó.

El ejército israelí no comentó estas informaciones. Pero informó en un comunicado que eliminó a varios "terroristas" en Rafah y en Jan Yunis, en el sur del enclave.

En Líbano, un bombardeo israelí mató a diez ciudadanos sirios, entre ellos una mujer y sus dos hijos, en la región de Nabatieh, en el sur del país, anunció el Ministerio de Salud. El ejército israelí indicó que golpeó por la noche "un depósito de armas de Hezbollah", que abrió un frente contra Israel en apoyo a su aliado Hamas desde el 8 de octubre.

El movimiento islamista libanés anunció después que disparó salvas de cohetes hacia el norte de Israel, en respuesta al ataque.

Este bombardeo se produce tras dos días de negociaciones "constructivas" en Doha entre Israel y los países mediadores -Estados Unidos, Qatar y Egipto- para lograr una tregua en la Franja de Gaza.

Las conversaciones continuarán la próxima semana en El Cairo, Egipto.

Biden aseguró el viernes que un acuerdo "nunca estuvo tan cerca" de alcanzarse, después de presentar una nueva propuesta con vistas a su "implementación" durante las negociaciones. Sin embargo, un alto cargo de Hamas tildó ayer de "ilusión" el optimismo de Biden, cuando tanto el movimiento ultraislámico con Israel se mantienen firmes en sus posiciones y no aceptan condiciones.









## PUBLIQUE AQUI

SU PRODUCTO O EMPRESA 11-3773-5500 oficialclarin@gmail.com

Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio Sucesiones Complicadas 4813-3234 11-41605132 sucesionesypropiedadescompro.com







## EMPRESA DE PRODUCTOS RECONOCIDOS BUSCA VENDEDORES PARA TODO TIPO COMERCIO MINORISTAS

## Ubicación: Capital y Gran Buenos Aires

Somos una empresa líder en productos reconocidos y buscamos vendedores/vendedoras apasionados y experimentados para unirse a nuestro equipo de ventas minoristas. iEsta es tu oportunidad!

### Responsabilidades:

- Visitar negocios en tu zona de residencia para promocionar nuestros productos
- Desarrollar relaciones con clientes y aumentar ventas
- Trabajar con productos con apoyo publicitario

### Requisitos:

- Buena presencia y experiencia en ventas
- Determinación, actitud y persuasión
- Capacidad para comunicarse y construir relaciones

Envía tu CV con datos personales completos y experiencia laboral a: UNITEALEQUIPOLIDER@GMAIL.COM





MES DE LAS INFANCIAS

## Escaneá el código y colaborá



Más de 1500 niños con cáncer esperan **tu** regalo en el Día de las Infancias. ¡Regalá felicidad!

www.fundacionflexer.org/regalo



\* Esta campaña fue realizada con imágenes generadas con Inteligencia Artificial para preservar la identidad de los niños.

El Mundo 28 CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024



Ofensiva. Un tanque ucraniano avanza por el territorio ruso tomado sorpresivamente al Kremlin. REUTERS

## La ofensiva de Ucrania en Kursk desnuda las grietas en la armadura de Rusia

La sorpresiva incursión ucraniana en suelo ruso sacude el campo de batalla y plantea un escenario impredecible.

### KIEV. THE ASSOCIATED PRESS

## Samya Kullab

La asombrosa incursión de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk fue una apuesta audaz para los comandantes militares del país, en un riesgoso asalto contra un enemigo nuclear sin ninguna garantía de éxito.

Lo que ha quedado claro es que la incursión ha cambiado la realidad en el campo de batalla. El éxito de la ofensiva relámpago ha dejado al desnudo las grietas en la armadura de su poderoso enemigo. El ataque además lleva el riesgo de agravar las debilidades de Ucrania, que ahora tiene que invertir más recursos en ese lugar, en momentos en que los comandantes militares están cortos de personal.

Para realizar su incursión, Kiev sacó batallones de múltiples brigadas. Pero hasta el momento, la ventaja estratégica de Moscú ha permanecido intacta.

"Estrechar el frente de batalla para nosotros es también estrechar el frente de batalla para el enemigo", dijo el comandante del 14° Regimiento de Sistemas de Aviación No Tripulados, quien participó en la primera fase de la ofensiva.

"Pero nosotros nos preparamos cuidadosamente para esta operación. Los rusos no estaban para nada preparados para esta operación", condición de anonimato, usando solo su nombre código, Charlie.

La ofensiva entra en su segunda semana y las fuerzas ucranianas se esparcen en varias direcciones desde el pueblo ruso de Sudzha.

Imágenes del frente de batalla, de columnas de armamentos rusos destrozados, recuerdan a las tomadas tras las exitosas contraofensivas ucranianas en 2022 en Jersón y Járkov. Han servido además para levantar la moral del país, desinflada tras la fracasada contraofensiva del verano de 2023 y las recientes pérdidas territoriales en el este.

Pero algunos analistas se han reservado juicio en cuanto a si Kursk es la región más idónea para la ofensiva. En una semana, Ucrania

## La operación le volteó el tablero a Rusia y el rumbo de la guerra.

aseguró haber capturado casi tanto territorio ruso en Kursk como el territorio ucraniano que las fuerzas rusas han tomado en los últimos siete meses, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, una institución académica basada en Washington.

Las autoridades rusas reconocieron los avances ucranianos, aunque afirman que son menores. Aun dijo el comandante, que habló a así, evacuaron a unas 132.000 per- co, señalan expertos. ■

sonas. Cientos de prisioneros de guerra, con los ojos vendados, fueron llevados en camiones en la primera fase de la ofensiva relámpago. Podrán ser usados en futuros canjes de prisioneros, para liberar a miles de soldados y civiles ucranianos capturados.

Políticamente, la incursión le volteó el tablero a Rusia y trastocó los términos de un conflicto en que Ucrania parecía destinada a tener que aceptar términos desfavorables para un cese al fuego. Sirve también como ejemplo de la determinación ucraniana y como mensaje a los aliados occidentales que han dudado sobre entregar armas a Ucrania para ataques más profundos dentro de territorio ruso.

El asalto demostró que el temor de cruzar "líneas rojas" rusas que puedan llevar a una guerra nuclear "es un mito, y que las fuerzas ucranianas curtidas en la guerra siguen siendo una potencia formidable", escribió Taras Kuzio, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Kyiv-Mohyla.

El asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak sugirió que la incursión podría fortalecer la mano de Ucrania en futuras negociaciones con Rusia.

Si bien los combates continúan, el territorio actualmente bajo control ucraniano, de por sí, no tiene gran valor económico ni estratégi-

## Dinamitan un puente clave para el abastecimiento de los soldados rusos

Es un paso estratégico en la región rusa tomada por los ucranianos. También atacaron otro puente

KIEV. THE NEW YORK TIMES

Ucrania destruyó un puente estratégico y parece haber atacado al menos otro más en la región occidental rusa de Kursk, en un intento por cortar las líneas de suministro de ese país y consolidar sus ganancias territoriales. Sucede una docena de días después de su sorprendente ofensiva transfronteriza.

Los analistas dicen que la destrucción del puente, que cruzaba el río Seym cerca de la ciudad de Glushkovo, en cercanías de la zona de batalla en Kursk, podría obstaculizar la respuesta de Rusia al ataque ucraniano al dificultar el movimiento de tropas y material, aunque existen rutas alternativas. El teniente general Mykola Oleshchuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, publicó un video el viernes por la noche que muestra la destrucción del paso. El video muestra una gran explosión que parte en dos el puente cerca de un terraplén del río.

"Los pilotos ucranianos están realizando ataques de precisión contra bastiones enemigos, concentraciones de equipos, así como contra centros logísticos y rutas de suministro enemigos", dijo Oleshchuk.

La cancillería de Rusia reconoció la destrucción del puente, que según dijo había interrumpido la evacuación de civiles. También señaló que voluntarios que ayudaban a los evacuados habían muerto en el ataque. Esas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Los analistas dicen que la destrucción del puente Glushkovo indica un compromiso de Ucrania con una lucha sostenida en el oeste de Rusia. Al tratar de interrumpir las líneas logísticas de Moscú, Ucrania puede estar preparándose para una campaña prolongada para fortalecer y expandir sus posiciones en el área.

La incursión de Ucrania en Rusia comenzó a principios de la semana pasada con un asalto transfronterizo sorpresa que muchos creyeron que sería de corta duración. Pero después de que las fuerzas atravesaron las defensas rusas y capturaron varias aldeas, Kiev inyectó más fuerzas en la operación, transformándola en una ofensiva a gran escala y abriendo efectivamente un nuevo frente en el oeste de Rusia.

El ejército ucraniano dijo el jueves que ahora controlaba más de 80 asentamientos rusos, incluida Sudzha, una ciudad de 6.000 habitantes. Las afirmaciones no pudieron ser verificadas, aunque los analistas dicen que es muy probable que esa urbe esté bajo el control total de Ucrania.

A medida que avanza la ofensiva de Ucrania, los expertos militares dicen que se avecinan mayores desafíos. Tomar más territorio se volverá más difícil a medida que lleguen los refuerzos rusos y las líneas de suministro de Ucrania se estiren.■



Final. El puente ruso en el momento del estallido, partido en dos. RTR

# Colecciones Clarinx



LA CAJA CONTENEDORA DE LA CASA DE PEPPA [\*2]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MASHA Y EL OSO (\*2)



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$210,10** 



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

ADOPTA TU MASCOTA [+2]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

PELUCHES CON DISFRAZ (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PELUCHES PEPPA PIG (\*2)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



CAJA CONTENEDORA DE FIGURINES DE ORO DE LA GRANJA DE ZENÓN [+2]

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LA CASA DE PEPPA PIG [+2]

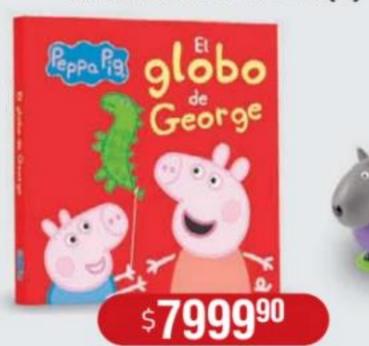

**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO [\*2]



**RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10** 

**ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA** 

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 01/08/24 AL 31/08/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*1) ORIGEN NACIONAL, (\*2) ORIGEN CHINO.

30 El Mundo CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

# Trump pone a la Argentina de ejemplo para atacar a Harris

El republicano atacó la propuesta de controlar precios que presentó su rival demócrata. Dijo que la idea fracasó en este país, en Venezuela y en la URSS.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

#### **Paula Lugones**

plugones@clarin.com

El ex presidente y candidato republicano Donald Trump atacó ayer uno de los puntos clave del plan económico de su rival demócrata Kamala Harris, con un aviso donde criticó la propuesta del control de precios sobre alimentos con el argumento de que en tres países como Argentina, Venezuela y la Unión Soviética habían fracasado. "Lleva al desabastecimiento, al mercado negro", denuncian.

La vicepresidenta de EE.UU., que viene creciendo en los sondeos en lugares donde estaba por muy debajo de Trump, presentó el viernes en un acto de campaña su programa económico para los próximos cuatro años, en caso de triunfe en los comicios del 5 de noviembre, y lanzó varias medidas destinadas a bajar la inflación y promover el bienestar de la clase media.

Entre algunas de las iniciativas anunció el control de precios para los alimentos, que han tenido una suba sostenida desde la pandemia y que es una de las mayores preocupaciones de los votantes.

Harris dijo que trabajará con el Congreso para aprobar la primera prohibición federal contra la manipulación de precios, que establecerá normas claras para evitar que las grandes corporaciones suban sus precios de manera artificial para obtener mayores beneficios.

Si se implementara, el plan permitiría a los fiscales generales de los estados y a la Comisión Federal de Comercio investigar y sancio-



Candidata. La vicepresidente Kamala Harris con el mandatario Joe Biden en uno de los actos de capaña.RTR

nar a las empresas que violen esa restricción. La iniciativa es novedosa porque propone por primera vez una prohibición a nivel federal, aunque 34 de los 50 estados ya han establecido vetos similares.

Pero sin dudas es polémica, en la cuna del capitalismo. Enseguida Trump y los sectores más conservadores salieron a criticar el programa. El magnate lo calificó como "comunista" y el diario The New York Post hizo un título de tapa con una foto de Kamala y un título inmenso: "Kamunism".

La campaña del republicano está dispuesta a seguir con este punto de ataque y en un aviso este sábado mencionó la experiencia argentina, donde el control de precios se aplicó varias veces en la historia.

"Si crees que las cosas están caras ahora, estarán 100 veces PEOR si Kamala está 4 años como presidenta", dijo. Y adjuntó un aviso donde una comentarista económica decía en CNN que "ya hemos visto antes este tipo de medidas en otros

países como Argentina, Venezuela, la Unión Soviética, etc, que lleva al desabastecimiento, al mercado negro"...Y agrega que "es una guerra al capitalismo" porque "no va a haber más mercado, no va a haber más demanda y un burócrata en Washington determinará el precio de tus alimentos, de la leche, los huevos. Es impracticable", agrega.

La Argentina es un país que suele ser mencionado por Trump y su campaña. El magnate ha sido crítico del kirchnerismo y sus políticas,

pero amigo de Mauricio Macri y Javier Milei. Días atrás, en una conversación en X con Elon Musk, el candidato habló del presidente como "el líder de un país llamado Argentina" y dijo que había llevado "al extremo" su campaña de MAGA (Make America Great Again): "Escuché que está haciendo un trabajo genial (...) y funcionó perfectamente, porque está haciendo un gran trabajo, realmente recortó".

El plan económico de Kamala ofrece ahora a los republicanos y conservadores la oportunidad de aunar un mensaje contra ella, que hasta ahora permanecía desenfocado en medio de ataques personales de Trump.

La vicepresidenta provocó un shock en la campaña demócrata al reemplazar a Biden y pasó a liderar los sondeos a nivel nacional y suma cada día más en estados muy importantes que estaban indecisos gracias al electorado joven, el voto afroamericano y el latino.

Una nueva encuesta del New York Times-Siena College mostró que ahora lidera en Arizona (50% a 45%) y está cabeza a cabeza en Carolina del Norte (49% a 47%, un estado ganado por el magnate en 2020) y Nevada (47% contra 48%), mientras que el ex presidente está por delante en Georgia (50% contra 46%).

Según la analista del NYT Nate

## Kamala Harris se fortalece en las encuestas de opinión.

Cohn, en general se está dando un empate: "No es una gran noticia para Trump", que tal vez necesite conquistar Georgia, Carolina del Norte y Arizona si quiere regresar a la Casa Blanca. Representa "un gran cambio con respecto a principios del ciclo electoral, cuando la relativa fuerza de Trump sobre (Joe) Biden entre los jóvenes votantes negros e hispanos lo había impulsado a una ventaja sorprendente en estos estados relativamente jóvenes y diversos", remarcó. ■

## Cacerolazos en Bolivia por los precios altos y la falta de dólares

LA PAZ, EFE

Trabajadores de gremios de salud y comerciantes encabezaron un "cacerolazo' en La Paz para protestar contra el gobierno de Luis Arce, al que responsabilizan por la persistente falta de dólares y el alza de precios de algunos productos de primera necesidad en Bolivia.

Decenas de personas se sumaron a la protesta convocada el viernes por sectores como el Sindica- del centro histórico paceño.

to de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), el Comité Departamental de Salud La Paz y algunos comerciantes, también llamados gremialistas, artesanos, microempresarios y jubilados, entre otros.

Con ollas vacías y banderas bolivianas, los manifestantes iniciaron la protesta en el atrio de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para dirigirse hacia la avenida 16 de Julio, la ruta principal

"Este cacerolazo, esta protesta es para decirle al presidente basta, basta, trabaje presidente, o sino, váyase a su casa", dijo a EFE el representante de Sirmes, Fernando Romero. El médico lamentó que la salud en Bolivia está en la "miseria", pues "no hay medicamentos ni insumos en los hospitales", los microempresarios tampoco tienen materias primas para trabajar y en los hogares "no hay alimentos producto de una política totalmente mercado paralelo, que en los últiticas de analistas y opositores. ■

irresponsable del presidente" y sus ministros.

Romero señaló que "el pueblo no necesita más referendos", aludiendo a la propuesta que hizo Arce días atrás para llevar a consulta popular asuntos como la subvención de los combustibles, la reelección presidencial y la redistribución de escaños en el Parlamento.

"Lo que el pueblo necesita hoy son leyes que le faciliten acceder a dólares, acceder a poder trabajar humilde y honradamente y a tener buena salud y educación", agregó.

Los manifestantes llevaron pancartas contra el encarecimiento de alimentos como el arroz, harina o fideos, o por el precio del dólar en el

mos días llegó a costar hasta 15 bolivianos, más del doble de la cotización oficial de 6,96 bolivianos.

A su paso frente a las sedes de los ministerios del área económica, que estaban con fuerte custodia policial, los trabajadores gritaron "ahí están, ellos son los que joden la nación".

El problema de la falta de dólares en la economía boliviana persiste desde 2023 y ha motivado a otras protestas protagonizadas en los últimos meses por sectores como el transporte pesado y los gremios de comerciantes informales.

El presidente Arce ha defendido varias veces el éxito y vigencia de su modelo económico ante las crí-



## CUMPLIMOS 99 AÑOS JUNTOS

## SI UN SIGLO EN EL AI













@radiomitre radiomitre.com.ar

Zona Zona

## Una revolución frente al abismo

PLAZA PÚBLICA



Juan Luis Cebrián Especial para Clarín



os espero en la bajadita". Eso dijo Teodoro Petkoff, ex guerrillero marxista venezolano que dimitió del MAS, partido que él mismo había fundado, cuando este proclamó su adhesión a la revolución bolivariana de Hugo Chaves. Decepcionado y arrepentido de la deriva autoritaria de la izquierda latinoamericana, terminó siendo un social demócrata convencido, apoyó al presidente Rafael Caldera, de cuyo gobierno formó parte, y sufrió la represión del régimen chavista. Un cuarto de siglo después de que este comenzara su pretendido ascenso, el final de la bajadita ya está aquí, aunque más bien parece el despeñadero de un abismo.

El programa bolivariano tuvo inicialmente algunos días de gloria, coincidiendo con el aumento del precio del petróleo y bajo la batuta de un autócrata como Chaves que, sin embargo, sabía que para que las cosas funcionen incluso los dictadores necesitan someterse a reglas. Su intento de golpe de estado le llevó a la cárcel, de la que fue indultado precisamente por Caldera. Desde 1999, tras su primera victoria electoral, hasta su muerte en 2013 gobernó el país con mano de hierro, combinando una retórica populista con la ocupación de las instituciones y corrupción sin límites. Protegió a los capitalistas fieles a sus dictados (los famosos bolichicos) y persiguió con saña a los que no acataron sus normas, hasta expropiarles arbitrariamente.

A su muerte dejó el poder en herencia a Nicolás Maduro, un conductor de autobús sindicalista, que había trabajado como guardaespaldas y terminó siendo ministro y vicepresidente del propio Chaves. Bajo su mandato, Venezuela se ha convertido en un narco- estado protegido por sectores del mando militar; han desaparecido los últimos vestigios de institucionalidad; se ha destruido la economía; y la hambruna, la represión y la falta de horizontes han provocado un éxodo masivo: ocho millones de venezolanos se encuentran hoy desplazados de su país.

Las elecciones de julio han sido las terceras que Maduro reclama haber ganado, aunque ya parece evidente, incluso para sectores de la izquierda internacional, que su pretendida victoria no es solo un fabuloso fraude y un engaño, sino un atentado contra la vida y la seguridad de los ciudadanos. Parece dispuesto a emprender la guerra civil con la que amenaza. Pero junto a la protesta masiva del pueblo, el tirano se enfrenta a una complicada situación internacional que alimenta los deseos de los Estados Unidos de buscar una solución negociada a fin de restaurar la democracia en el país, o al menos implantar una cierta estabilidad.

El levantamiento por Washington de parte de las sanciones que afectaban a la exportación de petróleo, además de contribuir a llenar las arcas de Chevron, vino acompañado de medidas de gracia del go-

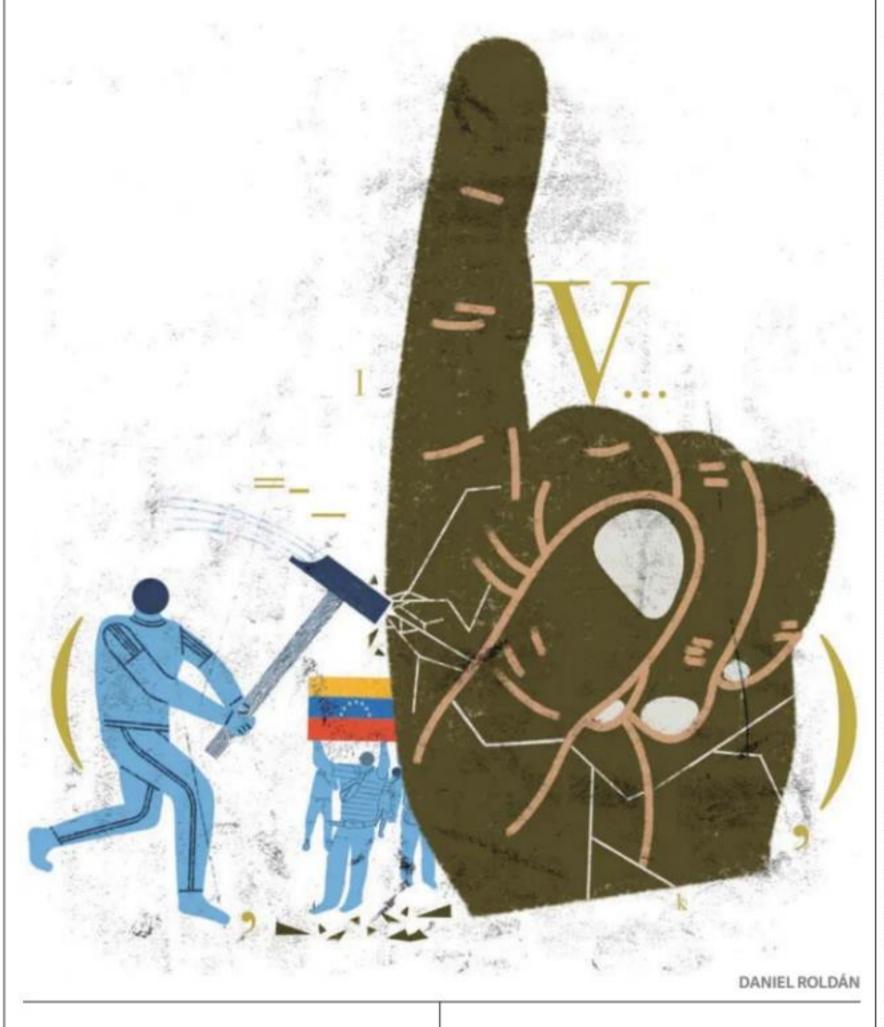

bierno Biden e intercambios de prisioneros con el venezolano. En Octubre de 2022 dos sobrinos de la mujer de Maduro condenados en Estados Unidos por narcotráfico fueron canjeados por prisioneros americanos en poder del gobierno de Caracas. Un año después Alex Saab, testaferro y amigo íntimo del tirano, involucrado en un inmenso escándalo de corrupción, fue también liberado a cambio de varios norteamericanos detenidos en Venezuela y la excarcelación de veinte presos políticos.

El problema sigue siendo qué hacer con Maduro. Desde Washington nos llegan rumores de que se sigue negociando con el Ejército...

Ambas medidas causaron frustración en sectores de la oposición democrática, pues parecían anunciar un blanqueamiento del gobierno de Maduro, apoyado todavía hoy por Cuba, Irán y Rusia y deudor de miles de millones a China. Tras la invasión de Ucrania, la emergencia de Beijing como superpotencia y el empeoramiento de la crisis en Oriente Medio, amén las urgencias norteamericanas para mejorar su influencia en América Latina y su seguridad en Centroamérica y el Caribe, justificaron ese giro. Un

buen amigo, con larga experiencia en el Departamento de Estado, me explicó los motivos del cambio: en política exterior en ocasiones cuentan los valores, pero normalmente deciden los intereses.

Rusia e Irán se convirtieron hace mucho tiempo en socios y valedores de Maduro, amenazando así a Washington en su propia retaguardia. En este marco las conversaciones multilaterales mantenidas en Barbados y otros lugares, a instancia de Estados Unidos pero también ayudadas por regímenes de la izquierda latinoamericana, hicieron posible la reciente convocatoria electoral que ha dado el triunfo a la oposición. Parecía el primer paso de un proceso de diálogo que propiciaría una transición política en Venezuela. Quizás los elementos del régimen calculaban que el resultado de las urnas podría ser lo suficientemente ajustado para manipular o fingir una victoria que les permitiera todavía durante un tiempo mantenerse en el poder, y tratar de encabezar o dirigir el proceso. Algunos estrategas y estudiosos sugieren que la Transición española tras la muerte del general Franco ofrece ejemplos a imitar en determinados países de la región con heridas aún no curadas fruto de violentos enfrentamientos civiles.

El problema en el caso venezolano era y sigue siendo **qué hacer con Maduro**. Su presencia al frente del sistema hacía previsible, como ha podido comprobarse, la imposibilidad del intento.

Surge no obstante una motivación añadida para que naciones gobernadas por la izquierda insistan en demandar transparencia a Maduro y procurar una salida negociada. De los ocho millones de exiliados más de la mitad están en países vecinos, a comenzar por Colombia donde son cuando menos dos millones; pero incluso en parajes remotos como Perú y Chile sobrepasan en suma el millón. Esa diáspora despreciada por el gobierno de su país, necesitada de ayuda y condenada a luchar por la subsistencia antes que por su futuro, supone un problema añadido para los regimenes de acogida, sea cual sea su perfil ideológico. Y es un acicate más a la ya extrema polarización política que están viviendo.

En cuanto a España, la influencia de sus gobiernos en el área durante los últimos veinte años ha sido muy débil cuando no inexistente, al margen el color político de sus protagonistas. Por fortuna, amén de los estrechos lazos históricos y familiares, la presencia española se ha mantenido y crecido gracias a las empresas a uno y otro lado del Atlántico, a la cooperación entre las Universidades y a la comunidad cultural, en la que sobresale el trabajo silencioso y persistente de las Academias de la lengua española. El castellano, idioma materno de cerca de seiscientos millones de habitantes, es también el más unificado del mundo.

Al comienzo de la Transición, el PSOE recibió un apoyo especial del gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez. Felipe González ha sido fiel a la amistad entre ambos países y apoyado siempre a la oposición democrática. Pero como él mismo dijo, el PSOE de hoy no es lo que era cuando protagonizó, junto con el resto de las fuerzas políticas, la recuperación de la democracia y la promulgación de la Constitución de 1978.

Pedro Sánchez se ha mostrado más que esquivo a la hora de proclamar vencedor al líder opositor Edmundo González, cosa que no ha hecho todavía a la hora que esto escribo. Ahora presume de parlamentar en la sombra con los actores en conflicto, mientras el ex presidente Rodríguez Zapatero, amigo y cómplice de Maduro, a quien le ha rendido importantes servicios, guarda ominoso silencio so pretexto de estar favoreciendo una mediación.

Desde Wahington nos llegan no sé si rumores o noticias de que se sigue negociando, prioritariamente con el Ejército y su jefe, el general Padrino, para intentar esa transición pacífica que la oposición reclama y ofrece a un tiempo. Pero el problema sigue siendo el mismo: con Maduro al frente no es fácil encontrar una solución, y sin él son demasiados sus socios que temen se hagan públicos los archivos de la indignidad en que han participado. Si eso sucede, acabarán despeñándose por la bajadita, definitivamente convertida en abismo.

Zona 33

## El trío amoroso de Trump, Musk y Milei

ZOOM



John Carlin

BARCELONA, ESPECIAL PARA CLARÍN



i primer trabajo después de la universidad fue profesor de inglés en Buenos Aires. Luego me rebajé a la indignidad del periodismo. Hace un par de semanas me agarró un ataque de nostalgia y expliqué acá el significado de una palabra inglesa. Era "weird", inventada hace mil años. Quiere decir "raro", pero con matices.

Hoy repito. Más fácil, la palabra es "bromance", recién salida del horno, acuñada en lo que va del siglo XXI. Un compuesto de "brother" (hermano) y "romance", se refiere al amor entre dos hombres. Pero de sexo, nada. "Bromance" describe una relación íntima, pero no carnal.

Ejemplos: Sherlock Holmes y el Doctor Watson; Vladimir Putin y Kim Jong Un; Leo Messi y Luis Suárez.

Mi razón por profundizar en esta palabra deriva de la feroz pasión platónica que acaban de revelar al mundo Elon Musk y Donald Trump. Ocurrió el lunes y el escenario, al que acudieron un millón de personas, fue la plataforma spaces de la red social X, conocida como Twitter antes de que Musk la comprara hace un par de años por 44 mil millones de dólares.

El hombre más rico del mundo conversó con el hombre más ridículo del mundo durante dos horas. Confieso que no aguanté hasta el final, pero sí lo suficiente como para constatar que existe una inusual química entre estos dos célebres chiflados.

"Creo que estamos en una encrucijada respecto al destino de la civilización y creo que tenemos que elegir el camino indicado y creo que usted es el camino indicado," babeó Musk. "Tu apoyo significa mucho para

mí, "respondió Trump, con nunca vista ternura.

¿A qué se debe este brote de amor entre el ex presidente naranja de 78 años y el magnate pálido, candidato a sus 53 años para el papel del villano en la siguiente película de James Bond? (Pienso en el asesino pálido en 'Casino Royale' y en el siniestro personaje de Javier Bardem en 'Skyfall',.)

Musk --dueño de cohetes espaciales, satélites y una empresa de vehículos eléctricos-- había votado por los demócratas Barack Obama, Hillary Clinton y Joseph Biden en las últimas cuatro elecciones presidenciales. Pero acaba de recibir un flechazo. O, quizá mejor, un balazo.

Ocurrió el día en el que Trump sufrió un intento de asesinato. "Su valentía bajo fuego fue increíblemente inspiradora," dijo Musk. "Eso fue lo que me inspiró a darle mi apoyo." Curioso que un tipo con un cerebro tan reconocidamente superdotado se hubiese convertido al trumpismo de manera tan poco racional. Quizá la explicación resida en que nació y se crió en Sudáfrica durante el apartheid, época en la que el ideal del hombre blanco era un macho alfa racista, papel ejercido de manera ejemplar por su papá.

En el caso de Trump, su nueva figura paterna, el bromance es más fácil de entender. Uno piensa en la única razón posible por la que Ivana, Marla y Melania se habrían casado con él: **su plata**.

"Estoy a favor de los autos eléctricos," dijo Trump en un discurso ante sus fieles a principios de mes. "Tengo que estarlo, saben, porque Elon me ha dado su fuerte apoyo. O sea que no tengo opción." No la tiene, aunque previamente había expresado su preferencia por la gasolina sobre la electricidad coEl hombre más rico del mundo conversó con el hombre más ridículo del mundo durante dos horas.

mo fuente de propulsión motriz, porque la alternativa sería declinar los millones que Musk le está dando para su campaña electo-

No estamos hablando de individuos muy sutiles aquí. El talante que Musk tiene para la ingeniería y los negocios no se extiende a otros terrenos. Fíjense en las tonterías que ha repetido a sus 194 millones de seguidores en su cuenta X sobre los brotes de violencia callejera en Alemania e Inglaterra contra inmigrantes musulmanes.

En octubre del año pasado escribió que "la guerra civil en Europa es inevitable"; unos días después, que "Europa se dirige a una guerra civil"; en noviembre que "Europa parece que se encamina a la guerra civil", este mes que "la guerra civil es inevitable" en Reino Unido. Ignorante, además de irresponsable, Musk no solo alienta la violencia ultraderechista, delata su mentalidad apartheid (otras razas: ¡fuera!) y se relame ante la fantasía de una Europa bañada de sangre.

Otra idea que le deleitó a Musk fue que se enviase a los violentos ingleses a las Malvinas. Compartió una noticia falsa con sus seguidores según la cual el gobierno británico proponía deportarlos a "un campo de concentración de emergencia" en la colonia de Su Majestad en el Atlántico Sur.

¿Musk habrá consultado a Javier Milei antes de retuitear esa pelotudez? Pregunto porque el amor varonil del que escribo se extiende al presidente de Argentina. Curioso un "bromance" a tres partes —invita a una redefinición de la palabra— pero eso es lo que hay. En su conversación del lunes Trump y Musk se deshicieron en elogios hacia Milei.

"Es grande," dijo Trump, "Y es muy fan de MAGA. Ya sabes que la consigna de su campaña fue 'Make Argentina Great Again'. Y entiendo que está haciendo un fantástico trabajo.""¡Sí!" respondió Musk. "Cortar el gasto público...una lección para Estados Unidos". El cariño es recíproco. De Milei por Trump, como ya sabíamos, y de Milei por Musk, como vimos el viernes. Hablando del propietario de X, Milei dijo: "Lo más maravilloso que nos ha regalado ha sido libertad plena en el uso de la red social, cuando antes regía la censura woke, donde si los comentarios no estaban en dicha línea, se denunciaban y hasta podía implicar perder la cuenta. Por ende, es claro que se ganó en libertad".

Algunos argentinos se preguntarán si la pertenencia de su presidente a este trío es motivo de vergüenza o de orgullo. Yo lo que me pregunto es, ¿quisiera ser el hombre más rico del mundo? ¿Desearía también poseer 224 mil millones de dólares? Tendría su gracia. Pero valoro más un mínimo de buen juicio que una colosal fortuna. Si el precio que hubiese que pagar fuera convertirse en un idiota brillante como Elon Musk, no. Creo que no.

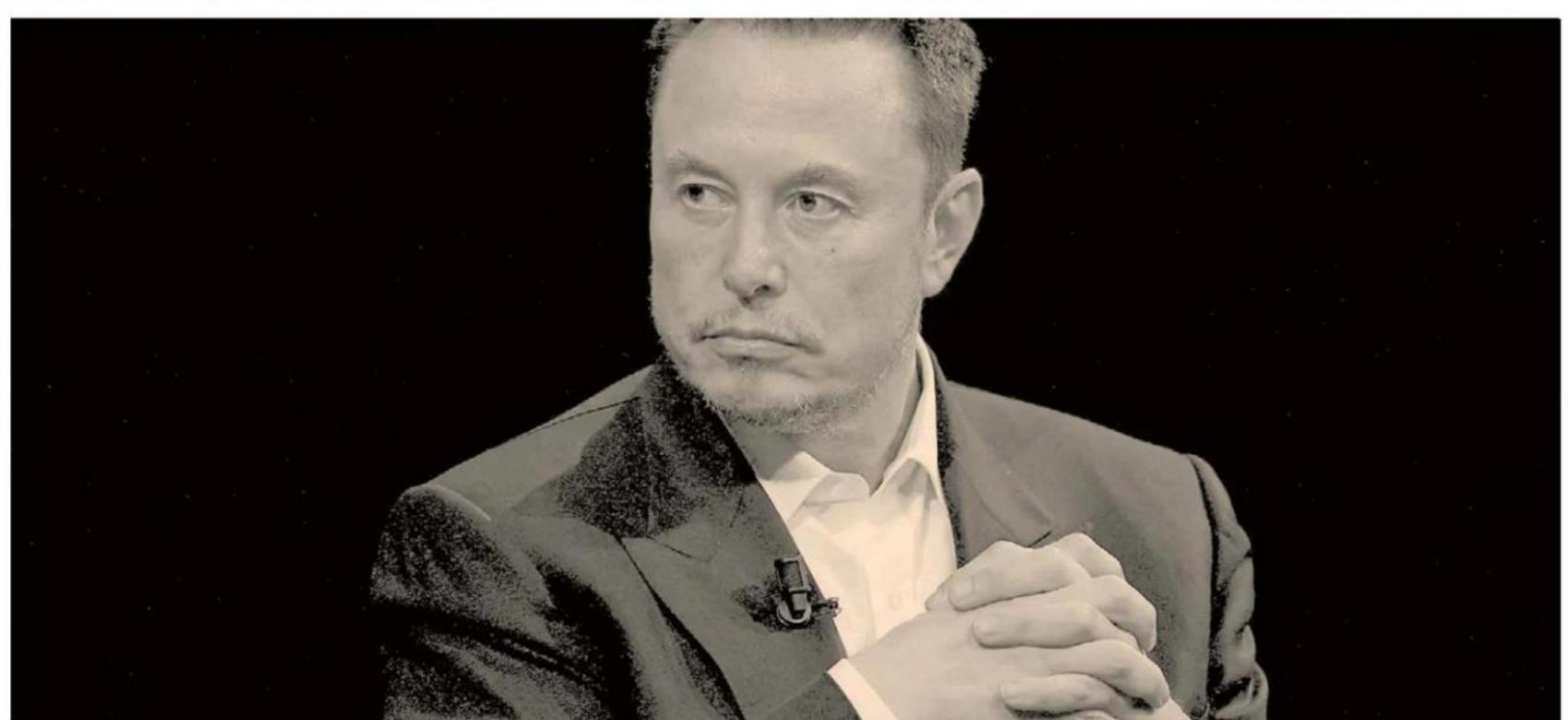

Transformación. El magnate Elon Musk, que hasta ahora había votado por los candidatos demócratas, ahora se vuelca por Donald Trump. Y también lanza ideas ultraderechistas.

## Opinión

## Nadie explica a Milei como Alberto y Cristina

TRAMA POLÍTICA



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com



antiago Bausili, el titular del Banco Central, le había dicho a Luis Caputo, el ministro de Economía, que la inflación de julio perforaría el piso del 4%. No sucedió. Se clavó en ese dígito. Resultó, de todas formas, la más baja desde enero del 2022. El trazo que **le sirve a la narrativa de** Javier Milei para demostrar que el rumbo sería el correcto y retener así las expectativas sociales de una mayoría.

Esa fidelidad con oscilaciones permanece, aunque también empiezan a tallar las consecuencias de la profunda recesión. El consumo de julio, según la consultora Scentia, se desplomó un 16% respecto de igual mes de 2023. No hay fuera de ese paisaje nada inherente al Gobierno que alcance a explicar el conformismo popular y la centralidad indiscutida del líder libertario. Ninguna comparación con el pasado calzaría. Carlos Menem deambuló más de un año hasta que ancló en la convertibilidad. Atravesó ese desierto arropado por el peronismo nacional. Néstor Kirchner nació con poco poder (22% de los votos) pero fundó una nueva vertiente peronista que lo acompañó al compás de una economía que supo pilotear en un contexto interno y externo favorable que heredó después de la crisis del 2001. Milei casi no tiene partido, posee una representación parlamentaria de indigencia y recibió del kirchnerismo una nación quebrada. Sin embargo, se pavonea en la cima de la política.

Tal realidad continúa siendo motivo de indagaciones. Javier Balsa, miembro del Conicet y de las Universidades de La Plata y Quilmes, publicó su libro "Por qué ganó Milei". Un compilado de quince encuestas de entre 5 mil y 7 mil casos nacionales realizadas desde principios de 2021 hasta fines de 2023. Entre infinidad de conclusiones subrava una. "El votante de Milei era totalmente desesperanzado. Pensaba que a la Argentina le iría mal. El votante de Massa (Sergio) era más esperanzado", explica. Aclara: "Cuando preguntábamos cómo iba a estar el país dentro de 4 años si ganaba su candidato, la mayoría de los votantes de Milei afirmaban que mucho mejor. En cambio, el votante de Massa pensaba que iba a estar igual o peor". La diferencia entre uno y otro fue la capacidad de construir esperanza.

El antropólogo Pablo Semán editó su segundo libro sobre el fenómeno libertario (una compilación) llamado "El ascenso de Milei". Habla del nuevo perfilamiento que tuvieron las demandas sociales y la irrupción de los segmentos juveniles. Afinca su argumentación en las promesas cumplidas por Milei. "La desaceleración inflacionaria para sus votantes es una promesa cumplida. No es el fin de la inflación". Repara en otro aspecto controversial: "El Presidente dijo 'voy a hacer un ajuste y la vamos a pasar mal'. Es lo que está ocurriendo. Es otra promesa cumplida. A mi juicio le genera rédito a Milei", señala. De inmediato pone el dedo en la llaga: "La inflación moduló mucho la demanda política. El peronismo desestimó el problema. Incluso hoy diría que los dirigentes peronistas parecen no entender cuán grave es ese tema", asegura.

Existe otra secuencia que, naturalmente, no forma parte del análisis de aquellos autores y colabora con el fortalecimiento de la escena política de este tiempo. Es el fracaso y la degradación integral consumada por el gobierno de Alberto y Cristina Fernández. En la desesperanza social incidió además la mala experiencia de Mauricio Macri. Hay una diferencia cualitativa: el macrismo perdió el control de la economía, pero resguardó algunos valores éticos e institucionales.

El escándalo desatado por la denuncia de violencia de género que la ex primera dama, Fabiola Yañez, formuló contra Alberto ha revelado ante la sociedad las miserias ocultas entre las paredes del poder. Una verdadera bomba de profundidad que colocó en jaque a todo el peronismo. De tal dimensión resulta la onda expansiva que parece relegar a un segundo plano el origen de todo el descubrimiento: un sistema de negocios financieros a través de la contratación de seguros estatales que, al parecer, digitaba el ex presidente. Quizás ese fenómeno pueda ser atribuido a la propia historia kirchnerista: la corrupción ha sido inherente a su existencia desde el 2003.

Probablemente por esa razón aquel escándalo entre Fabiola y Alberto ha cruzado las fronteras como no lo hacen ya los episodios delictivos de la política que suceden en la Argentina. Una cosa es una mala relación de pareja, frecuente en cualquier cumbre del poder y en el llano. Otra muy distinta, las revelaciones de maltrato aberrante que realizó la ex primera dama. En Uruguay, Luis Lacalle Pou, el presidente, se separó hace un año de su esposa. El anuncio fue formulado mediante un comunicado del Palacio de Gobierno. Nunca más se conoció nada anómalo en la vida del mandatario ni en la de su ex mujer, Lorena Ponce de León.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez también se sintió incomodado por la gresca argentina. Alberto había terciado varias veces en favor del premier a raíz del desencuentro ideológico y personal que mantiene con Milei. Fabiola, por otra parte, está residiendo con su hijo en Madrid. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se solidarizó con la ex primera dama de nuestro país. La alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, habría hecho un ofrecimiento de ayuda laboral a Fabiola. La política en estado dislocado.

Las acusaciones de Fabiola fueron escalando desde que el conflicto tomó estado público a raíz de la filtración de un chat del teléfono de María Cantero, la secretaria histórica del ex presidente. No fue, en principio, por una denuncia de la víctima. Del maltrato, los golpes y el "terrorismo psicológico" saltó a un supuesto secuestro virtual en la Residencia de Olivos.

En el desarrollo del relato, entre muchos, existirían dos puntos en los cuales valdría la pena detenerse. La fiesta de Olivos en plena



Cristina Fernández. Ex vicepresidenta.

pandemia, por el cumpleaños de Fabiola, habría significado una profundización del conflicto de pareja. La ex primera dama afirma que contó, como mínimo, con la autorización de Alberto. El ex presidente osciló desde entonces en responsabilizarla con cariño ("Mi querida Fabiola") hasta asumir su propia carga.

La otra cuestión apunta a quienes no le habrían brindado ayuda cuando la solicitó. Bajo la lupa colocó a la ex titular del Ministerio de la Mujer, Diversidad y Genero, Ayelén Mazzina. Fabiola y la ex funcionaria coinciden en haber compartido un viaje a Brasil y una cena protocolar posterior. La víctima asegura haberle contado todo su padecer. La ex ministra dijo que eso jamás ocurrió. Presentó un descargo judicial. Tarea para la investigación.

El dictamen del fiscal Ramiro González y la imputación contra Alberto podrían estar demostrando, en principio, que el relato de Fabiola ha resultado creíble. Precisó que son nueve los hechos destinados a ser esclarecidos. El punto de partida fue fijado en 2016 luego del compromiso de la pareja. Cuando, asegura la ex primera dama, fue forzada a

realizar un aborto. La fecha tiene importancia: es anterior al traslado de ambos a la Residencia de Olivos. Valdría para mantener la causa en Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, y evitar su traslado a la Justicia federal de San Isidro, como pretende Alberto.

González resultó cuidadoso con la citación de los testigos. Prefirió por ahora no imputarlos para que puedan contar todo lo que saben. Cualquier declaración testimonial se hace bajo juramento. El imputado, en cambio, no está obligado a declarar en su contra. Una persona clave es Cantero. Esposa del bróker Héctor Martínez Sosa, socio de Alberto y amigo del intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, que vive en una de sus propiedades. Aquella mujer sabe mucho del negocio de los seguros. Casi tanto como de los sufrimientos de Fabiola. Otro testigo crucial sería el médico de la Unidad Presidencial, Francisco Saavedra, que habría atendido a la primera dama después de una de las golpizas.

A priori, el fiscal González determinó que todos los actos denunciados representan delitos de lesiones leves y graves, empeoradas por el vínculo y por la violencia de género. Resta la declaración de Alberto. Aunque la configuración de los hechos podría representar para el acusado hasta una prisión de 10 años.

El ex presidente terminó de concretar su fuga definitiva de la política. Renunció a la presidencia del PJ, donde había tomado licencia. Entregó la tapita de una gaseosa. Hay quienes afirman que a ese sillón raleado aspiraría a ir Eduardo De Pedro. El ex ministro del Interior estuvo junto a una legión de fieles durante la declaración testimonial de Cristina en Comodoro Py por el intento de magnicidio del que fue víctima en 2022. Sobresalió una ausencia: la de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Procesado por abuso sexual. Le pidieron expresamente que no fuera.

La presencia de Cristina no concitó el fervor de otros tiempos. Sólo un poco de movilización del Conurbano. El ecosistema pero-kirchnerista está demudado por el escándalo de Alberto. También la líder pareció aflorar menos encendida que en otras ocasiones. Hizo una referencia indirecta al ex presidente. Se emparentó con Milei al declararse no feminista. Dijo haber sido también víctima de violencia simbólica.

Cristina criticó la investigación por el intento de magnicidio. Denunció que no se hizo nada para descubrir a los autores intelectuales y a los financistas. La ex presidenta había dicho muchas veces que debía rastrearse, en ese sentido, a Rosana Caputo, la hermana de "Toto" Caputo, el ministro de Milei.

El abogado de Brenda Uliarte, una de las acusadas, la interrogó justamente sobre esa cuestión. Cristina salió del paso con una generalidad.

Conoce que, en determinadas circunstancias, resulta muy peligroso jugar.

© Copyright Clarin 2024

Opinión 35 CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

## Breve temblor en la economía mundial

## COLUMNISTA INVITADO

### Ricardo Arriazu

Economista

l pasado lunes 5 de agosto, la Bolsa de Japón registró una baja del 12,4%, la segunda mayor baja de su historia, acumulando una caída del 19,5% en solo cuatro días; sin embargo, al día siguiente los precios comenzaron a subir, recuperando dos tercios de la pérdida en sólo siete ruedas.

Este evento afectó a casi todas las bolsas del mundo. El índice Standard and Poors bajó 3,2% ese lunes y 7% en cuatro días, y la Bolsa alemana 2,7% y 7,1% respectivamente. Las recuperaciones posteriores fueron similares a la de Japón.

¿Cómo se explican estas bajas y las recuperaciones posteriores? En mi opinión, las bajas se explican por la combinación de tres factores, y la recuperación por la fortaleza de la economía mundial.

El detonante de esta mini crisis fue la suba de la tasa de interés en Japón por primera vez en 17 años. La economía japonesa enfrenta serias dificultades desde la crisis de 1990. Los ciudadanos japoneses quedaron tan atemorizados por esa experiencia que desde entonces han mostrado una tendencia a reducir sus gastos.

En la década de 1980 la cuenta corriente de la balanza de pagos de Japón (diferencia entre los ingresos y los gastos) mostraba un superávit de 1,9% del PBI, reflejo de un déficit fiscal promedio equivalente al 1.6% del PBI y una diferencia entre los ingresos y los gastos del sector privado positiva, equivalente al 3,5% del PBI.

Luego de esta crisis la diferencia positiva del sector privado se elevó al 8% del PIB y los esfuerzos del sector público para incrementar el gasto total -elevando su déficit al 5% del PIB-fueron en vano.

Cada intento del sector público por incrementar el gasto total fue inmediatamente compensado por una baja del gasto del sector privado. En ese contexto la inflación se redujo drásticamente, con varios años de deflación.

En un último esfuerzo por elevar el gasto privado las autoridades redujeron la tasa de interés a niveles nominales negativos, lo que no elevó el gasto privado pero depreció el yen y elevó la tasa de inflación a niveles positivos.

Esta política incentivó lo que se denomina "carry trade": pedir prestado yenes a tasas bajísimas, cambiar esos yenes por otras monedas (lo que deprecia al yen), invertir ese dinero en otros países (lo que eleva el precios de los activos) y devolver menos yenes con un tipo de cambio depreciado. El yen que cotizaba a 110 yenes por dólar en 2005 llegó a cotizar arriba de 160 antes de las medidas recientes.

Al subir Japón su tasa de interés el yen se apreció en forma significativa, bajando de 154 a 142 yenes por dólar en un día; esa apreciación obligó a revertir la operación de carry trade, mediante la venta de activos (con bajas en sus precios) y a la compra de yenes (con la apreciación de su cotización).

Sin embargo, este no fue el único factor que generó temores entre los inversores. Este evento coincidió con la publicación de datos económicos en los Estados Unidos (en especial los datos laborales) que parecerían mostrar una desaceleración significativa de la actividad económica y generó ciertas dudas con respecto a la valuación de algunos activos.

En realidad, a nivel mundial los precios de los activos viene subiendo desde marzo de 2020, como reflejo de las bajísimas tasas de nadas a evitar el colapso social en la pandemia), lo que llevó a que los agentes económicos se encontraran con importantes recursos financieros sin poder gastarlos.

El valor del Patrimonio Neto total de las familias en EE.UU. paso desde un mínimo de 110 billones de dólares a fines del primer trimestre de 2020 (5,1 veces el PBI) a 147 billones (6,3 veces el PBI) en el tercer trimestre de 2021. En la actualidad ese patrimonio neto tiene un valor de 160 billones. De ese total, 34 billones corresponden al valor de las acciones corporativas. A modo de ejemplo basta mencionar que el índice Standard and Poors alcanzó su mínimo el 23 de marzo de 2020 (2.237 puntos) y se incrementó un 150% desde entonces.

El tercer factor que provocó la baja del mercado fue la publicación de balances peores a lo esperado- de algunas empresas tecnológicas. Durante 2023 el índice Standard and Poors mostró una suba del 24%. impulsada por una suba del 75,7% en los precios de las empresas tecnológicas conocidas como "los 7 magníficos", mientras que el resto de las empresas solo mostraron una suba promedio del 2,3%.

La relación precio-ganancias de estas empresas es mucho más elevada que la del resto, por lo que su valuación se basa en expectativas de futuras ganancias en lugar de ganancias reales; la gran duda es si esas ganancias se materializarán o se repetirá la experiencia de fines de los '90 cuando muchas empresas tecnológicas vendían "aire". La publicación de un mal balance de Tesla y de peores a lo esperado de otras empresas impulsó los precios a la baja. La reacción posterior de los mercados muestra que los inversores siguen confiando tanto en la fortaleza de la economía como de estas promesas de ganancias. Mi posición es un poco más prudente; considero que los precios del conjunto de los activos están sobrevaluados.



## TRIBUNA

## Construir esperanza

palabra que en el contexto actual suena inadecuada, quizás ajena para este tiempo de crisis, de conflictos, de divisiones. Por otra parte vivimos un cambio de época donde la dignidad de la persona humana

l papa Francisco ha llamado a los

creyentes a todos los hombres de

buena voluntad para el próximo

Jubileo 2025 a ser "peregrinos de

esperanza". La esperanza es una

es continuamente desfigurada y la sociedad parece anestesiada; la corrupción que nace en el corazón del hombre construye un mundo vacío de valores y de pulsiones comunitarias. Frente a todo este panorama asombrante puede prevalecer la resignación y el pesimismo.

También las relaciones entre las personas, después de la pandemia, se han enfriado. Las palabras, medio de comunicación único entre los humanos, han perdido fuerza y el valor de la unidad. Podemos coincidir con Abraham J. Heschel que decía: "todos vivi- ta esperanza. Una de estas bases es la justi- do. La esperanza no muere nunca.

mos en palabras, sentimos y pensamos en palabras, pero somos incapaces de mantener su dignidad independiente, de respetar su poder y su peso; así las palabras se vacían, se tornan esquivas, se convierten en un puñado de polvo".

Necesitamos entonces un cambio radical en el lenguaje. Pasar de un lenguaje agresivo y de confrontación permanente, a un lenguaje de respeto. En la política hay que entrenarse en la "cultura del adversario" y no en la "cultura del enemigo", si la política quiere ser entendida como servicio hacia al bien común.

Nuestras sociedades necesitan esperanza porque el aire se ha enrarecido y se ha vuelto irrespirable. Es urgente volver a la ética de las conductas, exigir un reordenamiento moral por el que se verifica que "todo es lícito pero no todo edifica", como expresa el apóstol Pablo. Nuestras humanidades crecen si se nutren con la esperanza de un futuro mejor, en paz.

Entonces hay que poner bases sólidas a es-

cia; ¿cómo se puede nutrir con la esperanza a una sociedad donde crecen las desigualdades sociales, donde pocos son los ricos y millones los pobres?

La lucha verdadera contra la pobreza no nace de manera ideológica, o simplemente considerándola como un fenómeno sociológico, sino encontrando, acompañando las historias de muchos descartados y luchando de manera no - violenta para que gocen de una vida y de ciudadanía plena.

La historia contemporánea ha confirmado que esto es posible. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela han alcanzado ese fin, esos sueños. La reciente toma de posesión como jefe de gobierno en Bangladesh del premio Nobel por la Paz, Yunus, es el ejemplo que evidencia que se pueden vislumbrar destellos de esperanza. Hay sendas de esperanzas que han sido marcadas por la sangre y el sudor de estos hombres y hoy está a nosotros tomar la posta. Nada está perdi-

### Marco Gallo

Comunidad de Sant'Egidio y Director Cátedra Pontificia de la UCA

## Sociedad

## La alimentación, entre las convicciones y los hábitos



Cambiar. "Hoy no consumo un montón de carne pero creo en escuchar lo que el cuerpo va pidiendo y ser honesta con eso", cuenta Jessica.

Famosos y también desconocidos cuentan cómo retornaron a la proteína animal. No se sienten ni arrepentidos ni traidores y dan sus razones.

# Ex veggies: historias de vegetarianos y veganos que volvieron a comer carne

### **Emilia Vexler**

evexler@clarin.com

En una Argentina culturalmente beef-based en la parrilla de barrio y en la que sirve cortes premium ahora hay una opción para quienes tacharon la proteína animal de sus bocas.

Pero para un sector dentro de este grupo magro, uno que durante décadas estuvo al margen y hoy es una nueva normalidad, la sangre roja está de vuelta. Ni "arrepentidos" ni "traidores". Es gente comiendo carne. Otra vez.

La actriz Agustina Cherri es la más reciente (y famosa) exponente de este revival carnívoro. Si antes las celebrities hacían tapas contando que se pasaban a la onda veggie, ahora salen a explicar por qué abandonan el vegetarianismo.

Ella no lo era cuando protagonizó Chiquititas, pero fue vegetariana durante 16 años. En cada entrevista estaba obligada a responder qué comía. O por cómo mantenía su estado físico o por cómo mane- siete años, en otra entrevista ase- cuesta comer carne. O (para algu-

jó el tema durante sus cuatro embarazos. Hace dos semanas sorprendió con una respuesta diferente. Se lo contó a quienes la siguen en Instagram. Y fue viral.

¡Hola linda! ¿Nos contás un poco de tu alimentación? Se te ve radiante y saludable sobre todo". Con un posteo sin rodeos, Cherri aclaró todo.

"Desde mi último embarazo comencé a incorporar todo tipo de alimento (me dieron ganas de volver a comer carne) y le di lugar a mi necesidad". En su momento, tiró títulos cuando estudió cocina macrobiótica para mejorar su alimentación -"Quería hacerlo bien"o por tener su propia huerta.

"Hoy como muy balanceado y de todo", agregó la actriz, quien tuvo a su último hijo en enero de 2023.

Cuando estaba en pareja con Gastón Pauls, padre de Muna (15) y Nilo (12), los dos mayores, en una nota había dicho que se volvió vegetariana cuando se fue a vivir con él. que lo es desde hace 25 años. En 2016, cuando ellos tenían cinco y

guró que también mantenían una dieta sin carne, porque creía que era "lo mejor para ellos".

Como una de las vegetarianas (ahora ex) más conocidas del país (y mejor amiga de la vegana más conocida, Marcela Kloosterboer) en algunos comentarios le fueron



## Quedé embarazada y volví a comer carne por la importancia de la vitamina B12".

Marina

al hueso. Pero en esta nota, como se dijo al principio, no hay ni arrepentidos ni traidores. Tampoco lugar para el odio alimenticio.

El vegetarianismo puede ser todo un trabajo. El veganismo está al nivel ortodoxo de una religión. Cuesta, Mucho, Todo lo que no nas personas) volver a comerla.

"Volví a comer carne, un poco nada más, cuando quedé embarazada, por la importancia de la vitamina B12 en el desarrollo del cerebro del feto. Y hasta que mi hija no empezó a comer carne, seguí comiendo para pasarle la B12 por teta", dice a Clarín Marina, de 36 años. "Después dejé la carne, -repasa- pero volví a quedar embarazada y ahí volví a comer de todo hasta ahora".

Hace 10 años era la única vegetariana de su grupo de amigas. Hoy es la única de tres que volvió a comer carne.

"Fui vegetariano casi un año, más por experimentarlo en el cuerpo que por otra cosa. Estaba haciendo un tipo de yoga en el que se utilizaba mucho la fuerza física y la disciplina abarcaba no sólo la duración de la clase, sino la reeducación de los hábitos en general. Durante ese tiempo no tuve mucho apoyo de mi familia, y lo cierto es que no comía muy variado, es decir, no suplementé la falta de carne", cuenta Francisco, de 44.

mentos icónicos del volver a comer carne o del dejar de comerla.

Cuando Ginette Reynal tuvo su vuelta a la carne, después de ocho años de vegetarianismo, no se lo cuestionó. Sintió que fue un permitido natural. Y lo cuenta ahora para Clarín. "Sí, sí, es mi caso", arranca la ex modelo y conductora que postea en redes como "Gina". Se siente cómoda con este volantazo que dio en el plato. En abril del 2021 tuvo Covid, la pasó mal y desde ahí va a los bifes por la vida.

"A mí el coronavirus me pegó en la panza, no en los pulmones. No comí durante diez días, bajé 10 ki-



## Hacía un tipo de yoga en el que se utiliza mucha fuerza física y ahí dejé la carne".

Francisco

los, me deshidraté, y cuando pude empezar a comer... mi cuerpo me pidió carne. Desesperadamente".

Convaleciente, dio el primer mordisco a punto. "Y me recuperé bárbaro. Me cayó bien la carne. No me hizo ningún daño. De hecho, ahora hace como un año que para mantenerme hago la dieta Keto, que es a base de proteínas, y me siento muy bien".

Si bien es más sencillo comerla que no comerla, volver a una dieta carnívora tiene bastante de carga social. Que en asados se escuchen frases como "me fijé que haya verduras para vos" y tener que avisar que ahora la apetencia es más por un sanguchito de vacío. O algo más íntimo: "¿Qué pasó? ¿Por salud tuviste que volver a comer carne?" y empezar a exhibir los valores normales del análisis de sangre.

Hoy en Argentina se discute menos una elección sexual que una decisión alimenticia.

El país de la carne ya había digerido en su propuesta gastronómica el ser veggie y el ser vegan. También la tibieza de los flexitarianos (que priorizan los vegetales pero comen algún tipo de carne). Ahora hay cierta resistencia para quienes ya no lo son más.

¿Hubo un poco de culpa? ¿O fue todo ganancia cuando volviste a comer carne?, le pregunta Clarín a Reynal. "No tuve culpa. Me hice vegetariana por un tema de alivianar mi alimentación, depurar y, como se sintió bien, me empecé a meter más a fondo. Pero cuando me enfermé de Covid me di cuenta de que hay que seguir al cuerpo, que es inteligente. Nosotros con la cabeza creemos cosas que no siempre son ciertas ni son constantes como concepto", muerde ella.

Así como ser vegetariano impli-El embarazo y el yoga. Dos mo- ca cortar a cero la proteína animal,

Sociedad CLARIN – DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024



Antes. La actriz Agustina Cherri fue vegetariana durante seis años. "Hoy como de todo", afirma.



"Me tiré de cabeza ala carne". Ginette Reynal cambió tras tener Covid.

¿cómo es la transición inversa? ¿Hay que empezar de a un mordiscoalavez?

"No. Yo me tiré de cabeza a la carne. Cuando de a poco tuve hambre, se me hacía agua la boca pensando en un bife, en un pastel de papas y en el asado. Y confieso esto que es como un sacrilegio vegetariano. También moría por comer salchichas alemanas con puré".

Jessica Dinger tuvo su década sin carne. Los lácteos nunca le gustaron, empezó a "observar" mucho lo que comía y notó que la carne le caía "muy pesada". La búsqueda sobre qué seguir comiendo para ella fue más consciente que culpógena. "Era ver qué me caía bien y qué no, para sentirme mejor. Fui vege- ne. Pero creo en escuchar lo que el sumo de proteínas por día". ■



Fui vegetariana y también vegana, durante seis años. Y luego volví a la carne". Jessica

tariana y, durante seis años, vegana. Así como fui vegetariana al principio, de a poco, en un momento, sentí ganas de volver a comer carne. Fue progresivo. Hoy no es que consumo un montón de carcuerpo va pidiendo y ser honesta con eso", cuenta.

En una foto muy instagrameable se la ve comiendo una empanada de mondongo en la puerta del restaurante de su pareja, el humorista y cocinero Cabito Massa Alcántara, que abrió Mondongo & Coliflor.

El nombre del bodegón tiene mucho que ver con esa dualidad "anti dogma", como ella llama a sus decisiones alimenticias, que responden más a la apertura que a la restricción.

"Al principio se iba a llamar Mondongo, después Mondongue, en lenguaje inclusivo. Pero no nos pareció dejar afuera a los vegetarianos. En un restaurante tenés que ponerle el mismo amor a todos los que vienen. Así que elegimos estos dos alimentos, que tienen muy mala prensa pero que, en realidad, si te animás a comerlos son los dos deliciosos", explica Cabito.

Y dice que hasta en la mesa más carnívora siempre va a haber alguien que elija los sorrentinos. Trabajo, religión o cultura. Hoy no está todo dicho cuando los argentinos tienen hambre.

Martín Alfaro, médico especialista en Nutrición y Obesidad, aclara que, más allá de cualquier decisión a la hora de comer, lo recomendable es el consumo diario de un gramo de proteína por kilo de peso corporal. Pero esto es algo que se adecúa a cada comensal y a sus objetivos. "Una persona con alguna patología renal que afecte el funcionamiento de los riñones debe bajar el consumo de proteínas por día. Y, en el otro extremo, una persona que tenga un entrenamiento considerable y cuyo objetivo sea aumentar masa magra (músculo), puede duplicar o triplicar el con-

#### Espacio público

### Ciudad: desalojaron a más de 2 mil manteros del Parque Centenario

El operativo arrancó de madrugada con 100 inspectores y policías.

Más de 2.000 manteros que ocupaban el Parque Centenario, en Caballito, fueron desalojados ayer por la madrugada en un operativo que dispuso el Gobierno porteño. "Sacamos a los manteros de Parque Centenario", se enorgulleció Jorge Macri.

En el desalojo, que comenzó pasadas las 5, intervinieron más de 100 inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de la Dirección General de Fiscalización y efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a agentes de áreas de Gobierno. "Se usaron un camión y dos camiones hidrogrúas", detallaron.

"Los vecinos se quejaban porque convivían con el descontrol igual que los comerciantes registrados de las tres ferias que funcionan en el parque", indicaron.

En ese contexto, Jorge Macri afirmó que el objetivo es "darle más tranquilidad a los vecinos que quieren recorrer el parque los fines de semana y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos y el alquiler de un local".

Además, explicó que "entre los vecinos había un reclamo que se repetía: la usurpación del espacio público que hacen manteros".

Una vez realizado el desalojo, el jefe de Gobierno de la Ciudad recorrió la zona junto a los ministros Waldo Wolff (Seguridad) e Ignacio Baistrocchi (Espacio Público e Higiene Urbana).

Algunos feriantes se quejaron. "El gobierno de la Ciudad está con un operativo para sacar a los manteros que están alrededor del parque y no quiere que la feria legal arme los puestos. La Policía dice que lo hacen a modo de precaución, pero hay internas con ferias y mercados desde siempre", dijo un feriante a la agencia Noticias Argentinas.

En los primeros ocho meses de gestión, la administración porteña ordenó desalojar una feria ilegal que funcionaba hacía más de cinco años junto a la terminal de micros de Retiro, la cual contaba con más de 600 puestos ilegales.

#### "Los vecinos se quejaban", dijo el Gobierno porteño.

La "Feria Informal Perette" tenía una extensión de 300 metros y más de 600 puestos en los que se vendían "productos de procedencia desconocida", según informaron fuentes del gobierno porteño. Era una calle ocupada, que iba entre la avenida Antártida Argentina y la calle Rodolfo Walsh.

Lo mismo ocurrió con los manteros del Parque Patricios y con las ranchadas del aeropuerto Jorge Newbery, en Plaza de Mayo, en la Plaza Lavalle, en la vereda del Congreso o con los manteros de la zona de Plaza Constitución. ■



Despúes. Las veredas del parque ayer, sin vendedores.

38 Sociedad

# Desregulación de la venta de arte: cómo afecta al patrimonio

Si bien la medida busca agilizar la exportación de obras contemporáneas, advierten que podría propiciar pérdida de bienes clave y precios de remate.

#### Matilde Sánchez

msanchez@clarin.com

A corto plazo -aunque el marco no estará listo para la feria arteBA-, en el país ya se podrá vender arte sin regulación estatal de ningún tipo. Se estima que el Secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, incluirá esta noticia entre sus anuncios del martes, en la inauguración de la nueva muestra del Fondo Nacional de las Artes. Esta eliminación de trabas agilizará la venta de arte contemporáneo a coleccionistas e instituciones extranjeros, pero alcanzará también a obras que el Estado podría juzgar irremplazables para el patrimonio del país, a partir del criterio de un consejo, cuya firma era requerida. Un ejemplo: el famoso bombardero con su Crucifixión de León Ferrari, propiedad de la Fundación que crearon sus herederos, podría ser comprado por un museo del exterior, por el simple acuerdo de un precio.

No fue el Secretario Cifelli quien dio el preanuncio. En su mensaje ante el Consejo de las Américas, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reveló algunas de las primeras medidas de liberalización del comercio en general. Eligió por segunda vez un ítem cultural sensible para precisar su punto. "Exportar una obra de arte es un verdadero incordio; hay que ir al Ministerio de Cultura (ya no hay tal ministerio, hoy es una secretaría). Y si el artista murió hace más de 50 años, el Estado debe decidir si quiere comprar la obra", explicó. Esto es efectivamente así, como en gran parte del mundo... En España, por ejemplo, solo se debe autorizar previamente obras de más de 100 años y de valor superior a 100 mil euros, lo que no es en absoluto sideral en el mercado europeo.

"La idea es desmalezar, no buscar que eso funcione mejor, sino preguntar por qué eso está ahí", precisó el Ministro Stuzenegger, en referencia a las trabas comerciales. "No se trata de simplificar, sino de eliminar".

Cierto es que, en la historia reciente, las trabas para la exportación de arte contemporáneo tuvieron añadidos kafkianos durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Para los artistas activos, esto llevó a un aislamiento del mercado del arte. Creadores y ga-



Van Gogh. "El Zuavo", pieza que salió del país hace unos cuatro años.

bolescos para vender obra al exterior, al punto de que algunos marchands llegaron a instalar a sus artistas afuera, para que produjeran allí y vendieran libremente su obra.

Sin embargo, la operatoria se ha simplificado mucho, a través de un trámite online. Hasta hoy la Secretaría de Cultura es la que extiende la autorización para exportar, necesaria para el trámite aduanero. Eliminar esa autoridad de aplicación y eventualmente transferírsela a la Aduana sería un retroceso, coinciden los galeristas, dado que hoy tiene una modalidad eficiente, y personal entendido.

Alude Sturzenegger a la Ley 24.633, de Circulación Internacional de Obras Artísticas, de 1996, que requería de ese permiso de exportación definida por el Estado, a través de un consejo que debía ser convocado para evaluar si la venta, incluso entre privados, implicaba una pérdida de patrimonio.

La actual iniciativa libérrima podría **propiciar una "barata" de "bienes culturales"**, en momentos en que el cambio del peso favorece la compra por docena y el coleccionismo se ve afectado por la crisis. Procede del mismo economista – un "coloso", según el presidente Milei– que **anunció el cierre del Fondo Nacional de las Artes en diciembre**, una medida afortunadamente conjurada.

Subrayan las **fuentes de la Secre**taría de Cultura que esta vez se está trabajando de manera consensuada. El riesgo concreto es que las

#### Hay normas en todos los países con patrimonio destacado.

autoridades del área perderán la potestad de decidir qué obras no están a la venta por todo el oro del mundo. Las obras, particularmente las que tuvieran valor histórico para el país, quedaban sujeta a la opción de preferencia en la compra por parte del Estado o de coleccionistas residentes.

Los cambios básicos de este decreto son, primero, que elimina la posibilidad de que **el Estado o terceros puedan comprar la obra artística en forma compulsiva**, ya que se considera que esa medida es violatoria del derecho a la propiedad, o contra la libertad de los propietarios. Para ello, anula el trámite de permiso, disuelve el consejo y quita autoridad de aplicación, ya que se considera una traba burocrática. También flexibiliza las limitaciones entre particulares para la forma de transportar las obras, siempre que sea en los términos que se acuerden entre el transportista y el privado.

Para algunos, la supresión de este consejo de autoridades podría ser una medida con dedicatoria. De hecho, el país viene de pérdidas graves. En 2020 la familia Blaquier había exportado "temporariamente" El Zuavo, de Van Gogh. Y a comienzos de 2023 trascendió que otras 10 obras de maestros europeos de la Colección Blaquier habían salido en 2022 rumbo a Luxemburgo con otro permiso de "exportación temporaria". Nunca regresaron. Incluía cuadros de Van Gogh, Cézanne, Monet, Renoir, Degas y Gauguin, valuadas en más de US\$350 millones. Los herederos seguirían en falta con la Aduana, a la que deberían una multa cuantiosa en caso de que lo hayan vendido. La exportación temporaria dura un año como máximo. Una desregulación sencilla sería prolongar el tiempo permitido para la exportación temporaria.

Todavía quedan decenas de obras magistrales en esa pinacoteca. ¡Atención!, es la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene a su cargo toda el área de Aduana y también ya bajo su alademorará pocos días en salir en el Boletín-la Secretaría de Cultura.

Curiosamente, no fue un gobierno democrático sino la **dictadura** de Jorge R. **Videla** la que estableció la prohibición de exportar arte, con independencia de si era contemporáneo o histórico y de la nacionalidad de su creador.

A caballo entre el desintegrado gobierno de Isabel Perón y el golpe, el país logró la recuperación de parte de la Colección Santamarina, la cual había viajado sin el debido permiso para salir a remate en Londres. Funcionarios de Cultura viajaron de inmediato y, ante el escándalo, esta familia de origen patricio decidió donar un lote valioso al MNBA. Las piezas pueden verse en el Museo. Así se estableció la prohibición.

esto llevó a un **aislamiento** del que el cambio del peso favorece la mercado del arte. Creadores y ga- compra por docena y el coleccio- leristas recurrían a **atajos rocam-** nismo se ve afectado por la crisis. **ceros puedan comprar la obra ar-** Para fines de los 80 las necesida- cepción válida; la eliminar del compra des de exportar obra crecen y se collaboration del compra por docena y el coleccio- se considera que esa medida es vio- mienza a trabajar en una nueva ley tro de varias semanas.

de circulación. Además, la nueva legislación elimina el asunto de la nacionalidad del artista. Los asesores que trabajaron en la ley modificaron también la original veda, obra previa a 20 años, y la llevaron a medio siglo, siguiendo legislación de otros países señeros en el tema.

El galerista Mauro Herlitzka, que participó en el trabajo previo a la Ley actual, de los 90, observa: "La circulación de obra es libre porque está expresa en la nueva Constitución de 1996. Pero se establecen consideraciones para proteger el patrimonio histórico y esencial irremplazable, come el arte precolombino y colonial. El Estado puede reservarse derechos de no exportación. Debe publicar un edicto para informarlo, confiriendo un año de plazo para permitir a otros privados que la compren o a benefactores eventuales que quieran donarla a una institución de su preferencia. Pero de ningún modo el Estado está obligado a comprar las piezas (en referencia a la "compra compulsiva mencionada por Sturzenegger). Por otra parte, la ley de expropiación es constitucional)."

Agreguemos que todos los países que cuentan con patrimonios culturales destacados tienen esta clase de regulación; de hecho, muchas obras europeas ni siquiera

#### Obras sacadas con permisos temporarios no volvieron.

son cedidas para exposiciones. Los países saben que ese conjunto de "bienes culturales" existe también como sinónimo de nacionalidad, y "marca país". Así, el estatal National Trust británico, uno de los modelos argentinos, está obligado a difundir aquellas obras que se pretende vender y convocar al auspicio de donantes. Los museos de Brasil todavía sangran en público por haberse distraído y que emigrara Abaporú, la obra de Tarsila do Amaral, hoy propiedad de Eduardo Costantini. Los mismos lamentos podríamos lanzar nosotros al ver el conjunto Ciudad Hidroespacial, de Gyula Kosice, hoy exhibida en el Malba, excepcionalmente cedida en préstamo por el Museo de Arte Contemporáneo de Houston, su propietario. Otro ejemplo regional de este celo conservacionista: cuando se hizo la muestra de Remedios Varo en el Malba, en marzo de 2020, cada tela viajó a Buenos Aires por separado, para evitar una pérdida total en caso de accidente aéreo, y acompañada en el vuelo por un custodio "personal".

En su esencia, estas previsiones buscan conservar el patrimonio de los argentinos para sus ciudadanos. Fuentes de la Secretaría de Cultura deslizan que aún hay margen para revisar y establecer alguna excepción válida; la eliminación de la ley no estará en vigor hasta dentro de varias semanas.

# PRIMER SEMANA ANGUS PRIMAVERA EN CAÑUELAS

Te esperamos en nuestro nuevo Centro de Remates y Exposiciones Angus en Cañuelas.







Semana ANGUS primavera

45° EX

EXPOSICIÓN NACIONAL ANGUS DE PRIMAVERA

24°

EXPOSICIÓN DEL TERNERO ANGUS **CON LA FUERZA DE** 



DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE NUEVO CENTRO DE REMATES Y EXPOSICIONES EN CAÑUELAS

MAIN SPONSORS:





SPONSORS:





Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca







ACOMPAÑAN:





AEROLÍNEA OFICIAL:



Sociedad 40 CLARIN – DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

Manuel Lozano es director de la Fundación Sí. Apunta a la educación para evitar la pobreza. "La culpa no construye. Hay que hacer", afirma.

### "Mirar al otro en situación de calle es reconocerlo como ser humano"



#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

on Manuel Lozano, la charla sobre las cifras de pobreza y el desmesurado aumento de jóvenes durmiendo sobre cartones en situación de calle terminará en el que parece ser el meollo de todos los problemas de la Argentina actual: la voladura en mil pedazos del sistema educativo. Bien lo sabe el director de la Fundación Sí, que en dos o tres palabras desanda el camino que va de los que están "en calle" a la "falta de oportunidades que debieron enfrentar" y la urgencia de atajar "todo eso desde antes". Lozano y 3.000 voluntarios buscan a lo loco ese "antes". La fórmula que encontraron es asistir a "personas en calle" y evitar, al mismo tiempo, que más jóvenes terminen en esa situación. El sistema de residencias universitarias que montó para albergar egresados de escuelas rurales tiene una década de vida y 22 casas. La intención: "Que los pibes vivan cerca de la facultad y tengan todo cubierto. Pero vimos que no alcanzaba. Los pibes lloraban arriba de los libros porque no habían leído nunca más de dos páginas seguidas". Sumaron tutorías. Un sistema con voluntarios docentes ad honorem.

Hablando de educación, ¿cómo llegó Lozano hasta acá? A los 17, cuenta, nada era tan claro: "Quería hacer mil cosas. Me gustaba mucho Psicología, pero sentía que era muy sensible y no iba a poder escuchar los problemas de la gente sin llorar. Dije 'podría ser abogacía', pensando en la justicia".

-Hace poco se podía descansar en que "universidad pública, hay", pero al problema de acceso ahora se le sumó una crisis presupuestaria enorme.

-Si bien la Fundación tiene varias inicia-



Lozano. La Fundación Sí tiene un programa de residencias universitarias.

tivas, en realidad, es una sola. Empezamos a recorrer la calle de un modo asistencialista. pero después dijimos "se puede hacer algo más que entregar un plato de comida caliente". Para dar herramientas que puedan representar un laburo a la persona, era necesario intervenir antes. Hoy ya tenemos 75 profesionales egresados. Desde ya que defendemos la educación pública, pero más allá de la cuestión presupuestaria -que hay que pelearla-, es urgente acortar la brecha entre el secundario y la universidad. Es la gran complicación. En la pandemia se amplió y hoy los chicos no tienen los conocimientos que la universidad exige.

-Evitás hablar de política pero es difícil evadir la pregunta: el poder cambia de signo político y ni los problemas en educación ni el aumento de la pobreza encuentran solución. ¿Es desinterés? ¿Incapacidad?

-No sé si tengo la formación para responder. Sin embargo, tengo 40 años y vi cómo fuimos pasando por distintas gestiones y el problema persiste. La brecha se sigue ampliando. Aun si ves a alguien poniendo toda la garra, resulta que tenía que tener todas las herramientas y solo tiene dos. Entonces decís,

¿cómo puede jugar el juego con tan poco? Es súper delicado. Lo que sé es que en estos días estamos entrevistando a los postulantes de las residencias universitarias para el año que viene y las cifras son alarmantes. Es muy heavy. Desde lo académico hasta lo emocional. En particular, por la crisis en salud mental. Es desgarrador. Ves las fichas de salud y encontrás pibes con ataques de pánico, de ansiedad, intentos de suicidio... Son muy chicos para estar pasando

#### -Una escena usual es esa en la que uno va caminando y, al ver una persona en situación de calle, retira la mirada. ¿Qué pensás?

-(Piensa) El tema de la mirada duele. Quizás no podés dar una mano hoy pero no significa que no los puedas mirar, saludar, responder. Aunque parezca una locura, mirar al otro es reconocerlo como ser humano. Si hay algo común a estas personas es esa historia de profundo dolor y abandono. Volverlas a colocar en el lugar de seres humanos es importantísimo.

-En el radio metropolitano, hace un tiempo abundan los pibes quebrados de 20 o

#### 30 durmiendo en el piso. En muchos, la sensación de culpa es inmediata, pero se reprime y no lleva a nada.

-Quedarnos con la culpa no construye. Igual que enojarnos. El tema es hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como integrantes de la sociedad. Por supuesto-no voy a ser inocente- esa responsabilidad cambia según el rol social.

#### -A veces se dice que las personas en situación de calle prefieren seguir...

-Eso lo escuchamos en las recorridas pero no es un acto de voluntad. Son frases dichas por alguien que está muerto de miedo, que sufrió toda su vida, que fue víctima de abandono, de violencia. En la calle se escuchan las historias más desgarradoras. Son personas aterradas. No es que quieran dormir en la calle. Muchas veces no se sienten merecedoras de otra oportunidad. El vínculo con otra persona es lo único que los puede hacer ponerse de pie.

#### -Hablaste de la bronca que no conduce a nada. El enojo es recurrente, si la persona que monta su vida en un sitio urbano fijo lo hace justo en la puerta de tu casa. ¿Cómo podrían ser más productivos estos sentimientos?

-Desde luego que uno tiene que ponerse en el lugar del otro. Si cada día llevás a tu hijo a primer grado y hay alguien en situación de mucho consumo por el que todas las mañanas te encontrás con la vereda sucia y vomitada, se entiende: no querés que tu hijo pase por ahí. Pero el tema es cómo hacemos para reinsertar a esa persona. Es complejo y difícil; una problemática con millones de aristas. El que está en la calle, ya se cayó de todos los lugares. No puede caer más abajo. Es crudo decirlo, pero más abajo de la calle está el cementerio. No hay más abajo que eso. Ahora bien, ¿hay que justificar todo? No. Digo: intentemos entender. Entender nos permite pensar más abiertamente opciones y salidas.

#### -Es un momento difícil para lograr compromiso. ¿Qué les dirías a los más jóvenes para engancharlos?

-El desafío que te toca es ver qué vas a hacer con la realidad en que vivimos y entender que cualquier cambio lleva su tiempo. No hay resultados inmediatos.

#### -Quizás a la clase política le venga bien un mensaje directo como ése.

-(Risas) Puedo sonar naive, pero les diría que fueran responsables del lugar que ocupan. Y que lo dejen todo. Es lo mismo que me digo a mí mismo. Hay que accionary hacer.

Para voluntariado y donaciones, consultar online a Fundación Sí. Por tel.: (011) 4775-6159. Y info@fundacionsi.org.ar ■

#### Más noticias del día

Anime-con

#### Todo sobre Anime y Manga, en Palermo

Anime-con es una mega convención de Anime, Manga, Cosplay y cultura japonesa que se realiza en el país, producida y diseñada por Yamato Producciones y Editorial Ivrea. Incluye shows, juegos, concursos, stands con productos y gastronomía, entre otras manifestaciones de la cultura asiática contemporánea. Arrancó el viernes y cierra hoy, de 12 a 20, en Costa Salguero.

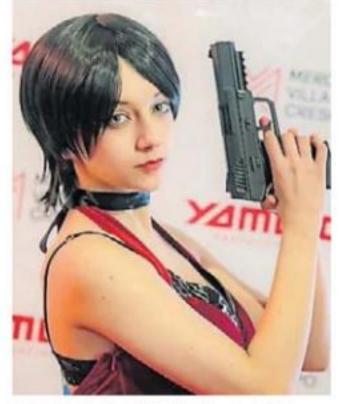

Conceptos y normas

#### Curso sobre género y trabajo

Organizado por la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se realizará el curso "Género y Trabajo" desde el 3 de septiembre. Tratará sobre las novedades en conceptos y normas y se brindará de modo virtual a lo largo de seis encuentros. Para más información escribir al correo electrónico: Como en Japón. En la movida. secretaria@smtba.org.ar subsuelo, Puerto Madero.

De la UCA

#### Doctorado para el cardenal Tolentino

La UCA otorgará el doctorado honoris causa al cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, por su relevante trayectoria eclesiástica y académica. El acto, que incluirá una conferencia magistral, será el jueves, a las 11, en el auditorio San Agustín, Av. Alicia M. de Justo 1300,

### Homenaje a San Martín, desde la Catedral hasta Palermo

En el 174° aniversario de la muerte del Libertador, los Granaderos trasladaron la llama votiva hasta la sede de su Regimiento. Allí estuvo el presidente Milei.

Un día después de su participación en la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, en el edificio Libertador, el presidente Javier Milei estuvo en otro acto junto a los militares. Fue anoche en el encendido de la llama votiva que organizó el Ministerio de Defensa, al conmemorarse el 174° aniversario de la muerte del Libertador, General Don José de San Martín.

Pocas horas antes el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la presencia de Milei en el acto señalando que el mismo "llena de orgullo" al país. Fue la primera visita de Milei al Regimiento de Granaderos a Caballo, en la avenida Luis María Campos. El presidente estuvo acompañado por los ministros Luis Petri (Defensa) y Diana Mondino (canciller).

Antes de este acto, los Granade-



Partida. El ministro de Defensa, Luis Petri, junto a los Granaderos en la Catedral Metropolitana.

ros realizaron el traslado de la antorcha por las avenidas de la Ciudad, desde la Catedral Metropolitana-donde se encuentran los restos del Libertador-hasta los históricos cuarteles en Palermo. "El Presidente de la Nación Javier Milei agradece la invitación del Ministerio de Defensa de la Nación para participar de la ceremonia de encendido de la llama votiva en conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, a la que asistirá con la alegría de saber que eventos como este llenan de orgullo a la Nación", había escrito Adorni en las redes.

La recorrida en homenaje a San Martín se realizó con banderas de Argentina y comenzó en sobre la avenida Rivadavia, para enlazar luego con Alem. En Defensa señalaron que "el fuego de la llama votiva evoca el espíritu del General José de San Martín y es también un homenaje a aquellos soldados que participaron en el proceso de emancipación de nuestro país".

Entre los homenajes realizados ayer al Libertador estuvo el "tour virtual" por la casa de Boulognesur-Mer (Francia) donde murió en 1850. Fue a través del proyecto "San Martín en Europa" (www.sanmartineneuropa.org) que tiene como objetivo acercar al público la vida de San Martín en sus últimas décadas.■

### AGOSTO

EN REVISTA ELLE

YA ESTÁ EN TU KIOSCO



Sociedad CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

#### SOBREMESA DE MUJERES

### Feliz domingo para la juventud

#### **TERAPIA** ABIERTA



**Dalia Gutmann** Comediante



Día de las Infancias", "Día del niño", Día de la niñez", llamalo como quieras. Para mí el verdadero dilema a develar, es hasta qué momento se le hace un regalo a alguien pa-

ra este día. Intuyo, como adulta que soy, que el regalo que pensás para esa criaturita, puede ser bastante orientativo para darte cuenta. Por ejemplo, si pensás en regalar un triciclo, es probable que se trate de un infante. Si barajás la posibilidad de regalarle una moto.... mmmmm... O de repente te parece una buena opción una semanita en las termas, bueno, te quiero decir que sospecho que la criatura está pasadita de edad como para que le sigas festejando.

No recuerdo hasta qué edad me regalaron a mí para este día. Lo que sí me acuerdo es que mi mamá, que no era una fan del arte culinario, solía hacernos una torta en forma de barco con confites de colores para celebrar. Y eso lo transformaba en un día especial.

El día del niño para mí, era una especie que terminar de de bonus track de mi cumpleaños. Me sentía protagonista de la jornada. Con la particularidad que cuando salía a la calle, tenía que compartir mi protagonismo con los cientos de chicos que me cruzaba ese día. Y si había alguien repartiendo globos en alguna parte de la ciudad, me embolaba un poco tener que hacer una fi-

la con el resto de los "homenajeaditos" en mi día, para recibir el mío.

Y otro dilema: ¿A qué niños uno tiene que hacerle un regalo? Si tenés hijos, a ellos seguro que sí. ¿A los sobrinos? ¿A los nietos? ¿al vecinito? ¿Hasta dónde llega el radio del compromiso de llevar un re-

galo para éste día? En el día del niño suelen existir históricamente distintos tipos de "regaladores": Está el que se las ingenia para averiguar de alguna manera-sin cartita

a Papá Noel mediante-qué quiere el chico o la chica, e intenta regalar eso.

También está el que no le importa nada, y sin consultar se aparece con una batería con palillos, que los adultos responsables a veces hacen desaparecer inmediatamente para no tener problemas con los vecinos del edificio.

En algunos casos está el familiar millonario que cae con el juguete importado, o el que no tiene un mango o es medio ratón y te regala ese juguete lleno de PVC. O la intelectual que regala "Borges para niños". O el que se resiste a los avances tecnológicos e insiste en regalar juegos de mesa. Y en este punto me voy a detener.

Soy de esas personas que creen que todo tiempo pasado fue peor. Que por lo general, a pesar de las resistencias, las cosas suelen





¿A qué niños uno tiene que hacerle un regalo hoy? Si tenés hijos, a ellos seguro sí. ¿A los sobrinos? ¿Nietos? ¿Al vecinito también?

armarlos vos. Te llega la planchuela, y vos para jugar tenés que estar armando las fichas, pegando las calcomanías... Esto antes no pasaba, chicos. Antes te venía el juego entero listo para jugar.

Y ya que estamos comparando aquellas épocas en las que los niños teníamos juegos de mesa como la gente, y en la que en los recreos las chicas solíamos jugar al elástico, al tinenti, o a cambiar papeles de carta... ¿Alguien entiende en qué momento los niños dejaron de decir "No vale" y empezaron a decir "No se vale"? ¿qué es ese SE en el medio que no tiene nada que ver?. Ni siquiera son de la época del Chapulín Colorado como para poder justificarlo de algún modo... Y ¿cuándo dejaron éstos chicos de decir "Un, dos, tres, va" para decir "Y va Ya" ¿De dónde salió "Y va Ya"?.

Tampoco entiendo bien en qué lugar queda el festejo de aquel niño que todos llevamos dentro. ¿Para cuándo el día del niño de alma? Ese que cuando va a acompañar a algún infante a un pelotero, a una cama elástica o a tirarse de algún trampolín, muere por ponerse en la cola y tirarse también. Y para que los niñitos y los padres de esos niñitos no nos miren con cara de ¿Qué hace esta señora acá?, reprimimos el impulso.

El otro día leí que uno de éstos lugares fascinantes con enormes camas elásticas, toboganes y juegos, puso un horario exclusivo para mayores de 18 años. Me parece genial.

Y además los mayores no necesitamos que nadie nos tenga que llevar para poder ir, excepto el niño que siempre llevamos dentro que también quiere jugar, y está esperando que lo habilitemos.

Así que tal vez hoy no, para no sacarles protagonismo a los niñitos cronológicos en su día, pero cada tanto también hay que autohomenajear al niño de alma que vive en cada uno de nosotros y está ávido de aven-

turas.

MARIANO VIOR

**DISFRUTÁ LOS MEJORES** BENEFICIOS



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 @ @







Sociedad 43

### La bebé récord cumplió diez años

CONTÁMELO OTRA VEZ

Guinness.

Mara Resio mresio@clarin.com



Mamá, eres lo máximo", dice el cartel que tienen a sus espaldas Yanina Daiana Aquino (10) y su mamá, Mónica Roxana Coronel (50), mientras se ríen y arman planes para hoy, **Día del Niño**. La historia de ellas se conoció porque la nena nació con un óvulo congelado durante 14 años y entró al récord

Pese a que pasó una década desde su nacimiento, Yanina mantiene el récord en Argentina. Aunque hay un caso muy conocido en Estados Unidos: en 2022 nacieron mellizos de embriones que habían sido congelados en 1992, es decir, que **estuvieron criopreservados 30 años**.

Hace 25 años, Mónica y su difunto marido Eleuterio Aquino hicieron -con mucho esfuerzo económico- un tratamiento de fertilidad que no les dio resultados. **No bajaron los brazos.** Pese a que en esa época casi no se usaba el congelamiento de óvulos, **ella congeló seis**. A los cuatro meses, las vueltas de la vida sorprendieron al matrimonio cuando Mónica quedó embarazada de forma natural de Nicolás (24).

Llegó la crisis del 2001 y Eleuterio se quedó sin trabajo. "Fuimos a la clínica Halitus y les comentamos que no podíamos pagar para que los óvulos siguieran congelados. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que iban a mantenerlos", dice en diálogo con Clarín. Gracias a eso, la familia cumplió su sueño: sumar un nuevo integrante.

Con el paso de los años, Nicolás les reclamaba a los papás dejar de ser hijo único. "Yo le contestaba: 'Sale caro'. Pero con ayuda del médico Sergio Pasqualini se pudo", recuerda la mujer desde el living de su casa en Victoria, GBA, junto a sus dos hijos.

Dos óvulos se descongelaron y fertilizaron y solo uno se desarrolló. En ese momento, no se sabía si los óvulos criopreservados durante más de 10 años iban a servir pero **el médico les propuso intentarlo**.

Si no funcionaba, tendría que hacer todo el tratamiento desde cero y para conseguir el dinero iban a tardar mucho. Ella pisaba los 40 años. **Para Mónica**, **usar sus óvulos congelados "era su última chance".** 

Tras la transferencia del embrión, Mónica hizo reposo y al volver a trabajar a la escuela, donde hoy es bibliotecaria, le bajó la presión. "Pensé: 'Estoy embarazada'. Lo presentí porque con mi primer embarazo también me había bajado la presión", relata. "Les pedí tanto a la Virgen de Luján y a la de San Nicolás. Fui caminando. Mi marido no creía. Pero cuando quedé embarazada, cumplió y caminó hasta Luján. Fue mucha lucha pero valió la pena", afirma.

Sus hijos "son sus amores" y "le dan fuerzas cada día". La pérdida de su marido golpeó a su familia. Eleuterio falleció a los 57 años por cáncer de estómago, luego de dos años de conocer su diagnóstico.

Yanina tenía 5 años cuando su papá se enfermó. Ahora, con 10, cursa quinto grado y sus materias favoritas son **inglés y arte**. "Me encanta pintar y armar mini muñequitos de papel. También ir a natación



Juntas. Yanina y Mónica, su mamá. Su hermano Nicolás va a la facultad y el papá falleció. Hoy los tres harán tortas fritas. MATÍAS CAMPAYA

Yanina entró al Guinness al nacer de un óvulo congelado por 14 años. "La lucha valió la pena", afirma la mámá. Cómo será su Día del Niño.

y jugar a los juegos en la computadora", dice mientras agarra los muñecos de papel que va a pintar. Su hermano controla que Yanina juegue solo con personas que conoce. Nicolás estudia la Licenciatura en Ciencias de la **Computación** y este año comenzó a trabajar como programador en Mercado Libre, porque la economía del hogar se complicó luego de la muerte del papá. Su madre trabaja a la mañana en una escuela y a la tarde, en otra.

Cuentan con el apoyo del papá y los her-

manos de Mónica, que viven en el mismo terreno, donde cada uno tiene un departamento pequeño. Hoy los tres lo pasarán en su casa. "Nos gusta cocinar con mi mamá. Hacemos tortas fritas, ella las fríe. También tortas que decoramos", cuenta Yanina mientras abraza a su madre. Ese gesto borra el dolor, la angustia y la frustración. La búsqueda de Mónica fue larga pero finalmente hoy le sonríe a su hija.

Son muchas las dudas que se generan entorno al **congelamiento de óvulos**. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un tratamiento que se debe abonar.

"El procedimiento cuesta entre 3.000 a 5.000 dólares y su mantenimiento anual varía entre los 300 y 500 dólares", explica Sergio Papier, especialista en medicina reproductiva y CEO de Cegyr. Y aclara: "El congelamiento de óvulos se validó clínicamente en Estados Unidos en 2012. Desde ahí en todo el mundo creció paulatinamente, también en Argentina. Hasta que con la pandemia el crecimiento fue exponencial".

Sin embargo, **la crisis económica de este año cambió la tendencia**. "En estos últimos tres meses paró el crecimiento, y en julio y agosto comenzó a repuntar", sostiene a este diario.

Lo que sí se mantiene es que son cada vez más jóvenes las mujeres que consultan y congelan. Para el obstetra y ginecólogo, lo ideal es congelar antes de los 30 años en términos de cantidad, no calidad de los óvulos. Tiempo atrás, recomendaban congelar antes de los 35. Papier vincula la pérdida más rápida de la reserva ovárica con "los hábitos, las emociones y el medio ambiente".

En el caso de Mónica, el médico que la atendió, Sergio Pasqualini, recuerda que congeló sus óvulos a los 25 con la técnica lenta.

El procedimiento consiste en hacer que la temperatura descienda poco a poco, al mismo tiempo que se deshidrata la célula con el uso de los crioprotectores.

Hoy, en cambio, en día se usa la técnica rápida. Se deshidrata la célula que se quiere congelar **a menos 196 grados centígrados** para evitar el daño celular.

Otro dato a tener en cuenta sobre el tratamiento es que "los óvulos congelados pueden destruirse o donarse", explica el CEO de Halitus, a diferencia de lo que sucede con la destrucción de embriones que genera todavía polémica, pese a la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo habilita, y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N°27.610.

Por otro lado, en la actualidad, se volvieron clave las herramientas que brinda la **inteligencia artificial** para analizar la calidad de los óvulos.

"Antes no se podía medir, evaluar la morfología. También se pueden estudiar la calidad de los embriones", dice Papier.

Para el especialista, "el avance de la tecnología mejoró todas las etapas reproductivas". ■ Sociedad Sociedad

#### **CANDIDATOS AL PODIO**



COSMAS MWANGI BOI (KENIA)
Tercero del año pasado en Buenos
Aires, tiene 59:29 y es el mejor antecedente entre todos los participantes actuales. Fue el ganador de
la Stramilano 2023.



GERBA BEYATA DIBABA (ETIOPÍA)
Ya ganó hace dos años en nuestra
ciudad y ahora viene de marcar
59:38 en Ras-al-Khaima (Emiratos Arabes, el 21k más rápido del
mundo) y 4° del maratón Milán.



RUTH CHEPGNETICH (KENIA)
Fue campeona mundial de maratón 2019 y dos veces ganadora
del maratón de Chicago. Tiene varias de las mejores marcas del
mundo en 21k y maratón.



BENARD BIWOTT (KENIA)
Su mejor registro es 59:44 del año
pasado en Santa Pola, España. En
esta temporada se destacó con
su tercer puesto en Nápoli
(59:47) y 4° en Berlin.

#### LA CONVOCATORIA

#### Con 4.100 extranjeros y gran crecimiento en la participación de las mujeres

- En total, hay 4.146 inscriptos de otros países, en su gran mayoría de Brasil.
- 13.500 corredores llegan de de Buenos Aires y otros 4.100 de otras provincias.
- Aumenta la participación femenina que alcanza en esta carrera al 43% de las inscripciones.
- También es interesante el rango de edades: 3.031 inscriptos menores de 30 años, 7.492 entre 30 y 39, 8.328 anotados de 40 a 49 años (es el rango de mayor edad), 4.774 (de 50 a 59 años) y 1.114 de 60 a 69. Y hay más de un centenar de mayores de 70.

Hay récord de inscriptos (25.000) para la prueba atlética más convocante de Latinoamérica, que se realiza el próximo domingo desde las 7.30.

### 19 figuras del atletismo internacional, otra vez en la Ciudad para los 21k

El 21k de Buenos Aires –la prueba atlética más convocante y de más alto nivel en calidad técnica de Latinoamérica- tendrá su nueva edición el próximo domingo 25 de agosto, con largada a las 7.30 en la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, con la organización de la Asociación Ñandú. Se aguarda un marco espectacular, tanto por el nivel técnico que tiene la prueba como por el récord de inscriptos -25.000-que aseguran una fiesta vibrante.

La prueba, que vuelve a contar con importantes figuras internacionales del atletismo y que incluye el Campeonato Argentino de Medio Maratón, se realiza en el mismo circuito implementado desde el año pasado, que atraviesa los barrios de Palermo, Norte y Centro de la Ciudad hasta emprender el retorno al punto de salida.

El 21k de Buenos Aires está incluido en el calendario de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) y en la última temporada, por su nivel técnico, la organización la destacó en **el top ten mundial**. Allí se establecieron numerosos récords –fue la primera en todo el continente donde se bajóla marca de 1 hora para el medio maratón entre los hombresademás de contar con una presencia masiva, que crece año tras año.

Los récords del circuito fueron logrados por atletas de primera línea mundial: entre los hombres,

59:05 del keniata Bedan Karoki (finalista olímpico y mundial) en 2019, mientras que el récord femenino de 66:10 fue conseguido por la ex recordwoman mundial, la etíope Ababel Brihane, en la carrera del año pasado donde también nuestra olímpica Florencia Borelli volvió a mejorar el récord sudamericano de damas con 1:09:28.

Además de figuras de nuestro país y Latinoamérica, ahora se encuentran inscriptos 19 corredores de las principales potencias del atletismo de fondo, Kenia y Etiopía. Entre ellos, cinco atletas con antecedentes debajo de 1 hora y, en

damas, una de las mejores corredoras del circuito, la keniata Ruth Chepngetich, campeona mundial 2019 en maratón.

La lista masculina es encabezada por otro keniata, Cosmas Mwangi Boi, quien el año pasado fue 3° en Buenos Aires con su marca personal de 59:29 y también ganó el medio maratón Stramilano con 59:40. Otro conocido que retorna a Buenos Aires es el etípe Gerba Beyata Dibaba, ganador del 21k de nuestra ciudad hace dos años y que ahora viene de conseguir su marca personal de 59:38 en Ras-al-Khaimah. También tienen antecedentes por debajo de una hora los keniatas Richard Yator (59:37 en 2023), Benard Biwott (59:44 el año pasado al ganar en Santa Pola, España) e Isaac Kipkemboi (en Copenhague).

Ruth Chepngetich –quien ya compitió en nuestra ciudad el año pasado y fue tercera con 1:06:18- es la estrella del sector femenino para esta edición. Además de conquistar el maratón en el Mundial de Doha, fue la vencedora de uno de los maratones "majors", Chicago, en 2021 y 2022. Y ganó otros importantes maratones como Nagoya y Dubia, además de quedar tercera en

Londres 2020. Tanto en medio maratón como en maratón cuenta con algunas de las mejores marcas de la historia: 1:04:02 para 21k –fue record keniata- en Estambul 2021 y 2:14:18 para el maratón en Chicago 2022.

Nueve de las mujeres inscriptas tienen antecedentes por debajo de 1:10 y entre ellas, junto a Chepngetich, se encuentran la etípe Nigsti Haftu Tesfay (1:06:17 en Valencia 201) y las keniatas Joyce Chepkemoi Tele (1:06:19 en Lisboa 2021) y Dorcas Jepchirchir Tuitoek, quien el año pasado obtuvo el medio maratón de Roma con su marca personal de 1:06:21, además de ganar el maratón de Hamburgo.

#### Se establecerá una estructura médica con más de 150 personas.

Los mejores latinoamericanos de la pasada temporada en el 21k vuelven ahora en busca de nuevas marcas: el argentino Ignacio Erario y el peruano René Champi.

Nuevamente la Asociación Ñandú ha dispuesto una importante estructura médica para atender a los corredores en cooperación con el sistema de Salud de la Ciudad. Incluirá 14 ambulancias, 8 motos de primera respuesta con DEA y otras 3 paramédicas, un minibus sanitario, un puesto médico avanzado, seis puestos de primeros auxilios y la participación de 150 personas entre médicos, socorristas y voluntaros.

El 21k es la antesala del Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires que se disputará el domingo 22 de septiembre. La prueba cuenta con el auspicio de Adidas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clarín, Turkish, Gatorade, Nestlé Agua, Dermaglós, Tropical, Mercantil, ENA, Arcor, Emergencias, BPlay, Grupo L y Granix. ■

#### **INGRESO POR AVENIDA TRIUNVIRATO**

#### La Expo Running, en Parque Sarmiento, entre el jueves y sábado

- La Expo Running, en la cual los miles de participantes podrán retirar sus kits y números, se desarrollará enre el jueves y sábado en las instalaciones del Parque Sarmiento (en un gimnasio se realizará la acreditación y en el otro se instalarán los 60 stands de las firmas auspiciantes, que desarrollarán todas sus activaciones.
- Los horarios de atención serán 10 a 18 (jueves y sábado),
   12 a 20 (viernes), y los participantes en la carrera retirarán los kits.
- Debido a la realización de la Expo, entre el jueves y sábado no se podrá utilizar la pista de ciclismo del Parque. La Asociación Ñandú, organizadora del evento, pidió disculpas a los ciclistas por este inconveniente durante esos tres días.
- El acceso a Parque Sarmiento tanto de autos como peatonal- se hará por la avenida Triunvirato.
- La organización ha dispuesto
   50 sitios de entrega de dorsales y remeras, para hacer más fluida

la circulación.

- El sábado a las 14 se hará la presentación de los atletas de Elite -incluyendo gandes figuras internacionales- en el auditorio. Estará a cargo del periodista Daniel Arcucci. Para largar en la zona Elite de la carrera están inscriptos 150 atletas.
- También el sábado a las 11 se transmitirá durante una hora por stream, en las redes del Maratón Buenos Aires, una previa del 21k conducida por Arcucci.

Sociedad 45

# El robo de una 4x4 a un capo narco terminó con dos hombres quemados vivos

La camioneta es del rosarino "Calavera" Pelozo. Las víctimas pertenecían a una banda de robacoches.

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Pocas muertes más horribles que ser quemado vivo.

Ese espeluznante final fue el que sufrieron Silvio David Vitullo (40) y Diego Fabián Segura (30) la tarde del sábado 10 de diciembre de 2022. Sus cuerpos fueron encontrados maniatados en la parte trasera de una camioneta Citroën Berlingo incinerada en la calle Chivilcoy, entre la ruta 16 y avenida Néstor Kirchner, en la localidad de Guernica (Presidente Perón).

Tremendo final y tremenda la historia detrás de sus muertes, que habrían sido ordenadas por Fabián Gustavo "Calavera" Pelozo (35) -un capo narco rosarino preso en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza- como represalia por el robo de una camioneta Toyota Hilux 4x4 que le pertenecía, ocurrido un tiempo antes, el 24 de noviembre.

Ahora, en un operativo liderado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y Gendarmería - que incluyó 25 allanamientos- se detuvo un grupo de soldados de Pelozo que participaron en los homi-



Macabro. A Vitullo y Segura los maniataron y los incineraron.

cidios y **se imputó a "Calavera" como autor intelectual de los crímenes**. Fueron **trece detenidos** de los cuales cuatro ya estaban presos. Sólo quedó un prófugo.

Además, en la misma investigacion-radicada en el juzgado de Carlos Vera Barros- se imputó a Pelozo y su banda del tráfico de casi media tonelada de cocaína (464 kilos) secuestrada el 1° de julio en el departamento de San Justo (Santa Fe) y de liderar una "asociación ilícita" que lavó millones y en la que participaron su suegro y su esposa.

Como frutilla de la torta, en una tercera causa, la madrugada de ayer se imputo también a Yanina Alvarado, hermana del capo preso Esteban Lindor Alvarado, del trafico de 32 kilos de cocaína. La mujer que estaba con prisión domiciliaria purgando una pena de 11 años de prisión por narcotráfico- ahora marcho a la cárcel.

El megaoperativo contra la estructura de Pelozo se preparó basándose en dos dictámenes paralelos en los que los fiscales Diego Iglesias, Matias Silabra y Matias Alvarez (de la Porcunar) y Juan Argibay de la Procelac pidieron el decomiso de autos de alta gama, una embarcación ("Reyna de Reynas") y el embargo de bienes por dos mil millones de pesos.

Dos detalles: Uno de los detenidos por el cargamento de la media tonelada de cocaína (Carlos Andrés Suárez) también había integrado el grupo que secuestró y mató a Vitullo y Segura. Y la Justicia cree que Pelozo manejaba la banda a través de un abogado que lo visitaba en Ezeiza y para el que ahora se ordenó la detención.

De estas tres acusaciones, sin dudas la más escabrosa es la del doble crimen. La camioneta estaba estacionada frente a la entrada de la cárcel y de ahí la robaron usando un sofisticado método: forzaron la cerradura y conectaron una computadora para encenderla y llevársela sin problemas.

La Hilux estaba allí debido a que un lugarteniente de Pelozo había ido a visitarlo al penal. Por lo que declararon luego varios testigos, estaba llena de dinero, drogas y lingotes de oro porque iba rumbo a Rosario. Al narco no le tomó mucho tiempo averiguar que detrás del golpe estaban integrantes de la banda de robacoches "Los Lindos", con cuyos jefes compartía encierro. Pelozo no se iba a dejar "mejicanear" así nomás.

El fiscal Álvaro Garganta -que comenzó el caso - trazó bien su perfil: "Se encontraría íntimamente vinculado con Esteban Lindor Alvarado (45), máximo rival de la banda Los Monos. Asimismo, el nombrado Pelozo sería mano derecha de un conocido narco boliviano que posee pedido de captura y vínculos con el grupo PCC".

Entonces empezó la cacería humana. Entre cinco y diez soldados
de "Calavera" Pelozo comenzaron
a "romper" todos los domicilios de
las principales bandas de ladrones
de autos de alta gama. Así llegaron
hasta "los Lindos". Bajo amenazas,
con secuestros y torturas, los rosarinos lograron que dos de los
miembros de la banda que estaban
en libertad convocaran a una reunión a Silvio David Vitullo y Diego
Fabián Segura.

La cita se pactó en el barrio El Triunfo, Villa Jagüel, en la localidad de Monte Grande, donde los dos "mecánicos" (que sólo habían adulterado los números de motor y chasis de la 4x4 de Pelozo) fueron emboscados y secuestrados. En aquel momento, el caso se relacionó con otros dos jóvenes.

"Sabíamos que los rosarinos estaban buscando a todos los de la banda", declaró un testigo de identidad reservada, según el cual la camioneta fue devuelta con todo lo que tenía adentro, más 40 millones de pesos de penalidad por haberse metido con Pelozo. Esto, en verdad, nunca pudo confirmarse como tampoco la versión de que el capo rosarino mandó a secuestrar al hijo de uno de los responsables del robo y el joven nunca apareció.

Dentro de la cárcel de Ezeiza también hubo represalias. Los jefes de la banda "Los Lindos", Elbio Emanuel Techera (31) y Rubén Alberto Báez (38), presos allí, fueron apuñalados y debieron ser atendidos en la enfermería del penal. ■



PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Llamados a Pedidos Públicos de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles CIUDAD DE ITUZAINGO - DEPARTAMENTO JUDICIAL MORON PEDIDO DE OFERTAS N° 38/24 Expte. 3003-662/2017

Locación con destino al traslado de los Juzgados de Familia n°s 1 y 2. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico *inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar*, hasta el día 12 de septiembre del corriente año, a las 11:00 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.

#### CIUDAD DE AVELLANEDA - DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA-LANUS PEDIDO DE OFERTAS Nº 47/24 Expte. 3003-1659/2013

Locación con destino al funcionamiento de dependencias judiciales. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico *inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar*, hasta el día 12 de septiembre del corriente año, a las 10:00 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.

#### CIUDAD DE SAN JUSTO, RAMOS MEJIA Y LOMAS DEL MIRADOR DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA PEDIDO DE OFERTAS Nº 39/24 Expte. 3000-2054/2023

Locación con destino al traslado de dependencias judiciales. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico *inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar*, hasta el día 12 de septiembre del corriente año, a las 10:30 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de Justicia.

Las Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales del llamado podrán obtenerse y consultarse en el sitio web del Poder Judicial -Administración de Justicia- (www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp).

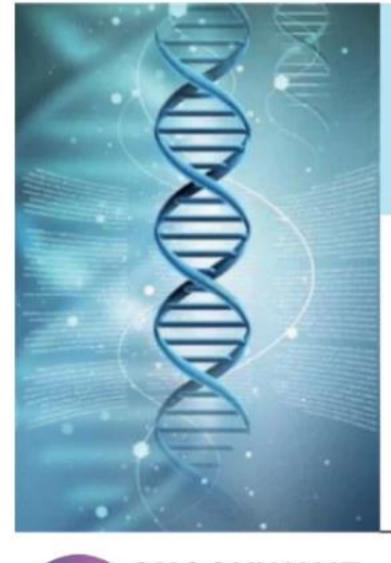

### DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS

Tratamiento médico mediante ondas de choque bajo control elas tográfico

Disfunción Eréctil

(fibrogénica, neurogénica, fuga venosa)

Enfermedad de Peyronie

Retracción peneana

Dolor prostático crónico

No invasivo - Indoloro - sin efectos adversos apto diabéticos - sin límite de edad



Turnos: 11-2878-4060 Horario: Lunes a Viernes de 9 a 15 hs

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618. Piso 3° "A". CABA info@shockwaveargentina.com / www.shockwaveargentina.com

### Deportes

Liga Profesional de Fútbol

### River no supo cuidar la ventaja, Gimnasia empató y Gallardo se fue con un sabor agridulce de La Plata

El Muñeco cuidó titulares pensando en la Copa Libertadores. Luego metió cambios y se puso arriba, en el debut de Maxi Meza. A siete del cierre apareció la garra del Lobo para el 1-1 final.

#### **Análisis**

#### Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

En medio de la serie de octavos de final con Talleres de Córdoba, River tuvo que hacer una visita al Bosque de La Plata. La parada en la capital bonaerense, para jugar ante Gimnasia por la undécima fecha de la Liga Profesional, dejó un sabor agridulce para el equipo del *Muñeco*. Si bien no se fue con las manos vacías, no jugó un buen partido, sigue sin ganar como visitante en el torneo local y todavía tiene mucho por mejorar.

River presentó un equipo alternativo para jugar ante Gimnasia y se notó. Por más que la formación inicial de River haya contando con apellidos pesados, hay jugadores que necesitan rodaje.

Ya de entrada, a partir de una cuestión táctica, se percibió que a River se le presentaría difícil la tarde en la casa del *Lobo*. Es que hubo un intento en el primer cuarto de hora por jugar en campo rival, con Pablo Solari de punta junto a Adam Bareiro y los mediocampistas más adelantados, pero no se dio.

River no pudo imponer condiciones y tuvo que espejarse con Gimnasia porque perdía la mitad de la cancha. Entonces, Solari retrocedió para armar un 4-1-4-1, que se transformaba en 4-2-3-1 cuando Aliendro bajaba para ayudar a Peña y Nacho se cerraba para tratar de generar fútbol y dejarle la banda derecha al tándem Boselli-Solari. Pero sufrieron por ese sector, sobre todo con Domínguez.

River no hacía pie en el medio en la primera parte. Gimnasia se lo copó y así se adueñó de la pelota, a la cual le dio mejor destino que su ilustre rival. Y si no se fue con ventaja al entretiempo fue por la actuación de Jeremías Ledesma, que tuvo varias intervenciones para evitar la caída de su arco. Conan voló para sacarle un remate de afuera del área a Fernández, se quedó con otro de Salazar, uno más de Domínguez y estuvo atento y rápido para cortar dos pases filtrados, uno con los pies, fuera del área, y otro con las manos, dentro de ella.

Domínguez había podido vencerlo luego de un gran contragolpe, en el que Pata Castro ubicó a Salazar, quien le ganó a pura velocidad las espaldas a Casco y tiró el centro para que el picante extremo izquierdo la empujara, pero estaba apenas adelantado.

Al equipo del Muñeco le costó el partido. Y la cara del entrenador de River lo reflejó. Los gestos del rostro de Gallardo fueron elocuentes y manifestaban el malestar que el técnico sentía por el desempeño de sus futbolistas. Y no le tembló el pulso para hacer tres cambios en el entretiempo. Mandó a la cancha a Maxi Meza, quien hizo su debut con la camiseta millonaria, a Rodrigo Villagra y a Franco Mastantuono. Y salieron Lanzini, Solari y Aliendro, uno de los dos titulares con respecto al encuentro en el Kempes. El otro fue Adam Bareiro.

Los cambios en River dieron resultado rápidamente. Dos de los que ingresaron participaron en la jugada de la apertura del marcador, tras una gran combinación entre Meza, Peña (metió un muy buen pase cruzado que clarificó la acción), Mastantuono y Nacho Fernández, quien definió de primera, aplicó la ley del exy, por su pasado en el Lobo, no gritó el gol.

Gimnasia sintió el golpe. Y se planchó. En tanto, River se sintió más seguro. Creció Peña y Mastantuono, abierto por la izquierda, aportó un toque distintivo.

Sin embargo, el equipo del Muñeco no aprovechó las circunstancias. Y Gimnasia, de a poco, volvió a meterse en el encuentro. Empezó a merodear el área de River. Con el empuje de Fernández, volante central, y las corridas de Domínguez. Hasta que Colazo metió un gran centro que le sobró a Funes Mori y Castillo apareció solo para definir y estampar el empate, que -como mínimo-, merecía.

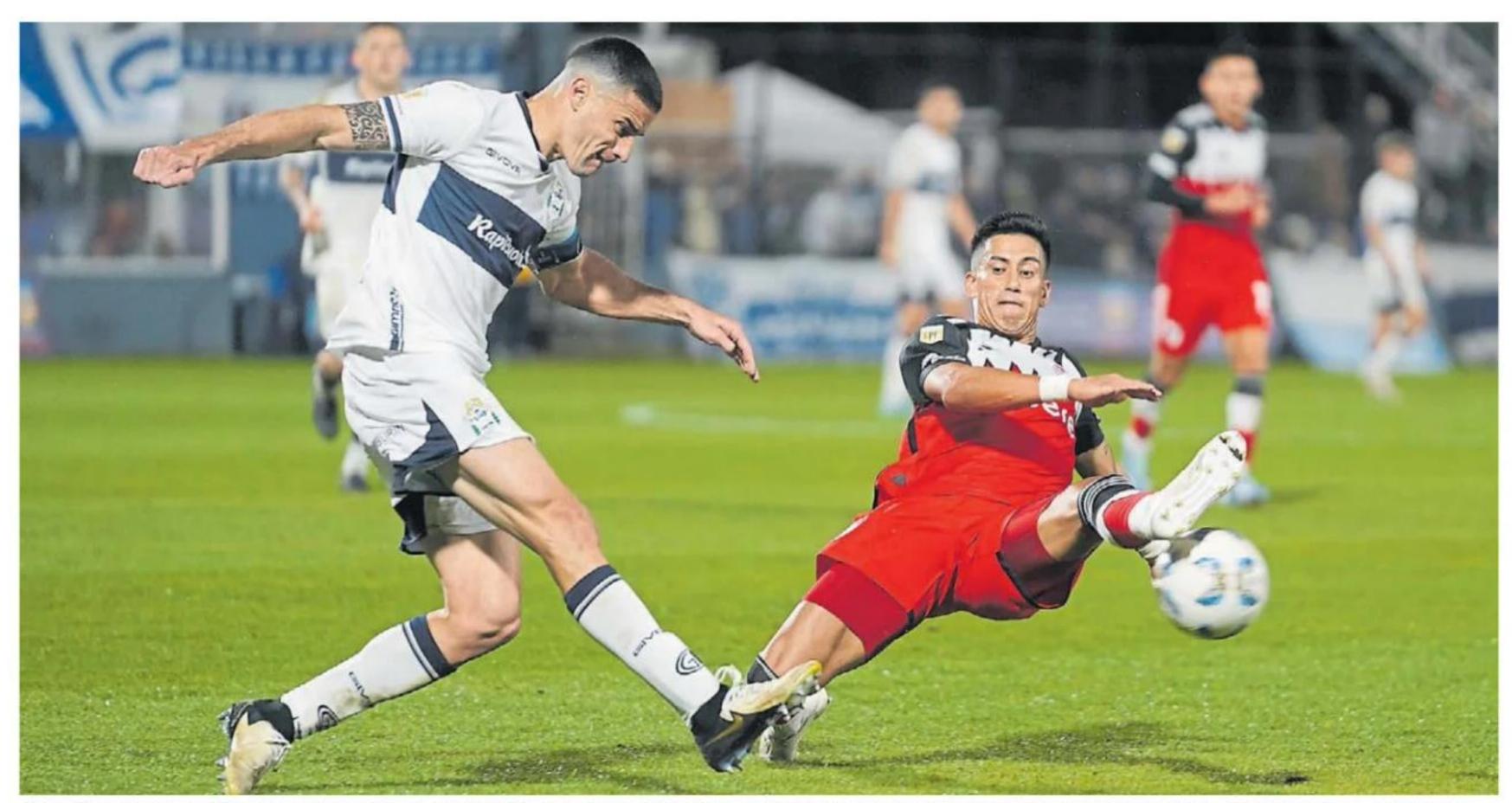

Sigue sin ganar como visitante en el torneo local. River volvió con un empate de La Plata. En la acción, Morales y Maxi Meza, que debutó dejando una buena imagen. MARCELO CARROLL



CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO ÁRBITRO: Hernán Mastrángelo 5

#### En detalle

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata. Goles: ST, 12m Ignacio Fernández y 38m Rodrigo Castillo.

Cambios: ST, 45m Maximiliano Meza (6) por Lanzini, Rodrigo Villagra (5) por Aliendro y Franco Mastantuono (6) por Solari, 20m Matías Abaldo (6) por Salazar, 21m Claudio Echeverri (5) por Ignacio Fernández, 23m Matías Miranda (6) por Castro, 27m Agustín Ruberto por Bareiro y 34m Santino Primante por Garayalde. Amonestados: Martín Fernández, Peña y Boselli.

#### LOS 500 DE GALLARDO

Marcelo Gallardo llegó a los 500 partidos como entrenador. Entre Nacional de Montevideo (39), River (428) y All Ittihad de Arabia Saudita (33), el Muñeco acumula 267 triunfos, 124 empates y 109 derrotas. Es decir que cosechó el 62% de los puntos en juego.

#### **FUE MUY APLAUDIDO**

#### Nacho Fernández, entre el cariño por Gimnasia y el presente

Nacho Fernández fue aplaudido de principio a fin en el Bosque. Aun después de haber hecho el gol de River, el cual no gritó porque Gimnasia sigue en su corazón. A tal punto que dejó la puerta abierta para volver antes de finalizar su carrera. "Como siempre digo, tengo un gran cariño por el club y muchos familiares acá. Pero estoy en River y me debo a esta camiseta. El día de mañana pienso volver a Gimnasia, aunque nunca se sabe qué puede pasar", afirmó el volante de 34 años, al que le queda un contrato en la institución de Núñez hasta fin de 2025. Y sobre el desarrollo del encuentro, comentó: "Tuvimos momentos en los que jugamos bien pero todavía nos falta. Nos pusimos en ventaja y no supimos mantener el resultado. Tuvimos una situación para ampliar el marcador, no lo hicimos y nos terminaron empatando". Y agregó: "Hay que seguir trabajando. Queremos pelear todos los campeonatos y esperemos seguir mejorando ya que todavía no encontramos el juego fluido que pretende Marcelo (Gallardo)".

### El clásico entre Boca y San Lorenzo está condicionado por las copas

Se enfrentan hoy, pero reservando titulares por los choques de Sudamericana y Libertadores de la semana.

El domingo abrirá con un clásico y cerrará con el puntero. En el medio, habrá un partido en la pelea de arriba y otro en la lucha de abajo. En definitiva, todos tienen un objetivo en la 11ª fecha.

Boca y San Lorenzo es un viejo duelo que se disputa desde el 7 de noviembre de 1915, cuando el equipo azul y oro se impuso por 5 a 0. Desde entonces, se enfrentaron 212 veces con 83 triunfos azulgranas y 76 xeneizes. En 1990, cuando se produjeron incidentes en la Bombonera que terminaron con la muerte de Saturnino Cabrera, el Tribunal de Disciplina les dio por perdido el partido a los dos.

En cuanto al presente, los dos clubes están enfocados en las revanchas de la Copa y, curiosamente, ambos planteles deberán viajar a Belo Horizonte esta semana para jugar contra Cruzeiro y Atlético Mineiro por la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente.

Diego Martínez no paró ningún equipo en la previa, toda una novedad. No obstante, se sabe que Sergio Romero, Cristian Lema, Frank Fabra y Edinson Cavani **no serán** de la partida, ya que no están en la lista de concentrados. Atajaría Leandro Brey, podría ser titular Aaron Anselmino y debutaría Ignacio Miramón.

En el aspecto dirigencial, Juan Román Riquelme espera el desenlace del mano a mano con Cruzeiro -este jueves- para definir si se baja o no del mercado de pases. Mientras tanto, espera resolver la situación de Nicolás Valentini, quien está colgado porque no renovó su contrato. El zaguero está en los planes de Fiorentina.

Leandro Romagnoli, en cambio, alineó un once que tendrá modificaciones. El Pipi guardó lo mejor para su excursión a Brasil, que será el martes. Sólo repetirán Facundo Altamirano, Gonzalo Luján, Elías Báez y Nicolás Tripichio.

En cuanto al plano institucional, el presidente Marcelo Moretti publicó un posteo en X en el que remarcó que "en menos de 8 meses hemos pagado millones de dólares para levantar todas las inhibiciones del fútbol y básquet que fueron generadas por la gestión anterior. En este tiempo redujimos el 21% del pasivo total y bajamos el déficit mensual operativo, que a partir de enero 2025 va a llegar a cero". Ocurre en tiempos de convulsión política en la tribuna.

#### El resto.

Huracán recibirá a Belgrano, que tiene la mente puesta en dar vuelta la serie con Atlético Paranaense y hará algunos cambios. Sarmiento-Tigre en Junín es un partido en el que se juega una auténtica final por la permanencia. Atlético Tucumán, encumbrado, recibirá a Estudiantes, que necesita recuperarse tras la caída ante Independiente.

San Lorenzo

Facundo Altamirano

Gonzalo Luján Johan Romaña Daniel Herrera

Elias Báez

Santiago Sosa Nicolás Tripichio Ezequiel Cerutti Sebastián Blanco Nahuel Barrios

Andrés Vomberga

DT: Leandro Romagnoli



No se fue conforme. Gallardo lamentó el empate. MARCELO CARROLL



Diego Martínez. DT de Boca.

**Estudiantes** Atlético Tucumán

El Decano no podrá contar con Joaquín Pereyra, transferido al Minnesota United de la MLS. Sin Ascacibar, suspendido, Kociubinski será volante en el Pincha.

Cancha: Atlético Tucumán. Arbitro: Andrés Merlos.





Romagnoli. DT de San Lorenzo.

Tigre Sarmiento

La tabla anual domina este encuentro. Mientras que Sarmiento tiene 21 puntos, Tigre suma 14 y está último. Será un mano a mano cerrado en tierra juninense.

Cancha: Sarmiento, Junín. Arbitro: Fernando Espinoza.



| Leand   | ro Brey      |
|---------|--------------|
| Nicolá  | is Figal     |
| Aaron   | Anselmino    |
| Marco   | os Rojo      |
| Marce   | lo Saracchi  |
| Tomás   | Belmonte     |
| Ignaci  | o Miramón    |
| Agusti  | in Martegani |
| Ezequ   | iel Zeballos |
| Milton  | Giménez      |
| Brian / | Aguirre      |
| DT: Di  | ego Martínez |
| Cano    | ha: Boca.    |
| Arbit   | ro: Pablo E  |

/arría.

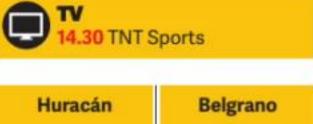

Se jugará en el Tomás Ducó, justo en el 100° aniversario de su inauguración. El Globo presentará titulares tras rotar en la Copa Ar-

gentina. El Pirata irá con cambios.

Cancha: Huracán. Arbitro: Yael Falcón Pérez.



48 CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 

#### Liga Profesional de Fútbol



Definió como un delantero. Kevin Lomónaco recibió en el área y patea al gol de zurda. Dos partidos, dos goles para el central. FERNANDO DE LA ORDEN

#### Independiente Rosario Central 33 Rodrigo Rey 20 Axel Werner 4 Federico Vera 4 Damián Martínez 6 26 Kevin Lomónaco 6 Miguel Barbieri 2 Joaquín Laso 24 Juan Giménez 15 Damián Pérez 21 Alan Rodríguez 5 Felipe Loyola 30 Tomás O'Connor 23 Iván Marcone 45 Kevin Ortiz 21 David Martinez 37 Elías Ocampo 19 Alex Luna 18 Francesco Lo Celso5 9 Gabriel Ávalos 22 Lautaro Giaccone 6 27 Diego Tarzia 44 Agustín Módica 5 DT: Julio Vaccari DT: Matias Lequi BUENO

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: **ARBITRO:** Fernando Rapallini

#### En detalle

Cancha: Independiente. Gol: PT 16m Lomónaco. Cambios: PT 31' Tobías Cervera (5) por Módica; ST Jaminton Campaz (6) por Lo Celso y Augusto Solari (5) por Ocampo, 15m Federico Mancuello (6) por David Martinez y Santiago Montiel (5) por Tarzia, 23m Facundo Mallo (6) por Barbieri, 33m Santiago Hidalgo por Luna, 45m Ignacio Maestro Puch por Ávalos. Amonestados: Damián Martínez, David Martínez, Tarzia, Marcone, Ocampo, Ortiz, Barbieri, Hidalgo y Mancuello.

### Independiente encontró en Lomónaco los goles que buscaba

Como ante Estudiantes, el defensor convirtió y así el Rojo sumó su segundo triunfo consecutivo. Llega al clásico con Racing con buen envión anímico.

#### **Análisis**

Con mucho suspenso Independiente jugó en su estadio con público pese a los desplazamientos en sus tribunas. Con una reducción del 50 por ciento en el aforo para los papeles (ver aparte), pero -como lo esencial, diría el Principito- es invisible a los ojos, el Rojo le ofrendó a su gente un triunfo -el tercero del campeonato-y el segundo como local, tras el único que había conseguido en Avellaneda en la quinta fecha.

El equipo de Julio Vaccari pareció jugar con el envión que trajo desde La Plata, dónde le ganó a Estudiantes la fecha pasada y consumó la primera victoria bajo la conducción del entrenador.

La primera jugada que lo puso cerca de abrir el marcador sucedió a los cinco minutos y nació con un taco del chileno Felipe Loyola para que Diego Tarzia controlara dentro del área y habilitara a Alex Luna, que intentó colocarla de primera y se le fue muy abierta.

En la segunda que protagonizó, lo logró. El goleador de la era Vaccari es Kevin Lomónaco que, como ante el Pincha, volvió a festejar. Fue a partir de un tiro libre que cruzó

David Martínez y que Loyola metió de cabeza al corazón del área, dónde el defensor la paró, se acomodó y eligió el lugar al que definió con la frialdad de los delanteros que meten goles..

Las cosas empeoraron para Central: Agustín Módica debió ser reemplazado después de chocar contra un cartel publicitario y el entrenador Matías Lequi quemó un cambio antes del final de la primera parte, que terminó con polémica cuando Fernando Rapallini amonestó a Elías Ocampo por una falta fuerte sobre Lomónaco, en la que todo Independiente pidió la

Lo mejor que le pasó a Central fue que se terminara el primer acto. Aunque la cabeza del Canalla está puesta en la Copa Sudamericana -el equipo titular en Avellaneda estuvo conformado por mayoría de suplentes-, el entrenador Matías Lequi puso en cancha a Jaminton Campaz y Augusto Solari, para jugar el complemento. El cambio de nombres fue efectivo, porque el equipo rosarino pasó de dominado a tomar las riendas paulatinamente y consiguió jugar lejos de su arco y más cerca del de Rodrigo Rey.



#### Aforo reducido, ¿pero 50%?

El Rojo confirmó de madrugada al público y pudo reorganizar el canje de entradas con reducción del 50% del aforo en la cabeceras. Eso sí, a simple vista no estaban la mitad de las tribunas vacías...

tiempo que Independiente pretendía ampliar la ventaja. Eso se tradujo en situaciones para ambos y amarillas para varios: hubo mucho roce y algunas faltas al límite.

Con el correr de los minutos, el

rencia que tenía en lugar de arriegar para ir por más. "Era lógico que íbamos a sufrir en la segunda parte porque ellos perdían y querían darlo vuelta, pero creo que también demostramos que si jugamos co-Central intentó la igualdad al Rojo empezó a cuidar más la dife- mo en el primer tiempo somos alcanzar los cuartos de final. ■

protagonistas", evaluó después Federico Vera, uno de los refuerzos habilitados recién en la fecha anterior. Sus dichos grafican perfectamente lo que pasó en el tramo final, cuando el Canalla se adueñó de las situaciones que convirtieron a Rey en uno de los jugadores de mayor protagonismo, junto a Joaquín Laso que salvó en la línea a Independiente cuando estaba definitivamente resguardado y solamente sumaba ataques si armaba un contragolpe.

En Avellaneda, después de las idas y vueltas por la posible suspensión de la cancha y el comienzo errático de Vaccari en sus primeras tres fechas con dos empates y una derrota, cambió el clima. El segundo triunfo consecutivo, que además arrastra tres partidos con la valla invicta, parece conformar un mejor presente para lo que se aproxima: nada menos que el clásico en la cancha de Racing.

Por eso, tras el pitazo final la gente dejó clara su expectativa para el próximo partido y cantó eso de que el domingo (será a las 17 en el Cilindro), cueste lo que cueste, hay que ganar. "Despedirnos así, con nuestra gente, nos da para encarar la semana más tranquilos, pero con el compromiso de ir a ganar", analizó Laso, como tomando nota del pedido que bajó de la tribuna.

Mientras eso sucedía, los jugadores de Central se lamentaban en el vestuario por no haber conseguido los tres puntos que le hubiesen permitido, con un equipo alternativo, sostenerse entre los equipos que pelean la punta. Pero tampoco tiene tiempo para lamentos: el miércoles va por su objetivo del semestre y debe sacarse ventajas con Fortaleza tras el 1 a 1 de la ida para

CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024 **Deportes** 49



Braian Romero, el goleador. El delantero de Vélez convirtió de penal y lleva 4 tantos en el torneo. FOTOBAIRES

### Vélez demostró que tiene argumentos para estar bien arriba

Le ganó a Instituto y el resultado pudo ser más holgado. Quedó puntero, a la espera de lo que pase con Huracán.

#### **Análisis**

#### Daniel Avellaneda

davellaneda@clarin.com

Si los jugadores tienen que demostrar que quieren ser campeón, como cantan los hinchas en el final, lo dejaron claro estos noventa minutos en Liniers. Vélez fue muy superior en el primer tiempo, cuando fluyó su mejor versión, y se sacrificó en el complemento, lapso en el que Instituto se volcó con mayor intensidad en la búsqueda del empate. Los fortineros abrieron el partido con el penal de Romero y pudo ser más holgado el resultado, pero el VAR les anuló dos goles: uno por offside, otro por una falta previa. De cualquier modo, es puntero del torneo con firmes argumentos, a la espera de Huracán, que esta noche jugará con Belgrano.

Cuando dos equipos son directos y no dan vuelta entre tantos pases, los partidos suelen ser muy atractivos. Claro que para sostener el ritmo hace falta un gran estado físico. También, precisión en velocidad. Si Vélez hubiera estado más fino, podría haberlo liquidado. Tan real como que el encuentro pudo derivar en un empate porque Instituto tuvo algunas posiblidades claras frente a Marchiori.

| Vélez                 |   | Instituto          |   |
|-----------------------|---|--------------------|---|
| 1                     |   | 0                  |   |
| 1 Tomás Marchiori     | 6 | 28 Manuel Roffo    | 6 |
| 4 Joaquín García      | 5 | 2 Juan Franco      | 5 |
| 2 E, Mammana          | 6 | 31 Gonzalo Requena | 5 |
| 31 Valentin Gomez     | 6 | 6 Fernando Alarcón | 6 |
| 3 Elías Gómez         | 5 | 18 Lucas Rodríguez | 5 |
| 32 Christian Ordóñez  | 5 | 8 Jonás Acevedo    | 6 |
| 26 Agustín Bouzat     | 6 | 47 N. Dubersarsky  | 5 |
| 20 Francisco Pizzini  | 7 | 19 Gastón Lodico   | 6 |
| 22 Claudio Aquino     | 7 | 22 Damián Puebla   | 5 |
| 27 Thiago Fernández   | 6 | 11 S. Rodríguez    | 6 |
| 9 Braian Romero       | 7 | 29 Ignacio Russo   | 4 |
| DT: Gustavo Quintero: | S | DT: Diego Dabove   |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: ÁRBITRO: Fernando Echenique

#### En detalle Cancha: Vélez.

Gol: PT, 15m Braian Romero (de penal). Cambios: ST, 16m Gregorio Rodríguez (4) por Santiago Rodríguez, Facundo Suárez (4) por Russo y Braian Cuello (4) por Puebla, 29m Giuliano Cerato por Franco, 30m Jalil Elías por Thiago Fernández, 38m Michael Santos por Romero, 45m (+2) Matías Pellegrini por Aquino. Amonestados: Valentín Gómez, Jonás

Acevedo, Joaquín García, Fernando Alarcón y Christian Ordóñez.

Aquino fue clave para armar la jugada del gol de Romero, un penal por mano de Alarcón. Después, intentó jugar siempre. Tuvo un gran despliegue Pizzini.

En el complemento, Instituto fue cambió el resultado. ■

por el empate, arrinconó a su rival en el primer cuarto, refrescó con las variantes, pero no pudo acertar en la pelota parada. Al final, le anularon el segundo a Aquino, pero no

Barracas Central 8 11 1 5 5 5 12 -7

POSICIONES

Racing Huracán

Talleres

Instituto

Belgrano

Atl. Tucumán

Unión

River

Lanús

Riestra

Boca

Gimnasia

Argentinos

Sarmiento

Godoy Cruz

Platense

Newell's

Banfield

San Lorenzo

Central Cba

Def. y Justicia

Ind. Rivadavia

Independiente

Liga Profesional

Pts. J. G. E. P. Gf. Gc. DIF.

21 11 6 3 2 17 8 +9

20 11 6 2 3 18 9 +9

20 10 5 5 0 11 4 +7

20 11 5 5 1 17 12 +5

19 10 5 4 1 11 7 +4

18 11 5 3 3 13 8 +5

16 11 4 4 3 15 10 +5

16 10 4 4 2 14 14 0

16 11 4 4 3 16 17 -1

**15** 10 4 3 3 13 9 +4

**15** 10 5 0 5 11 10 +1

15 11 4 3 4 8 7 +1

14 10 3 5 2 12 8 +4

14 11 4 2 5 13 13 0

14 11 3 5 3 8 9 -1

13 10 4 1 5 8 12 -4

**12** 10 3 3 4 8 9 -1

**12** 9 3 3 3 7 8 -1

12 11 3 3 5 8 11 -3

11 11 3 2 5 6 12 -6

10 10 2 4 4 9 14 -5

9 10 2 3 5 10 17 -7

7 9 1 4 4 5 8 -3

5 10 0 5 5 7 17 -10

5 11 1 2 8 10 22 -12

Rosario Central 15 11 4 3 4 13 11 +2

19 10 5 4 1 10

#### El VAR, la clave del empate

Lanús celebraba con los pibes, cuando a los 35 minutos se juntaron Aquino (19 años) con su gambeta y Rodríguez (20) con su primer gol en Primera, hasta que el VAR apareció para enderezar un mal arbitraje de Arasa. Lo advirtió de un codazo de Torres a Valdez que dejó al local con 10 y de una mano de Aquino en el área, que terminó en el penal convertido por Varaldo. ■

| Lanús                 |   | Central<br>Córdoba    |   |  |  |  |
|-----------------------|---|-----------------------|---|--|--|--|
| 1 Alan Aguerre        | 6 | 1 Luis Ingolotti      | 6 |  |  |  |
| 21 Juan Cáceres       | 6 | 13 Rafael Barrios     | 5 |  |  |  |
| 2 Ezequiel Muñoz      | 5 | 2 Lucas Abascia       | 5 |  |  |  |
| 23 Nery Domínguez     | 5 | 6 Sebastián Valdez 6  |   |  |  |  |
| 22 Julio Soler        | 6 | 14 Gonzalo Trindade 6 |   |  |  |  |
| 8 Luciano Boggio      | 5 | 8 Rodrigo Atencio     | 5 |  |  |  |
| 4 Gonzalo Pérez       | 5 | 32 Kevin Vázquez      | 5 |  |  |  |
| 7 Lautaro Acosta      | 5 | 5 Cristian Vega       | 5 |  |  |  |
| 17 A. Rodríguez       | 7 | 11 Matias Godoy       | 5 |  |  |  |
| 27 Jonathan Torres    | 4 | 9 Lucas Varaldo       | 6 |  |  |  |
| 25 Dylan Aquino       | 6 | 10 Elías Cabrera      | 5 |  |  |  |
| DT: Ricardo Zielinski |   | DT: Omar De Felippe   |   |  |  |  |

CALIFICACION DEL PARTIDO: BUENO ÁRBITRO: Nazareno Arasa

#### En detalle

Cancha: Lanús. Goles: PT, 35m Agustín Rodríguez; ST, 40m Lucas Varaldo (de penal). Cambios: ST, 9m Walter Bou (6) por Agustín Rodríguez, 24m Luis Angulo (5) por Godoy y Ramón Cansinos (4) por Vega, 40m Carlos Izquierdoz por Boggio y Marcelino Moreno por Acosta, 43m Eduardo Salvio por Aquino, 45m Alexis Segovia por Atencio. Amonestados: Luciano Boggio, Matías Godoy, Lautaro Acosta, Dylan Aquino, Gonzalo Pérez, Sebastián Valdez, Ramón Cansinos. Expulsado: ST, 5m Jonathan Torres.

#### Talleres, con dos cabezazos

CÓRDOBA. CORRESPONSAL

Desde lo alto llegó el triunfo que Talleres merecía. Primero fue Barticciotto: en el descuento. Juan Rodríguez. En su único remate del primer tiempo, los mendocinos se habían puesto en ventaja ayudados por la floja reacción de Morales y desde entonces resistieron. Pero la Tinsistó por arriba y lo dio vuelta. ■

| Talleres  2          |                      | Independiente<br>Rivadavia |   |  |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------------|---|--|--|--|
| 17 Lautaro Morales   | 4                    | 1 E. Centurión             | 6 |  |  |  |
| 13 Alex Vigo         | 5                    | 29 L. Abecasis             | 7 |  |  |  |
| 5 Kevin Mantilla     | 6                    | 40 Iván Villalba           | 5 |  |  |  |
| 6 Juan Rodríguez     | 7                    | 2 Bruno Bianchi            | 5 |  |  |  |
| 16 Miguel Navarro    | 5                    | 5 Esteban Burgos           | 5 |  |  |  |
| 30 Ulises Ortegoza   | 5                    | 25 Federico Milo           | 4 |  |  |  |
| 27 Juan Portilla     | 5                    | 28 Gonzalo Ríos            | 6 |  |  |  |
| 23 Matías Esquivel   | 6                    | 26 Franco Romero           | 4 |  |  |  |
| 34 S. Palacios       | 6                    | 17 Lautaro Ríos            | 6 |  |  |  |
| 11 Valentin Depietri | 4                    | 39 F. Romero               | 4 |  |  |  |
| 25 C. Tarragona      | 4                    | 22 Sebastián Villa         | 4 |  |  |  |
| DT: Walter Ribonetto | DT: Martin Cicotello |                            |   |  |  |  |

CALIFICACION DEL PARTIDO: Regular **ÁRBITRO:** Leandro Rey Hilfer

#### En detalle

Cancha: Mario Alberto Kempes. Goles: PT, 45m (+1) Gonzalo Ríos; ST, 29m Barticciotto (de cabeza), 45m (+5) Rodríguez (de cabeza). Cambios: ST, 15m Ezequiel Ham (5) por Gonzalo Ríos y Victorio Ramis (5) por Fernando Romero, 16m Federico Girotti (5) por Depietri y Bruno Barticciotto (7) por Ortegoza, 25m Nahuel Gallardo (5) por Milo, 28m Gastón Benavídez por Vigo y Matías Galarza por Esquivel, 36m Blas Riveros por Navarro, 37m Agustín Mulet por Lautaro Ríos y Jorge Sanguina por Villa. Amonestados: Villa, Abecasis, Milo, Burgos y Rodríguez.



- TODOS LOS MODELOS Y MEDIDAS -



MEJORAMOS CUALQUIER OFERTA

FINANCIACIÓN DIRECTA **DE FABRICA** 0-30-60-90 DIAS



Hogar y taller - Negocios de proximidad Supermercados - Cámaras frigorificas Ferreterías - Farmacias - Pet-shop - Vinotecas Depósitos - Logísticas - Mayoristas - Distribuidores

Deportes

CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

#### **Fútbol internacional**

### Dibu Martínez tuvo un feliz estreno con el número 23 en su buzo

El arquero copió en Inglaterra el que usa en la Selección. Le metieron un gol de penal pero Aston Villa ganó.

Emiliano Martínez tuvo varios sondeos en este mercado para emigrar de Aston Villa, pero se quedó para completar un anhelo: ser campeón con la institución de Birmingham. Dibu desechó ofertas y también se bancó que le nieguen el permiso para disputar los Juegos Olímpicos de Francia. Además, realizó un cambio que parece menor y no lo es: el número de su camiseta. "Gané todos los trofeos en la Selección con el número 23, que es el día en el que nació mi hijo, y quiero traer un título para los hinchas del club", explicó el Dibu que dejó la 1. Y el arranque en la Premier League fue con éxito para el marplatense de 31 años: se impuso 2-1 de visitante contra West Ham, donde debutó el mediocampista Guido Rodríguez.

Martínez volvió a completar una sólida actuación y salvó su arco en un par de oportunidades. Le tocó perder, eso sí, en una mano a mano con el brasileño Lucas Paquetá, quien lo venció en un penal para señalar el empate parcial. Un dato que grafica lo que es *Dibu* para el mundo del fútbol: el apellido de Paquetá se hizo viral entre los brasileños porque festejaron el gol de su compatriota como un gran triunfo. Al cabo, pudo vencer a Martínez donde suele ser difícil hacerlo.

No son pocos los que se animan a colocar a Aston Villa como el ter-

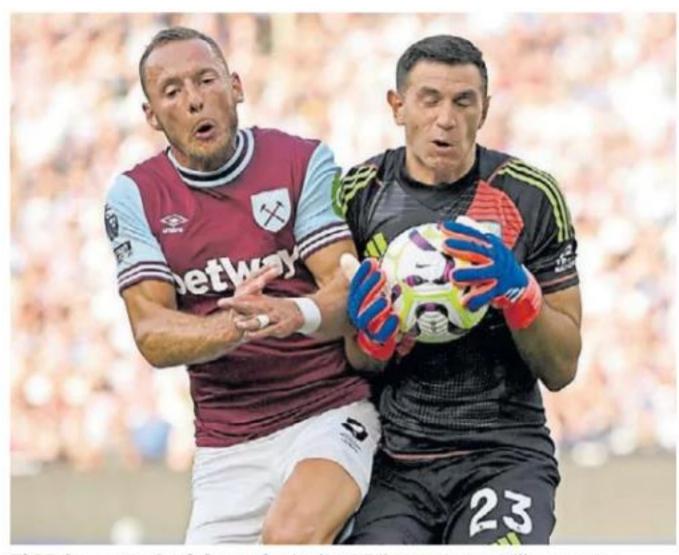

El 23 de campeón del mundo. Lo luce Dibu en Aston Villa. REUTERS

cer gran candidato a quedarse con la Premier detrás de los colosos Manchester City y Arsenal. Y el elenco que comanda el español Unai Emery tuvo un debut complejo que logró sortear. El belga Amadou Mvom Onana puso el 1-0 en el amanecer del juego y Paquetá igualó minutos antes del final del primer tiempo. Ya en la etapa final, el ingresado colombiano Jhon Durán (atacante de 20 años que pidió salir del club en busca de más minutos) coronó una gran jugada colec-

tiva para el 2-1 definitivo.

Otro que arrancó con el pie derecho fue Arsenal, el conjunto del español Mikel Arteta que compitió hasta el final de las últimas dos ligas con Manchester City. En Londres, superaron 2-0 a Wolverhampton con goles de Kai Havertz y de Bukayo Saka.

La goleada de la jornada la regaló Brighton, que se impuso 3-0 de visitante contra Everton. Kaoru Mitoma, Danny Welbeck y Simon Adingra anotaron los goles del equipo que tuvo en el banco de suplentes a Valentín Barco.

Temprano por la mañana, Liverpool, con Alexis Mac Allister como
titular, debutó en la Premier League con una victoria 2 a 0 como visitante frente al recién ascendido
Ipswich Town en el estadio Portman Road con goles de Diogo Jota y
de Mohamed Salah. Este duelo
marcó también el estreno oficial
en el banco de los Reds del neerlandés Arne Slot, quien ocupó el lugar
que dejó el alemán Jürgen Klopp
tras casi nueve años de trabajo.

En su primer encuentro oficial, el neerlandés mantuvo la estructura del equipo de Klopp, con la presencia de puntales como Mac Allister, el neerlandés Virgil van Dijk, el colombiano Luis Díaz, el egipcio Mohamed Salah y el húngaro Dominik Szoboszlai. En cambio, excluyó al zaguero Joe Gómez, quien probablemente se marchará en los próximos días (su lugar en el centro de la defensa fue ocupado por el joven Jarell Quansah).

Enfrente, el Ipswich Town, dirigido por Kieran McKenna, disputaba su primer encuentro en la máxima categoría del fútbol inglés tras 22 años de ausencia. Su ascenso la pasada temporada, el primero desde la campaña 1999/2000, estimuló a sus aficionados, que abarrotaron el Portman Road para ser testigos del regreso a la elite de su club.

La postal dura de la fecha se produjo en el empate 1-1 entre Nottingham Forest y Bournemouth. Ahí, el brasileño Danilo saltó en la mitad de la cancha para disputar una pelota en el aire, pero cayó mal con el tobillo izquierdo y las imágenes son escalofriantes. Se espera por el parte médico, pero se intuye una grave lesión. El lateral derecho del Nottingham Forest estuvo en el campo sólo durante 6 minutos.

En el restante juego, Newcastle igualó 1-1 con Southampton. En tanto, hoy desde las 12:30 se miden Chelsea y Manchester City en el partido más atractivo de la fecha. ■

#### Libreta de fútbol internacional

Francia

#### Rulli debutó con un penal atajado

Gerónimo Rulli se destacó al detener un penal en su debut con el Olympique de Marsella frente al Brest, en el Stade Francis-le Blé, por la fecha inicial de la Ligue 1. Fue victoria 5-1 del elenco marsellés con dos goles de Mason Greenwood, ex delantero del Manchester United.



Rulli. En modo Dibu Martínez.

España

#### Barcelona, con dos goles de Lewandowski

Con dos goles del polaco Robert Lewandowski, Barcelona derrotó 2-1 a Valencia en el estadio Mestalla. Además, Osasuna igualó 1-1 con Leganés. Por su parte, hoy desde las 16:30 (ESPN) se producirá el debut por Liga del francés Kylian Mbappé en Real Madrid cuando visite a Mallorca.

Italia

#### Inter y Lautaro, un empate en el estreno

Con Lautaro Martínez como capitán, Inter (fue suplente Joaquín Correa) inició con un empate su defensa del título. Fue 2-2 en su visita a Genoa, que logró la igualdad en la última jugada del duelo. Otros resultados: Parma 1-1 Fiorentina, Milan 2-2 Torino y Empoli 0-0 Monza.

Alemania

#### Leverkusen se quedó con la Supercopa

Bayer Leverkusen comenzó la nueva temporada como terminó la anterior: dando una vuelta olímpica. Esta vez, ganó la Supercopa de Alemania en los penales a Stuttgart luego de igualar 2-2 en el tiempo regular. En el equipo que comanda Xabi Alonso no jugó Exequiel Palacios por una molestia.

## Al Nassr perdió y Cristiano hizo gestos contra sus compañeros

Al Hilal se quedó con la Supercopa de Arabia Saudita tras aplastar al Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 4-1. El portugués, que venía de convertir también en las semifinales ante Al-Taawon, metió el gol que puso en ventaja a su equipo sobre el final del primer tiempo.

Pero la alegría duró muy poco porque su rival se despertó y le dio una paliza en el segundo tiempo. Sergej Milinkovic Savic igualó la historia y luego llegaron los tantos de Aleksandar Mitrovic, por duplicado, y de Malcom para darle una





cado, y de Malcom para darle una Lamentable. Cristiano Ronaldo expuso a sus compañeros en público.

nueva vuelta olímpica al equipo de Jorge Jesús.

Más allá del resultado, Ronaldo, quedó en el ojo de la tormenta a partir de los gestos polémicos que les hizo a sus compañeros cuando el partido se puso cuesta arriba.

Mientras los jugadores del Al Hilal celebraban, el máximo goleador
de la historia del fútbol rompió todos los códigos y desde el círculo
central empezó a recriminarles la
derrota a los suyos. Primero hizo el
gesto de "están durmiendo la siesta" para marcar las distracciones.
Después, uniendo los dedos de sus
manos hacia arriba les marcó que
tenían miedo. Y no conforme con
eso apeló a un ademán escatológico para dejar en claro que no tenían
la personalidad para afrontar un
partido de semejante calibre.

### LA FIESTA DE LA TELEVISIÓN

MARTÍN FIERRO 2024

X LA FIESTA DE LA TELEVISIÓN

CELEBRANDO

LUNES 9
DE SEPTIEMBRE

52 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

#### **Rugby Championship**

### Los Pumas retrocedieron y los All Blacks no perdonaron

Bajo la lluvia y sin las luces que lo llevaron a dar el golpe en el debut, el equipo de Contepomi se llevó una dura derrota del invulnerable Eden Park.

AUCKLAND, ESPECIAL

Los Pumas habían colocado muy alta la vara el pasado fin de semana con el gran triunfo sobre los All Blacks, en Wellington, por la primera fecha del Rugby Championship. Y el gran desafío de ayer, ya en Auckland y en esa fortaleza que es el Eden Park-invicto en los últimos 30 años-, no pasaba tanto por lograr un doblete casi imposible de victorias ante el seleccionado más poderoso del planeta, sino por mantener la regularidad y el nivel. Y no lograron ninguna de las dos cosas los dirigidos por Felipe Contepomi, que se llevaron una paliza y demasiadas dudas de su segunda presentación en el torneo que reúne a los mejores equipo del hemisferio Sur. Fue un 42-10 que se resolvió en el primer tiempo y que obligará a replanteos y a poner los pies sobre la tierra.

La primera mitad del partido fue un recital de los All Blacks. Fueron cinco tries producto de todo el talento y la prepotencia física que administra Scott Robertson. Se lucieron y parecieron de una categoría superior ante unos Pumas que lucieron demasiado erráticos a la hora de defender y sin capacidad para mantener la posesión de la pelota.

Es cierto que la intensa lluvia que cayó en la ciudad más poblada de la isla norte de Nueva Zelanda ayudó poco y nada, aunque también es verdad que las condiciones climáticas, con la pelota resbaladiza y la cancha muy pesada, les debió jugar en contra a los dos. Lo concreto es que nada ni nadie parecía frenar la sed de revancha del local.

El primer try llegó luego de un kick de Jordie Barrett, de enorme partido, que capitalizó el apertura Damian McKenzie ante la mirada atónita de los argentinos. Llegó rápido el descuento de Santiago Carreras -de flojo papel- con un penal que intentó calmar el vendaval. Pero fue apenas una distracción del dueño de casa.

Es que partir de entonces Nueva Zelanda apretó el acelerador y demolió a su rival con simpleza. Firme en los contactos, decidido siempre avanzar metros en cada fase y atento a capitalizar las desinteligencias de Argentina, que esta vez no tuvo la concentración ni la claridad que había mostrado en el duelo anterior con final feliz.



Por acá no pasarás. Pablo Matera intenta penetrar la defensa, pero Sam Darry y Tupou Vaa'i no lo dejan. AFP



Si ellos suben un 30%, hay que subir un 30. Si no es muy difícil competir contra ellos".

Felipe Contepomi



Si el primer tiempo te va así contra un equipo como Nueva Zelanda, después es muy difícil".

Julián Montoya



Si hacés un balance general, la serie contra fue tremenda. Hay que aprender de esto".

Pablo Matera

marcador. El capitán Ardie Savea, una topadora, estiró distancias. Y el partido se hizo aún más cuesta arriba con los tries de Caleb Clarke, Will Jordan y Beauden Barrett, todos convertidos por un McKenzie perfecto. Así los locales se fueron al descanso con un 35-3 que ya no tenía remedio.

Y ni qué hablar cuando Will Jordan volvió a vulnerar el ingoal argentino apenas comenzada la segunda parte -con otra conversión acertada por McKenzie-. El partido tenía poco menos de 40 minutos por delante y estaba liquidado.

Los Pumas seguían erráticos, pero empezaron a controlar un poco más a un rival que ya sabía que la victoria estaba garantizada. Fue por eso que Nueva Zelanda bajó un poco la intensidad y fue también por

un poco los errores no forzados. Entraron muy bien Tomás Albornoz y Lautaro Bazán Vélez por los erráticos Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou. Santiago Chocobares fue uno de los pocos que mantuvo el nivel en comparación con el primer partido. También cumplió Juan Cruz Mallía, que se dio el gusto de anotar el único try argentino de la noche luego de una linda sucesión de fases-fueron 14para recortar un poco la distancia y maquillar -tras la conversión de Albornoz-un poco el resultado final.

"El rugby es simple. El que va para adelante y gana los contactos, cuenta con la ventaja. Nueva Zelanda se adaptó mejor a las condiciones climáticas y sacó una ventaja que fue indescontable. Esto tiene que servir para aprender. Sabíamejor. Se hizo muy difícil competir cuando ellos elevan el nivel. El otro día hicimos un partidazo y ganamos por ocho sobre el final. Los All Blacks juegan siempre con simpleza. No hubo nada estrambótico. Ganaron los contactos, ganaron los metros y te avasallan", analizó Felipe Contepomi tras la dura derrota.

Era sabido que Nueva Zelanda saldría a tomarse desquite. Y también era previsible que elevara el nivel de exigencia. La derrota era un resultado esperable-solo Francia en 1994 e Irlanda en 2022 vencieron en semanas consecutivas a los hombres de negro-. El problema fueron las formas. Es que Los Pumas mostraron una versión muy desmejorada. La lluvia hizo su parte, pero los errores de manejo, las desconcentraciones, las incon-Así se empezó a escapar en el eso que Argentina pudo disminuir mos que los All Blacks iban a estar ductas y las fallas notables en los to, igual, está abierto. ■

All Blacks

Los Pumas

15 Juan Cruz Mallía

14 Matias Moroni

12 S. Chocobares

11 Mateo Carreras

10 Santiago Carreras

9 Gonzalo Bertranou

8 Joaquín Oviedo

6 Pablo Matera

5 Pedro Rubiolo

4 Marcos Kremer

3 Lucio Sordoni

7 Juan M. González

13 Lucio Cinti

15 Beauden Barrett 14 Will Jordan

13 Rieko loane 12 Jordie Barrett 11 Caleb Clarke

10 Damian McKenzie 9 TJ Perenara 8 Ardie Savea (c) 7 Dalton Papalii

6 Ethan Blackadder 5 Sam Darry 4 Tupou Vaa'i 3 Tyrel Lomax

2 Codie Taylor Tamaiti Williams E: Scott Robertson

2 Julián Montoya (c) Thomas Gallo E: Felipe Contepomi

#### En detalle

Cancha: Eden Park, de Auckland. Árbitro: Andrea Piardi (Italia). Puntos: PT, 6m try convertido de McKenzie; 12m penal de Santiago Carreras; 17m try de Savea convertido por McKenzie; 24m try de Clarke convertido por McKenzie; 30m try de Jordan convertido por McKenzie; y 36m try de Beauden Barrett convertido por McKenzie; ST, 2m try de Jordan convertido por McKenzie; y 32m try de Mallía convertido por Albornoz. Cambios: ST, 3m Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Bautista Delguy por Bertranou, Santiago Carreras y Moroni; 11m Cortez Ratima, Sam Cane, Mark Tele'a, Fletcher Newell y Asafo Aumua por Perenara, Papali'i, McKenzie, Lomax y Taylor; 12m Joel Sclavi y Franco Molina por Sordoni y Oviedo, 13m Ofa Tu'ungafasi por Williams; 15m Josh Lord por Darry, 20m Anton Lienert-Brown por Clarke; 21m Tomás Lavanini, Mayco Vivas e Ignacio Ruiz por Rubiolo, Gallo y Montoya; 37m Codie Taylor por Ioane y Santiago Carreras por Mateo Carreras.

#### **POSICIONES**

#### **Rugby Championship**

Amonestado: ST, 36m Asafo Aumua.

| Equipos       | T | G. | E | P. | +/  | Pts |
|---------------|---|----|---|----|-----|-----|
| Sudáfrica     | 2 | 2  | 0 | 0  | 44  | 10  |
| Nueva Zelanda | 2 | 1  | 0 | 1  | 24  | 5   |
| Argentina     | 2 | 1  | 0 | 1  | -24 | 4   |
| Australia     | 2 | 0  | 0 | 2  | -44 | 0   |

Próxima fecha (31/8): 12.00 Sudáfrica vs Nueva Zelanda y 19.00 Argentina vs Australia.

scrums y en la obtención de los lines los terminaron condenando. Preocupa mucho más esa irregularidad indeseada que la diferencia en el tanteador. Nueva Zelanda sacó a relucir todas las imperfecciones de un equipo que está en construcción. También hizo su parte ese mito que es Eden Park: ya acumula 48 partidos sin derrotas -46 victorias y dos empate- tras ese ya lejano 20-23 ante Francia de 1994.

Ahora queda volver a la Argentina con la certeza de que hay mucho por mejorar. El próximo compromiso será el sábado 31 contra Australia, en el estadio UNO de La Plata. Allí se verá cuáles fueron los aprendizajes de una serie contra Nueva Zelanda que culminó con un triunfo por bando, pero que dejó más dudas que alegrías. El crédi-

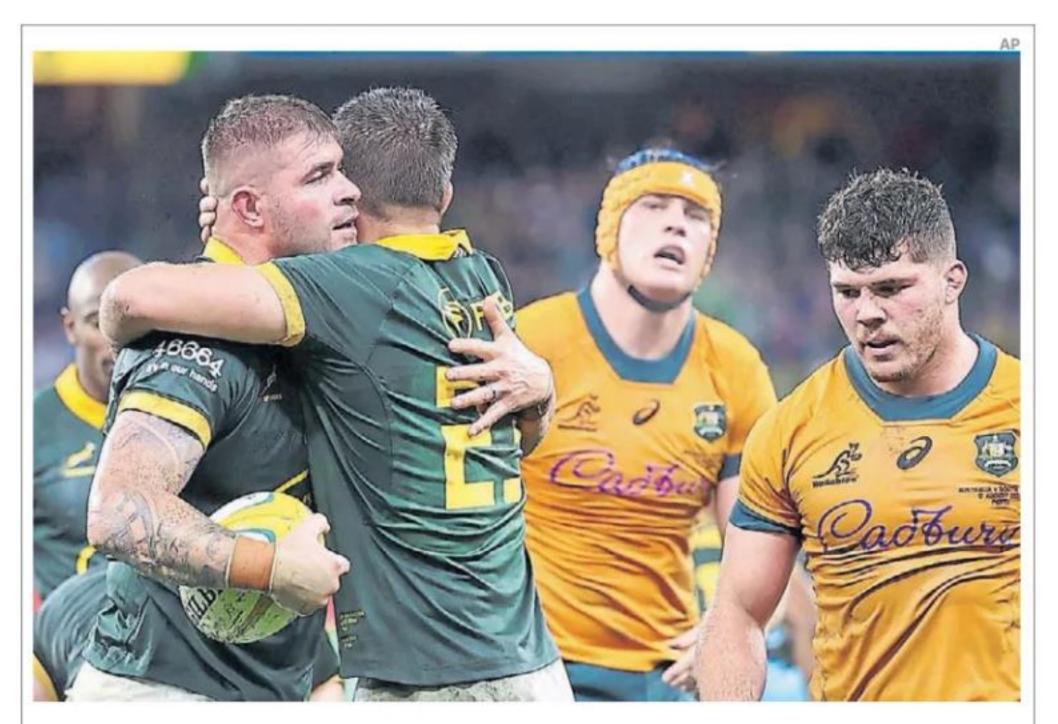

#### Sudáfrica volvió a vapulear a Australia

Sudáfrica volvió a derrotar con autoridad a Australia bajo una intensa lluvia en Perth por 30-12. Pese a realizar diez cambios respecto al equipo que hace una semana se impuso en Brisbane por 33-7 a los Wallabies por a primera jornada, los Springbooks demostraron la inmensa calidad de su amplio plantel. Los australianos, entrenados por Joe Schmidt, volvieron a mostrar un juego poco convincente y la derrota los dejó en la última posición. Los sudafricanos, vigentes dobles campeones del mundo, son líderes con 10 puntos, antes de recibir en la tercera fecha en Johannesburgo a los All Blacks.

#### Top 12 de la URBA

### Belgrano se escapa y Plaza por fin ganó

Hubo dos grandes ganadores en la fecha 16 del Top 12 de la URBA. Uno fue el líder del torneo, Belgrano Athletic, que le ganó por 47-25 a Champagnat y les sacó más ventaja a sus perseguidores más inmediatos en la tabla de posiciones. El otro, curiosamente, fue el último de la clasificación, Atlético de Rosario, que se dio el gusto de ganar su primer partido de la temporada al vencer por 27-12 como visitante a Buenos Aires. Festejaron los extremos, que se verán las caras el próximo sábado.

Mejor ir por partes. Belgrano Athletic debía recuperarse de la derrota sobre la hora que había sufrido la semana pasada ante SIC y respondió con creces Es que después de un primer tiempo muy parejo, el local aceleró a fondo y sentenció el duelo que tuvo como condimento extra el try que apoyó Tomás Cubelli en su vuelta a la titularidad. Así, el Marrón llegó a los 60 puntos y festejó a la distancia el triunfo de Newman, que sumó su novena

victoria consecutiva y le ganó por 30-19 a Alumni -que acumulaba cuatro sonrisas al hilo- para alcanzarlo en la segunda posición. Quedaron con 54 unidades.

Otro que tropezó fue CASI, que cayó en su visita a Regatas de Bella Vista por 30-24 y se mantienen en el cuarto lugar con 51 puntos, aunque con SIC (50), su clásico rival, asomando cada vez más cerca en el espejo retrovisor luego del 44-12 sobre Hindú. Sexto, aunque lejos de la pelea por la clasificación, quedó San Luis, que superó por 31-28 a CUBA.

Queda hablar de Atlético del Rosario, que ayer rompió el maleficio -acopiaba tres derrotas y dos empates-. La víctima fue Buenos Aires, al que sorprendió con un contundente 27-12 como visitante y con Facundo Gerosa, autor de dos tries, como figura.

La próxima fecha: Alumni-CA-SI; CUBA-Regatas; SIC-San Luis; Champagnat-Hindú; Atlético del Rosario-Belgrano y Newman-Buenos Aires. ■



**Deportes** CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024 54

#### Boxeo



Emoción. Imane Khelif no pudo evitar las lágrimas en el momento en que recibió la medalla dorada que tanto le costó conseguir en París. AFP

La argelina, señalada por su género, fue una de las grandes protagonistas de los Juegos. Tras el oro olímpico, su carrera le promete millones de dólares.

### Imane Khelif, del tormento en París 2024 a ser la más deseada

a consagración olímpica en París probablemente abrirá puertas grandes para Imane Khelif. La boxeadora argelina, quien se quedó con el título en la categoría hasta 66 kilos, llamó la atención del mundillo del pugilismo (y también fronteras afuera) por sus actuaciones y, vale reconocerlo, por el enorme telón de fondo del debate sobre su elegibilidad para competir en los Juegos. Con el respaldo de esa medalla y de una popularidad que se disparó hasta las nubes, ya es un figura observada por algunos promotores, que la imaginan transitando una carrera profesional. Entre ellos, el poderoso Eddie Hearn.

"Si se expusieran los hechos y se llegara a una posición en la que no hubiera ninguna razón por la que ella no debiera competir como mujer, la respuesta es sí", afirmó Hearn al ser consultado acerca de la posibilidad de sumar a Khelif a su staff de pugilistas si la campeona olímpica decidiera incursionar definitivamente en el campo profesional. Y justificó: "Uno, obviamente, porque es una boxeadora con talento. Dos, por motivos comerciales: ella pasó de 30.000 seguidores en Instagram a más de dos millones".

La peleadora africana, de 25 años, tions, una empresa local.



#### La vuelta a casa y una recepción multitudinaria

Imane Khelif desfiló ayer por las calles de Argel y Taret y fue aplaudida por miles de personas. Aunque las muestras de cariño se extendieron a lo largo de todo el territorio, el lugar en el que más se notó fue Taret, la ciudad en la que aprendió a pelear y se formó como profesional. "Todos los argelinos y las argelinas tienen el derecho de ser felices y celebrar. Esto demuestra que el gobierno y la gente respaldan al deporte", reconoció la boxeadora.

ya hizo una primera incursión en el campo rentado: el 23 de noviembre del año pasado, derrotó por nocaut técnico en el tercer asalto a la tailandesa Suwanun Antanai en un pleito programado a seis asaltos como parte de una velada que se desarrolló en el Marina Bay Sands Hotel de Singapur y que fue organizada por Golden Gloves Asia Promo-

En aquel momento, la prioridad de Khelif era su preparación para los Juegos de París (ya había conseguido su pasaje al consagrarse campeona en el Torneo de Clasificación africano). Ahora, con esa etapa cerrada exitosamente, con la imposibilidad de proyectar un nuevo ciclo olímpico por la incertidumbre sobre el presencia de este deporte en el programa de Los Án- tido, Hearn, CEO de Matchroom lif en los próximos meses. ■

geles 2028 y con tantos ojos posados sobre ella, la posibilidad de instalarse definitivamente en el profesionalismo es fuerte.

En ese caso, habrá que esperar qué decisión adoptarán los principales organismos rectores de esta disciplina respecto a la posibilidad reglamentaria de que la argelina compita con mujeres. En ese sen-

Boxing, hizo especial hincapié en la necesidad de tener "más información". "Debemos tener una conversación sobre esta situación, que es única en muchos aspectos. Hay muchas cosas que no están claras", remarcó el empresario durante una entrevista emitida por la plataforma digital IFL TV.

El promotor británico reconoció que su percepción inicial, al conocer las primeras informaciones sobre el caso, había sido negativa respecto a la elegibilidad de Khelif, pero que luego había comenzado a ver la situación con otros ojos. "Creo que si nacés hombre, no debés competir contra mujeres en el boxeo, pero es distinto si naciste mujer, viviste toda tu vida como mujer y competiste como mujer toda tu carrera", razonó.

"No voy a decir qué está bien o mal, solo voy a decir que los hechos que conozco me inclinan a pensar que tiene derecho a competir como mujer. Es una mujer. Alguien dirá: 'Es un hombre biológico'. Pero también yo diré: 'Este individuo compitió en un circuito durante años y años y años, ganó el oro (olímpico), pero no es que haya dominado la escena amateur. Fue una buena aficionada, pero perdió muchas veces", agregó.

Hearn consideró que para la resolución del caso debía evaluarse si Khelif contaba con "una ventaja física injusta" compitiendo contra mujeres y resaltó que eso debía "ser analizado correctamente, pero no por una organización rival, no por alguien que podría tener un interés". Si bien no les puso nombres a esas organizaciones rivales, la referencia fue obvia: el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que intercambiaron munición gruesa durante los Juegos con motivo de la participación de la argelina y de la taiwanesa Lin Yu-ting.

La palabra de Hearn no es cualquiera en el ambiente de los guantes, ya que su empresa, valuada en 850 millones de dólares, es una de las más poderosas (sino la más) en este ámbito. En abril, la revista Forbes la ubicó como la más valiosa entre las que se dedican al boxeo y la quinta entre todas las de deportes de combate, solo superada por Ultimate Fighting Championship (artes marciales mixtas), World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling (ambas dedicadas a la lucha libre) y ONE Championship (MMA, kickboxing y muay thai).

Matchroom Boxing organizó algunas de las peleas más convocantes de los últimos años (Tyson Fury-Oleksandr Usyk, Anthony Joshua-Francis Ngannou y Devin Haney-Ryan García solo en 2024) y defiende los intereses de peleadores de elite como el inglés Joshua, el ruso Dmitry Bivol, el texano Jesse Rodríguez y la irlandesa Katie Taylor. A ellos podría sumarse Khe-



## McDonald's

McCOMBO MEDIANO

# GRAND LEYENDA



**CUANDO RETRUCAMOS** PASAN COSAS LINDAS



Pedí tu cupón en la App 365 guardalo y canjealo

en todas las sucursales del país.

Válido para canje por caja, tótem o AutoMac



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ (f) 🖎







Deportes

CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024

#### Automovilismo y tenis



A fondo. Chapur le sacó todo el jugo al motor de su Dodge para ser el más veloz en el autódromo porteño.

### TC: Chapur, con récord, voló en el Gálvez y dejó sin pole a Canapino

El cordobés, con su Dodge, relegó al arrecifeño con una última vuelta fenomenal. Se lució Agustín Martínez.

Si al Turismo Carretera le faltaba algo para vivir un fin de semana especial en Buenos Aires, con Guillermo Ortelli y Omar Martínez de vuelta en la pista y el regreso de Agustín Canapino, era que se rompiera el récord del Autódromo Juan y Oscar Gálvez y eso lo logró un debutante en la materia de poles en el TC. Con un registro de 1m29s375 y cuando ya no quedaba más tiempo en la clasificación, Facundo Chapur (Dodge) le arrebató por solo 70 milésimas el 1 al tetracampeón arrecifeño, que saldrá adelante en una de las series de hoy (desde las 10.05). En la otra estará Agustín Martínez, el hijo del Gurí.

Por la décima fecha del campeonato, la última de la etapa regular, el piloto cordobés logró su primera pole en la categoría a la que logró entrar finalmente este año tras mucho luchar por un lugar y en la que su mejor posición en una clasificación había sido el segundo puesto de Termas de Río Hondo.

"Hacer la pole en el Gálvez es un sueño. Cuando vi que quedaban 20 segundos me dije que tenía que hacer otro intento, aunque me costara terminar en el lago. Fue una vuelta perfecta, no tenía ni un gramo más", le confesó Chapur a Campeones Radio, tras darle a Dodge su primera pole del año pero la segunda consecutiva en Buenos Aires después de la lograda por Marcos Quijada el año pasado.

"Yo quería apostar por la Chevy porque si bien los autos de nueva generación son muy superiores, el poco drag y el balance aerodinámico que tiene la Chevy pueden ser beneficiosos en este circuito. Tuvimos fortuna, porque estamos con una falla que nos tiene a maltraer: es como que se queda sin combustible. Si no la soluciona-

#### La final, por la TV Pública, será a las 13.20.

mos, en la carrera voy a tener que parar a la 3ª vuelta", se lamentó Canapino, que llegó el miércoles desde Estados Unidos, tras rescindir su contrato con el Juncos Hollinger Racing de la IndyCar, el viernes probó por única vez el auto del Canning Motorsports y ayer tuvo en sus manos la pole provisional.

A 82 milésimas, en tanto, quedó terminó sin tiempos. ■

Martínez con Toyota y así animará la tercera serie, junto a Julián Santero (Ford Mustang), mientras que Benvenuti (Chevrolet Camaro) y Trucco (Dodge Challenger) acompañarán a Chapur y Canapino, respectivamente.

Si bien varios pilotos estuvieron cerca de la vuelta más rápida, los que quizás más sufrieron fueron los pilotos que luchan por la Copa de Oro, que comenzará en San Luis el fin de semana del 14 y 15 de septiembre. La pista, claro, fue mejorando a medida que avanzaron las pruebas y fue el último grupo el que le sacó mayor rédito. Así, por ejemplo, de los cinco ya clasificados fue Santero el que mejor se ubicó (sexto), mientras que Urcera, el líder del campeonato, quedó en el lejano 44° puesto, aún por detrás del ya retirado Martínez, que a los 58 años mostró vigencia con su 27° lugar y también cuando evitó el toque con Sebastián Abella, que realizó un trompo adelante de él.

No la pasó bien Ortelli, a quien le tuvieron que cambiar el motor del Camaro que pasará a manos de Canapino la próxima fecha, siguió de largo en una curva y se despistó y terminó sin tiempos. ■

### Alcaraz se disculpó por su ataque de furia y prometió que no le volverá a pasar

"Soy humano", se justificó tras destruir una raqueta en Cincinnati.

CINCINNATI. AGENCIAS.

El español Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial de la ATP, se disculpó un día después de romper su raqueta con furia tras la derrota en segunda ronda ante el francés Gael Monfils en el Masters 1000 de Cincinnati. "No es correcto que sucedan estas cosas", admitió a través de un comunicado escrito en español y en inglés que subió a sus redes sociales. Y siguió: "Pido perdón porque mi actitud no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios".

Visiblemente arrepentido, el flamante bicampeón de Wimbledon y ganador de la medalla de plata en París 2024 siguió con sus justificación: "A veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas, pero trabajaré para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro".

El español, que fue finalista en Cincinnati en 2023 y que en esta edición cayó en tres sets en un partido que lo tenía arriba en el marcador antes de interrumpirse por lluvia, completó su mensaje en las redes sociales afirmando que ahora se enfocará en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se pondrá en marcha el 26 de agosto. "Hora de pensar en New York City", recalcó sobre un torneo en el que celebró su primer título de Grand Slam en 2022, al que luego le sumó los dos de Wimbledon (2023 y 2024) y el primero en Roland Garros, este año.

El español, campeón esta temporada de dos de los tres Grand Slams, estalló de frustración el viernes por su juego ante el veterano francés de 37 años. Alcaraz, segundo preclasificado del Masters 1000 de Cincinnati, había calificado su derrota por 4-6, 7-6 (7-5) y 6-4 como el "peor partido" de su carrera. "Vine aquí pensando que me iba a sentir bien e iba a jugar bien al tenis, porque estoy acostumbrado a esta cancha, sé cómo jugar acá, pero sentí en una superficie totalmente distinta, en un deporte totalmente distinto", explicó en la conferencia de prensa posterior a su eliminación.

La cancha central de Cincinnati está siendo la más rápida de lo que va de temporada tenística y eso fue algo que el español no pasó por alto. Según el tenista español, "las bolas eran más rápidas en la cancha central, picaban más, mucho más que en las otras canchas".

#### LA ACCIÓN DEL SÁBADO

Jannik Sinner avanzó ayer a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer en una batalla al ruso Andrey Rublev por 4-6, 7-5 y 6-4. Al cierre de esta edición chocaban Alexander Zverev y Ben Shelton. Además, Jack Draper jugaba con Holger Rune y Hubert Hurkacz se medía con Frances Tiafoe.



Arrepentido. A Alcaraz no le gustó nada la imagen que se viralizó.

5 VENTA



ONTINUACION SUPLEMENTO VIENE DE PAGINA 12

### **5** Empleos

clasificados.clarin.com

COMERCIAL

26 PEDIDO

EMPLEADOS, **R26** VENDEDORES

YOTROS

PEDIDO

VENDEDOR /A c/exp Imp.Optica en Recoleta lalunetteriesrl@gmail.com

VENDEDOR p/Molino harinero c/aut y exp CV: busco2024@gmail.com

**R30** ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS Y OTROS

PEDIDO

MECANICO c/exp en Mecánica liviana. C/registro p/camión Cat.E1. (no excluy) resida z/Lanus Lu/Vi 8-17h CV a: rsava.lavtel@gmail.com

TECNICO Automotor . c/conoc en Mdo Libre residir en CABA excl. WP 1125106638

TECNICO electromecánico con experiencia en mantenimiento de maquinas industriales y conocimiento en PLC. Seleccionará Empresa Hormigonera ubicada en San Fernando. Comunicarse al 1537301792. Enviar Curriculum Vitae al correo rrhh@fenomix.com.ar

R32 PROFESIONALES

PEDIDO

CONTADOR . Estudiante o haya hecho tarea similar. Gusten numeros. Masc. Edad 22-45 años. Todo el dia o medio dia. L a V. Viva cerca o un solo medio excluy. Env CV parte manuscrita. foto Fco Beiro 3642 V.del Parque. No esté trabajando nfo@drogueriabeiro.com.ar

ENFERMERA /AUX Enf. Institución. Zona Sur +32 años. Curriculum a integrarsb@gmail.com

OPTICO /A Contactólogo full time c/ 2 sábados libres al mes, zona Recoleta, lalunetteriesri@gmail.com

PSICOLOGA para clinica Psiquiatrica resida en zona sur. Enviar CV a santalaurasa@yahoo.com.ar

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

PEDIDO

CHICA limp xh c/c ret ll30918170

ENSEÑANZA, **R35** CAPACITACIÓN YOTROS

PEDIDO

AYUDANTE DE LABORATORIO - - T.M. Enviar CV c/Foto, detallando en asunto cargo de la postulac a: secretaria@colegioandersen.org

COLEGIO Ituzaingo Norte - Busca: Docente Primaria TM. Enviar CV a: busqueda2022itnor@gmail.com

PROFESOR /A 6 ESTUDIANTE avanz de INGLES TT. Env CV c/Foto, detall en asunto cargo de la postulac a: secretaria@colegioandersen.org

PROFESOR /A ó ESTUDIANTE avanz de MATEMÁTICA TM. Env CV c/Foto, detall en asunt carg de la postulac a: secretaria@colegioandersen.org

SERVICIOS

36 PEDIDO

R36

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER varón o mujer, con auto (excluyente) para casa de flia, en Capital. Enviar CV al Whatsapp (54911) 4938-0487, enviar por mail a gustavobsas5@hotmail.com, o presentarse del Lunes 19 al Viernes 23, en Castex 3275 (Palermo), 9-12 hs o 16-19 hs

CHOFERES para camiones semis con hidrogrua, experiencia comprobable. Seleccionará Empresa Hormigonera ubicada en San Fernan-do. Comunicarse al 1537301792. Enviar Curriculum Vitae al correo rrhh@fenomix.com.ar

OCUPACIONES VARIAS

PEDIDO

APRENDIZAS (2) Tareas grales p/ fabric Textil Rivadavia 3236 Munro

AYUDANTE de PELUQUERIA. ZONA NORTE.TE 1158250465

BACHERO P/Restó Pres Bco. Encalada 4610 CABA TE 4522-3370

CAMARERA Ayudante Parrillero Parrillero. Av Gaona3801 Ciudadelá

CARPINTERO c/Exper comprob en Melamina. PINTOR c/exp z/Moreno AccOeste Km42 Wht 11-28442830

COCINERO P/Restó z/Urquiza Enviar CV a: urquizafood@gmail.com

DOBLADOR y encuademación con experiencia comprobable. Excluyente para imprenta. Cv: Producción@ mentesgraficas.com.ar

ENCARGADO para Importante carpinteria de aluminio, amplia experiencia y manejo de personal. Enviar CV a cialum30@gmail.com

ESTAMPADOR /Serigrafista exp gra-bado-colorist Pompeya II51338982

MECANICO Y RECLAMISTA con exp en ascensores tel:11 6885-2518

OFICIAL Fresador Tomero Múltiple z/Sur 4252-5326 / 4291-4570

OFICIAL electricista p/obra Empresa de instalac Electr z/trabajo CABA enviar CV whtsp 113871-2309

OFICIAL y Ayudante exp trazado y plegado conduct A/Ac II46125204

OJALADOR Botonero c/exp trab de 8 a 17h 4552-8650.4556-0900 Cap

OPERARIO lavaautos y Encargado c/exp 1139135567 1128561657

OPERARIO Mantenimiento Industria Quimica Zona S. Martin Enviar C.V. a: patymark352@gmail.com

PERSONAL

c/experiencia en Limpieza y Control de edificios

Present A partir del Lunes 19/08/24 con Curriculum, DNI y Cuil 9,30 a 13 hs

Santa Cruz 88 Capital Federal

INCORPORAMOS VIGILADORES **MASCULINOS** 

★ EDAD 24 a 55 AÑOS

**★ INCORPORACIÓN INMEDIATA** 

**★ PAGO POR BANCO** 

CIUDAD AUTÓNOMA DE **BUENOS AIRES** 

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

TORTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR PACHECO - DON TORCUATO

CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

37 PEDIDO SERVICIOS

PERSONAL de construcción c/lic de conducir profesional p/mantenim z/CABA. CV a: rrhhsociv@gmail.com

PERSONAL tar/grales 19-35añ p/2 loc z/Microctro f-time II3433-7187

SOLDADOR /HERRERO para metalúrgica Zona Tigre. Por Whatsapp Lun-Vie 9a17hs. 1567312330

VIDRIERO c/exp compr. hta 50 añ. Enviar CV: info@megacristal.com.ar

VIDRIERO c-exp y Reg 1l30035508

VIGILADOR zona PALERMO exc pre sencia c/exp titulo Secundario en mano, (Excluyente) Env C.V. c/foto belen@proteccioninteligente.com

VIGILADOR Zona SAN ISIDRO c/exp b/presencia titulo secundario en mano, Excluyente Env C.V. c/foto a: belen@proteccioninteligente.com

ZAPATERO oficial-EMPAQUIS-TA-luis-xv 11-3838-4902-l.mirador



SERVICIOS

MUDANZAS, FLETES YLOGÍSTICA

CAMION NECESITO Equipo cereal y balancin, equipo o semi p/reparto GBA Llamar: 11-5018-9382

LOGISTICA comprasenviosdesde europa.com wsp +34 642744050

LOGISTICA comprasyenviosdesde europa.com wsp +34 642744050

R41

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DECORACION

ALFOMBRAS Salome Decoraciones Liquida lote de alto transito y pelo cortado. \$15.000 el m2. Consultas al 11-2669-5299

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

TECHOS OESTE 11-2348-6070

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

GESTORA Indep. A.G.A 7236 - Trá-mites Automtor - Tel: 1124777401

**i ENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA QUE BUSCÁS!

**RUBRO 14** 

NEGOCIOS

**R50 NEGOCIOS Y SOCIOS** 

SOCIEDAD Vendo S.A. bancarizada. Balances. Antigüedad 32816417

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, **TERAPIAS ALTERNATIVAS** 

50 OFREC.

ASTROLOGIA Y TAROT

PARAPSICOLOGO Jaime del Rio, 31 años de trayectoria, especialista en trabajos de pareja, pero hago todo tipo de trabajos, estoy con Chiche en Canal 9 y en el Run Run de Cró-nica los Domingos. 1130872355.

**ESPIRITISTA** 

DON ABELARDO Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y

Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción © 011-6450-2473



CONTACTOS

**R58** 

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS, SOCIALES

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS Espiritu Santo I.C.



**%** M

MIX

OFERTAS, TRUEQUES **Y PERMUTAS** 

OFERTAS, TRUEQUES Y PERMUTAS

COMPRA

COMPRA VENTA CAJAS de CARTON 2º Uso y Nuevas 114143-4694

Clarin

Clasificados DE LA PALABRA

#### MARIANA DE LA FE LA PARAPSICÓLOGA DE AMERICA

Parapsicóloga, vidente, psíquica de alto poder mental Fuertes Amarres y Ataduras para el Amor Pone sus conocimientos para el exito en sus negocios, casas campos y empresas. Corta y destruye todo tipo de males, daños ataduras impotencias sexuales y enfermedades descenecidas

Se encuentre donde se encuentre la persona tratada los cambios comienzan a las pocas horas de iniciados los trabajos sin que nadie ni nada pueda evitarlo

Av. Corrientes esquina Bulnes Atención Lunes a Domingo 12 a 21hs Trabajos a corta/larga distancia 911-3632-1320 cvsvigilancia@gmail.com (011) 4951-7608 // (011) 1539131716

Clasificados Clarin®

ESPECIALES RUBROS DE CIRCULACION NACIONAL

Inmuebles

**R05** 

clasificados.clarin.com

**INDICEDERUBROS** 

5 VENTA ARGENTINA

PROPIEDADES DEL INTERIORYEXTERIOR

VENTA

ARGENTINA

COSTA ATLANTICA

M.DEL PLATA Depto dueño vende 2 amb, con cochera, a 2 cuadras del Casino, Impecable 1153255171

Clarin Clasificados

TRES ARROYOS Terreno 14x25 ba-

rrio cerrado Copetonas US\$6000

S.LUIS Depto 4 amb microcentro

3dorm 2baños coc liv-com patio baulera cochera 2664629000

Mix Mix

clasificados.clarin.com

70 VENTA MAQUINAS

**R70** 

INDUSTRIAS, OFICINAS, NEGOCIOS **YCONSULTORIOS** 

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

VENTA

PRENSAS Service WA II38341481

Countries &

70 VENTA

Urbanizaciones ENCONTRALO TODOS

Clarín Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA.

clasificados.clarin.com

WhatsApp 291 438-4256

ARGENTINA

SAN LUIS

MAQUINAS

**BUENOS AIRES** 

LOS DOMINGOS EN Clasificados

#### **Clarín**grilla

En las columnas se leerá un pensamiento de Guido de Verona (conclusión).

| 1  |  |     |  |  |  |
|----|--|-----|--|--|--|
| 2  |  |     |  |  |  |
| 3  |  |     |  |  |  |
| 4  |  |     |  |  |  |
| 5  |  |     |  |  |  |
| 6  |  |     |  |  |  |
| 7  |  |     |  |  |  |
| 8  |  |     |  |  |  |
| 9  |  |     |  |  |  |
| 10 |  |     |  |  |  |
| 11 |  | 8 8 |  |  |  |
| 12 |  |     |  |  |  |
| 13 |  |     |  |  |  |
| 14 |  |     |  |  |  |
| 15 |  |     |  |  |  |
| 16 |  |     |  |  |  |
| 17 |  |     |  |  |  |
| 18 |  |     |  |  |  |
| 19 |  |     |  |  |  |

#### **Definiciones**

1► Anteojos con patillas para afianzarlos en las orejas; 2 ▶ Que tiene el primer lugar en estimación o importancia; 3 ► Conjunto de los nervios de una hoja o del ala de un insecto; 4 ▶ Persona que tiene en singular estima a otra que de algún modo sobresale en su línea; 5 ▶ Planta que crece agarrándose a los árboles u otros objetos; 6 ▶ Originarios de Nazaret, ciudad de Galilea; 7 ▶ Que fracasa en todo lo que emprende; 8 ► Med. Que sufre el hábito morboso de aspirar vapores de éter; 9 ▶ Planta acuática de hojas flotantes grandes, como el nenúfar y el loto; 10 ▶ Gastar el dinero, el tiempo, la paciencia, etc., en cosas inútiles; 11 > Baile popular argentino, de parejas sueltas; 12 ► Ciudad y capital del estado de Tennessee, en Estados Unidos; 13 ► Arg. Empatado, igualado; 14 ► Fig. Insulsez y trivialidad en el fondo de las obras en prosa; 15 ▶ Casas destinadas para albergar peregrinos y pobres; 16 ► Ciudad capital de Escocia; 17 ► Calcetín elástico abierto por el talón y los dedos, que protege o sujeta el tobillo; 18 ► Raza de perro de compañía, de tamaño muy pequeño, oriundo de México, de cabeza redonda, hocico corto y orejas grandes; 19 ▶ En atletismo, obstáculos que el atleta debe saltar a lo largo de algunas carreras.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - á - ad - bi - bur - ca - ca - ce - cha - chi - ci - cios da - dim - do - do - do - do - du - e - e - em - fas - fe fra - ga - gas - go - hos - hua - hua - ís - llas - lle - lle ma - mal - mi - mo - na - nash - ner - nin - no - nos pa - pal - par - pi - prin - pro - ra - ra - ra - ra - ra - re re - ró - sa - sa - tar - te - to - tre - va - va - vi - za.

#### Sudoku

Nº 6.892

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | ) |   |   |   |    |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 3     |   |   |   |   |    |   |   |   |
|       |   |   |   | 2 |    |   |   | 3 |
|       | 4 |   |   | 6 |    |   | 9 |   |
|       |   | 3 | 4 |   | 14 | 8 | 8 |   |
|       |   |   | 9 |   | 6  | 5 | 2 |   |
|       |   | 2 |   | 8 | 5  |   |   | 9 |
|       |   | 7 | 2 |   |    |   |   |   |
| 1     |   |   |   | 5 |    | 6 |   |   |
|       |   |   |   | 4 |    | 9 | 5 |   |

|   |   |   |   | 9 | 4 | 2 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |
| 9 | 4 | 6 |   | 7 |   |   | - |   |
| 1 | 8 | 7 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
|   |   | 9 | 5 |   | 1 |   | 8 |   |
|   |   |   | 3 |   |   | 7 |   | 5 |
|   | 2 |   |   | 8 |   | 1 |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| ADEUDEN<br>IMPRESO                        | h                    | PROPIAS                               | l t                   | SEMEJANTE                             |                              | Ţ                                      | FRUTO DE<br>LA ANONA                       |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| AUTO-<br>ADHESIVO                         | ľ                    | DE LAS<br>GALIAS                      | · '                   | CORTE<br>PROFUNDO                     |                              | <b>→</b>                               | CALCIO                                     |
| L>                                        |                      | +                                     |                       | *                                     |                              |                                        |                                            |
| DE BAJO<br>PRECIO<br>PARED                | <b>→</b>             |                                       |                       |                                       |                              |                                        | DIOS<br>ROMANO<br>DE LOS<br>COMIENZOS      |
| +                                         |                      | <b>→</b>                              | LO OPUESTO<br>AL BIEN |                                       |                              |                                        | £                                          |
|                                           |                      |                                       |                       |                                       | <b>→</b>                     | AUNAMOS<br>HARÁ<br>GUARDIA<br>DE NOCHE |                                            |
|                                           | CERIO<br>DEL<br>PAPA | *                                     |                       | MADRE<br>DE CAÍN<br>Y ABEL<br>RASGUÑÉ | <b>*</b>                     | +                                      | ,                                          |
|                                           | +                    |                                       |                       | +                                     | <b>+</b>                     | <b>→</b>                               | GANSO<br>QUITASE<br>EL BRILLO<br>A ALGO    |
| HIJO DE<br>JACOB<br>ABREV.<br>DE OPUS     | <b>*</b>             |                                       |                       |                                       | CONVO-<br>CASES<br>DECAGRAMO |                                        | 7                                          |
| 4                                         |                      | ENSENADA<br>AMPLIA<br>LETRA<br>GRIEGA | <b>→</b>              |                                       | +                            |                                        | LUMEN                                      |
| AMER.:<br>ENCUBRIRÁ<br>PERCIBÍ<br>UN OLOR | *                    | +                                     | +                     |                                       |                              |                                        |                                            |
| L.                                        |                      |                                       | ACUNARÁ               |                                       |                              | <b>→</b>                               | RÍO QUE<br>PASA POR<br>ESTELLA<br>(ESPAÑA) |

#### Soluciones

Sudoku Nº 6.891

#### Básico

| 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 |
| 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 |
| 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 |

#### Avanzado

| ~* | allz | au | • |   |   |   |   |   |
|----|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 3  | 8    | 2  | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 9  | 1    | 5  | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 7  | 4    | 6  | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 8  | 2    | 3  | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1  | 5    | 9  | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 4  | 6    | 7  | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 5  | 3    | 4  | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| 2  | 7    | 8  | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 |
| 6  | 9    | 1  | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 |

#### Claringrilla Nº 20.198

Para triunfar en la vida se necesita creer con... (1ª parte). Guido de Verona. Novelista italiano.

| - |                                   |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | 0                                 | L                                                         | ٧                                                                                       | Α                                                                                                                                       | R                                                                                                                                                                         | E                                                                                                                                                                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                           | Α                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Α | C                                 | C                                                         | E                                                                                       | S                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                         | В                                                                                                                                                                                                           | L                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R | E                                 | Р                                                         | R                                                                                       | E                                                                                                                                       | S                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                           | Ó                                                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Α | G                                 | U                                                         | 1                                                                                       | N                                                                                                                                       | Α                                                                                                                                                                         | L                                                                                                                                                                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Т | Α                                 | N                                                         | G                                                                                       | E                                                                                                                                       | R                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| R | 1                                 | D                                                         | 1                                                                                       | C                                                                                                                                       | U                                                                                                                                                                         | L                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | N                                 | F                                                         | L                                                                                       | E                                                                                                                                       | Х                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                           | Ó                                                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U | N                                 | D                                                         | Í                                                                                       | S                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                         | N                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N | E                                 | G                                                         | R                                                                                       | 1                                                                                                                                       | Т                                                                                                                                                                         | Α                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F | 1                                 | E                                                         | S                                                                                       | Т                                                                                                                                       | Α                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Α | N                                 | 1                                                         | М                                                                                       | Α                                                                                                                                       | D                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R | 0                                 | Т                                                         | Α                                                                                       | С                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                         | Ó                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E | N                                 | F                                                         | U                                                                                       | R                                                                                                                                       | E                                                                                                                                                                         | C                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N | 0                                 | ٧                                                         | 1                                                                                       | E                                                                                                                                       | М                                                                                                                                                                         | В                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L | L                                 | Α                                                         | М                                                                                       | E                                                                                                                                       | Α                                                                                                                                                                         | N                                                                                                                                                                                                           | Т                                                                                                                                                                                                                                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Α | Т                                 | Α                                                         | R                                                                                       | R                                                                                                                                       | A                                                                                                                                                                         | G                                                                                                                                                                                                           | Α                                                                                                                                                                                                                                           | R                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧ | E                                 | L                                                         | 0                                                                                       | С                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                         | D                                                                                                                                                                                                           | Α                                                                                                                                                                                                                                           | D                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 | М                                 | P                                                         | R                                                                                       | 0                                                                                                                                       | М                                                                                                                                                                         | P                                                                                                                                                                                                           | Т                                                                                                                                                                                                                                           | U                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D | 1                                 | М                                                         | E                                                                                       | N                                                                                                                                       | S                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                           | Ó                                                                                                                                                                                                                                           | N                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | A R A T R I U N F A R E N L A V I | A C R E A G T A R I I N U N E F I A N R O L L A T V E I M | A C C R E P A G U T A N F U N D D N E G F I E A N I E N F N O V L L A A T A V E L I M P | A C C E R E P R A G U I T A N G R I D I I N F L U N D Í N E G R F I E S A N I M R O T A E N F U N O V I L L A M A T A R V E L O I M P R | A C C E S R E P R E A G U I N T A N G E R I D I C I N F L E U N D Í S N E G R I F I E S T A N I M A R O T A C E N F U R N O V I E L L A M E A T A R R V E L O C I M P R O | A C C E S I R E P R E S A G U I N A T A N G E R R I D I C U I N F L E X U N D Í S O N E G R I T F I E S T A A N I M A D R O T A C I E N F U R E N O V I E M L L A M E A A T A R R A V E L O C I I M P R O M | A C C E S I B R E P R E S I A G U I N A L T A N G E R I R I D I C U L I N F L E X I U N D Í S O N N E G R I T A F I E S T A A N I M A D O R O T A C I Ó E N F U R E C N O V I E M B L L A M E A N A T A R R A G V E L O C I D I M P R O M P | A C C E S I B L R E P R E S I Ó A G U I N A L D T A N G E R I N R I D I C U L E I N F L E X I Ó U N D Í S O N O N E G R I T A F I E S T A A N I M A D O R O T A C I Ó N E N F U R E C E N O V I E M B R L L A M E A N T A T A R R A G A V E L O C I D A I M P R O M P T |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Ca, pegatina, barato, mal, Jano, unimos, Ce, Eva, opacase, Aser, Im, op., rada, apañará, olí, Ega. Verticales. Muro, deban, papal, gálicas, pi, par, mecerá, tajo, arañé, citases, dag, anón, velará, oca.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.300 - Libro Alan Faena: Arq. de ser y Arquitectura Horizontal \$ 6.999,90 - Ñ \$ 2.500 - Arq. \$ 2.300 - ELLE \$ 5.000 - Preescolar Genios \$ 3.500 - Relanz. Cocina en Casa N° 1 \$ 19.999,90 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanz. Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 -- Arq. Esp. con DNI \$ 2.500 - ELLE Cocina \$ 4.000 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$ 2.600 -Relanz. Pasteleria en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Píg Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 ELLE Decoración \$ 3.500 - Relanz, Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Día del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 128 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 116 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

59 CLARIN - DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2024 Cartas

**CARTAS AL PAIS** 

#### "Feliz Día de las Infancias, y para nosotros también"

Hoy es el Día de las Infancias, y también el día de todos.

Ser maestra es ser madre de muchos niños, si hay algo placentero en este mundo es poder transmitir a los chicos el gusto por la lectura, un niño que lee nunca más está solo.

Tiene en sus manos la mejor compañía. Puede enamorarse, vivir muchas vidas a la vez. Ser príncipe, vaquero, indio, policía, mamá, papá ...

La cuestión es dar ese salto al vacío. El niño lector debe saber que en los cuentos y lecturas todo es posible.

Como soñar estar en otros países, cantar en una banda de jazz, convivir con ogros sin tenerles miedo, ser héroes, jugadores de la selección de futbol, comer pasteles de arándanos sin ensuciarse, escaparse un rato de la realidad... en los cuentos todo puede pasar.

Los muertos viven, los insectos no pican y...las escuelas son el mejor lugar en el mundo.

¡Feliz Día de las Infancias para todos! A vos, que me hacés cantar la marcha de San Lorenzo y traes tus muñecos bebés con ropita nueva.

#### Roberta Garibotti

garibottiroberta00@gmail.com



#### El "nunca más al populismo en la Argentina"

· La sociedad argentina debería hacer una profunda autocrítica que desemboque en un Nunca Más de aquella triste y famosa frase "Vamos por todo".

Con un ex vice condenado y preso, un ex presidente compañero de fórmula en vías de transitar el fuero penal como acusado, y ella misma con una sentencia condenatoria por malversación de fondos, Cristina Fernández es ejemplo viviente de que nunca más hay que permitir el populismo en la Argentina. Los gobernantes deben hacer lo suyo en el lapso de 4 años e irse. Ya no hay forma de ocultar que hemos sido gobernados por personajes macabros, a los cuales ni la Justicia ni la historia los termina de absolver. A la ex presidente le encanta levantar el dedo y buscar culpables. Los únicos responsa-

bles son los que hemos permitido todo esto con el voto una y otra vez. No me interesa que la historia los absuelva, menos la Justicia, sino que nos absolvamos nosotros mismos como sociedad con un Nunca Más. **Gustavo Gil** 

gustavogil68@hotmail.com

 Las recientes declaraciones de Pablo Echarri son una precisa tomografía computada del cerebro del kirchnerismo, un sincronizado mecanismo de hipocresía y mentira preparado para destruir. Señor Juez, no hay nada más para agregar. Será justicia.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

#### Caputo y la polémica por el cepo y las inversiones

Ministro Caputo, usted pretende que los po-

sibles grandes inversores traigan los dólares antes que se levante el cepo, diciendo que garantiza que el mismo se levantará en el momento adecuado, pero si ellos traen los dólares, el BCRA se los liquidará a un valor aproximadamente un 40% inferior al libre, o sea que con esos dólares podrán invertir 40% menos. Señor, esos grandes empresarios no comen vidrio, no van a traer un dólar salvó que se los liquiden al libre y les garanticen poder retirar utilidades.

#### **Rafael Madero**

rafamadero@hotmail.com.ar

#### Propone una integración para la bonanza del país

El Río de la Plata y la Cordillera de los Andes no deberían ser fronteras. Tal vez nuestros próceres Artigas, San Martín y O' Higgins y otros conocidos y anónimos, así lo pensaron, pero intereses mezquinos tanto foráneos como locales lograron la balcanización del Cono sur.

Pensar que EE.UU. con culturas, religiones y etnias tan dispares como los anglos de Massachussets, los franceses de Nueva Orleans, los hispanos de California y hasta los rusos de Alaska y los polinesios de Hawái superaron diferencias y se unieron para construir un país que hoy es la primera potencia mundial. Aquí, en el Cono sur, poseedores de infinita rica y bella geografía con recursos humanos y culturales semejantes, el mismo idioma, sin problemas raciales ni religiosos, podríamos lograr una confederación que nos traería riqueza a Uruguay, Chile y Argentina y otros países que luego podrían homologarse y asociarse.

Un inmenso mercado de más de 70 millones de almas. Dos océanos para comerciar y una defensa común que nos defendiera y nos contuviera. Seguramente nuestros próceres así lo pensaron y hasta unieron sus ejércitos para combatir contra un enemigo común. ¡Cuán felices y ricos seríamos si pensáramos en grande, no estaremos perdiendo un tiempo precioso y obviando una unica y maravillosa oportunidad.

#### **Pedro Sylvester**

opinion2m@yahoo.com.ar

#### Sobre los precios liberados de prepagas y medicamentos

Desde que asumió el Gobierno se liberaron las precios de las obras sociales y especialmente nada se hizo con los laboratorios medicinales, que aumentaron a discreción y nadie dijo nada.

Un amigo se fue de viaje a España y se quedó sin medicación y consiguió que le vendieran en la farmacia el medicamento y pagó 4 euros. El mismo medicamento en Argentina cuesta \$ 120.000, aproximadamente 90 euros. ¿Por qué tanta diferencia por la misma droga?

Qué alguien se ponga los pantalones largos e investigue a los laboratorios que hacen lo que quieren sin ningún control.

Entregan muestras gratis a los médicos, estos se los regalan a sus pacientes y cuando van a comprarlo a la farmacia, porque el médico se lo recetó, son cautivos de ese laboratorio porque tienen miedo de comprar otro más barato y que no sea lo mismo. Igual los precios de todos los laboratorios y los de venta libre son un atropello.

#### Arturo Neuberger

arturoneuberger@hotmail.com

#### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

Pido la palabra

#### **PROCLAMAS**

#### La orden a los guerreros de los Andes

"La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos; si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar; cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con la bayetita que nos trabajen nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios: seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano, hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje." José de San Martín. Orden General al Ejército de los San Martín. Así motivaba a su tropa.



Andes, 27 de julio de 1819. Fragmento. (Convencido luego de su triunfo en el combate de San Lorenzo de que una fuerte expedición española buscaría una reconquista estratégica del espacio perdido, el general San Martín, de quien se cumplieron ayer 174 años de su muerte, animaba a las tropas criollas con esta arenga que ilumina y emociona el espíritu de la patria recién parida. El gran guerrero no vaciló en recurrir a lo que hoy llamaríamos chicanas provocadoras para socavar el ánimo español: "...los gallegos creen que estamos cansados de pelear, y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan: vamos a desengañarlos...".





10°

MÁX

16°

MAÑAN

MIN 7°

14°

MARTES

1.

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### **ACTUALIZADAS Por Maitena**





#### **Pasiones Argentinas**

#### Cuando la vida se angosta

Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com Ya era tarde y la tía Mercedes seguía buscando quién sabe qué cosas en el cuerpo del hombre al que reconocía como el amor de su vida (...) En medio de aquel caos, ellos perdieron las palabras, volvieron a prenderse de los gestos, se vieron enlazados sin remedio y sin prisa, hasta quién sabía cuándo (...) abandonaron la fiesta para irse en busca de una derrota que habían dejado pendiente hacía doce años. La encontraron. Y se hicieron viejos yendo a buscarla cada vez que la vida se angostaba". La escucho, café de por medio, y no puedo evitar recordar el relato entrañable de la tía Mercedes que hace Angeles Mastretta en "Mujeres de ojos grandes". Igual que aquella tía, esta mujer que tengo sentada frente a mí encontró el refugio del amor y la pasión al cabo de décadas de matrimonio, muy lejos del techo conyugal. Al hombre de su

vida le pasa otro tanto. Hay un alboroto adolescente en el relato de sus encuentros clandestinos, los mensajes que irrumpen en el celular, las citas imprevistas que a veces no hay más remedio que armar sobre la marcha. También sobrevuela su contracara, la tristeza por los momentos que no pueden compartirse, los feriados y las vacaciones que imponen una obligada distancia, ciertas ausencias que no se explican, o la ansiedad a la espera de llamados que no llegan. Pero la cuenta del haber supera a la del debe, dice, sonriendo con los ojos. Y cuenta que, en uno de sus encuentros, cuando el desánimo y algunos nubarrones del mundo de afuera se colaron entre los abrazos, el consuelo llegó de la mano de una noción: "Nos tenemos". Por eso, igual que la tía Mercedes, seguirán yendo a buscarlo, por los siglos de los siglos, cada vez que la vida amenace con angostarse.

CRIST



Volver | TIRA Y AFLOJA Por Erlich



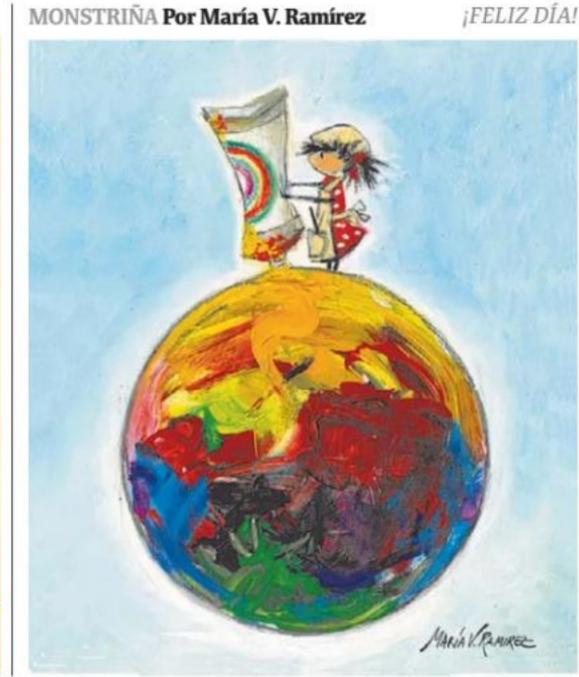

YO, MATÍAS Por Sendra\*







